

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXIX Nº 28.315, **PRECIO: \$2.200,00** EN C.A.B.A. Y GBA - PRECIO EN C.A.B.A. Y GBA CON ZONAL: **\$** 2.350,00 - RECARGO ENVÍO AL INTERIOR **\$** 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 58.

Jueves 26 de septiembre de 2024

# Flexibilizan normas laborales y los bloqueos son causal de despido

Habrá cambios en las indemnizaciones y se extenderá el período de prueba.

Luego de interminables tironeos con el sector empresario y los gremios, la nueva norma se publica en el Boletín Oficial y entra en vigencia. Se permite crear un fondo de cese laboral, que será optativo y consiste en un esquema de financiamiento de las indemnizaciones. El período de prueba pasará de tres a seis meses. Un monotributista podrá tener hasta tres trabajadores sin que se considere relación de dependencia. Se podrá tener por justa causa de despido la participación en bloqueos o toma de establecimientos. Su aplicación quedará a criterio de la Justicia. B.6

# Apoyo. Milei, secundado por Guillermo Francos, con el gobernador Llaryora.

Apenas llegado de Estados Unidos, donde habló en la ONU, Milei se em-

barcó rumbo a la provincia gobernada por Martín Llaryora, donde el fuego sigue haciendo estragos. Junto a él, el Presidente sobrevoló zonas críticas, pero no se reunió con los brigadistas. Antes, el vocero Manuel Adorni había

El Presidente viajó a Córdoba y sobrevoló los incendios

calificado de "heroico" el trabajo de los que combaten las llamas. Algunos vecinos con carteles reclamaban que se declarara la "emergencia nacional". **P.34** 

Alergias: hay más casos y se suma un virus respiratorio

Toses, estornudos, congestión nasal, lagrimeo. Los cuadros, habituales en esta época de primavera, parecen haberse multiplicado este año. Los síntomas alérgicos, producto del polen de árboles y gramíneas, transportados por el aire en grandes concentraciones, tienen en 2024 una particulari-

dad: el virus sincicial respiratorio, que puede durar entre 3 y 8 días, extendió su propagación y continúa circulando en la atmósfera. Expertos dicen que desde este año hay vacunas específicas, pero que poca gente se las aplicó y que bajó el uso de barbijos y la ventilación de espacios. P. 32

#### El Gobierno posterga un mes el plazo para entrar al blanqueo de capitales

La primera etapa, en la que se puede entrar sin pagar penalizaciones, ceraba el lunes 30 de septiembre y la corrieron hasta el 31 de octubre. Desde Economía aseguran que es por un pedido de los bancos y a raíz del aumento en el interés de los contribuyentes. Las etapas 2 y 3 también se corren y vencerán el 31 de enero y el 30 de abril del año próximo.

. 10

#### Un signo positivo

Julio registró el primer rebote de la actividad económica en la era Milei con un aumento de 1,7%. P. 9

#### Universidades: Milei vetará el aumento, pero ofrecería una suba a docentes

El Presidente se sorprendió con las versiones acerca de un posible replanteo de su decisión y ratificó que vetará totalmente la Ley de Financiamiento Universitario. Para destrabar el conflicto, que la semana que viene se traducirá en una marcha nacional, el Gobierno ofrecerá una mejora salarial a los docentes, que consistirá en equipararlos con los aumentos que tuvieron los estatales.

P. 3

#### Otro chofer es víctima de la inseguridad y lo balean en el GBA

Esta vez ocurrió en Esteban Echeverría. Al volante de una unidad de la línea 543, el colectivero había llegado a la terminal cuando un pasajero se levantó y le ordenó desviarse del recorrido. Le robó poco y nada y le pegó un balazo en el brazo. Sus compañeros declararon un paro en las líneas de la empresa. 8.36

# El fenómeno Colapinto, a toda velocidad

DEL EDITOR



hgambini@clarin.com



rimero están los seguidores fieles de la Fórmula 1. Hinchas de escuderías que no se pierden detalle de la tabla de constructores. Aguante Ferrari, maneje gujen maneje. Construir un F1 desde cero lleva un año y medio. Sólo el motor cuesta 4,5 millones de dólares. A ese grupo le siguen los **fierreros his**-

tóricos -apasionados del TC- que transmiten su amor por Ford o Chevrolet a sus hijos y nietos, y que se prenden a la F1 discutiendo de combustión y cigüeñales. Cada auto es un cohete ultraliviano impulsado por más de 800 caballos de fuerza que pasa de 0 a 100 en 2,6 segundos.

Más atrás, los **advenedizos** llegan (lle gamos) al espectáculo para husmear qué pasa con ese chico argentino -nos habían dicho ítalo-argentino hasta que lo escu-chamos decir "mejor me cuido porque me van a echar a la m....."-que es un imán de audiencias. Este grupo -como los "hinchas" del básquet que entraron con Ginóbili (y salieron con él)- mueve la aguja.

Franco Colapinto debutó en la F1 hace apenas 25 días y ya vimos sus tres carreras en el cable común, cuando hasta entonces sólo se pasaban por el *streaming* de Disney. Su Williams ya dice *Mercado Libre* mientras *Globant* (el unicornio argentino de software) y *Big Box* (regalos empresarios) llegan de la mano de *Bizarrap*, el productor estrella que "vio" a Colapinto por un mensaje de su padre "fierrero" y le acercó apoyo económico y sponsors mientras se hacían amigos. En el casco del chico de Pilar están las letras BZRP sobre la Bandera argentina.

El show es atractivo. Una carrera por TV es un videogame sin joystick. Una obra de riesgo sin dobles con su backstage en vivo Ingenieros midiendo cada gramo de bólido y humano. Audios irresistibles.

Imaginemos a un futbolista que va a patear un penal en la final del mundo y mientras camina hacia la pelota nos dice: *"Le pe*go fuerte al medio y que sea lo que Dios quiera". Así oímos a Checo Pérez decirle a su equipo. Red Bull: "Es difícil pasarlo... es muy bueno", refiriéndose a Colapinto.

Exhausto por un esfuerzo físico colosal -50 grados arriba de los autos, a más de 300 kiló-metros por hora durante casi dos horas- el chico argentino terminó su última carrera y habló como un futbolista enojado con su DT. Dijo que le hacía mal al estómago la mezcla azucarada de la que bebía para no deshidratarse porque "estaba caliente"; y que no pudo sumar puntos porque **su equipo se equivocó** 

#### El joven piloto argentino corre en las pistas y vuela en las redes sociales.

al llevarlo a boxes demasiado tarde. ¿Un pibe de 21 años (el más joven de los 20 pilotos actuales), haciendo una suplencia transitoria,

señala errores de la gran escudería inglesa? Esa **cinta de capitán** aumenta la atracción televisiva. No es ni bueno ni malo. Es distinto. Quiero más que sólo "estar

Pasión de deportista amateur en un entorno millonario. "Andá pa' allá", pero con buzo antiflama y apenas comenzando.

Es aventurado asumir que ese carácter -y sus evidentes condiciones competitivas- le garantizan el cielo deportivo. Pero hay algo en esa seguridad desenfadada del músico que llega para un reemplazo y camina entre los rockstars con la naturalidad de un beatle o un stone. Sale a escena y los rockstars **lo notan**. Eso lo hace co-

rrer en las pistas y **volar en las redes**. Colapinto ya es el único piloto en la historia de Williams que termina sus tres primeras carreras entre los 12 mejores. Ninguno lo había conseguido antes. Ni si-quiera campeones de la talla de Nelson Piquet, Nigel Mansell o Alain Prost.

En septiembre, Colapinto fue más googleado que Messi y resultó el piloto más citado en X con 391.000 menciones, **10 veces más** que el tricampeón Verstappen. Algo sucede. En internet, **tazas, remeras** y buzos con su imagen y su Williams 43.

Aún faltan 6 carreras, pero ya le buscan auto para 2025. Pericia y carisma para el marketing perfecto. A toda velocidad. ■

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

Javier Alonso Ministro de Seguridad



Sin seguridad

En pocos días, tres chofe res de colectivo fueron víctimas de la interminable inseguridad que azota al Conurbano bonaerense. Uno apuñalado, a otro le cortaron dos dedos y ayer, en Esteban Echeverría balearon a un conductor de la línea 543 para robarle. Y los





Al banquillo Ya tiene fecha el inicio del juicio oral por defraudación contra la administración pública en el que están acusados Andrea del Boca y Julio de Vido, entre otros. Es por la novela "Mamá corazón" v la serie "El Pacto". financiadas por el ex ministro de Planificación. Será el 6 de marzo de 2025. El País

Luciana Croatto



Resiliencia

A los 11 años vino a estudiar ballet en Buenos Aires. luego viajó a Francia y a los 17 ya era bailarina del prestigioso Maurice Béjart. Sufrió un duro accidente automovilístico y a los 39 años quiere seguir en el escenario para siempre. Hoy

se presenta en un espacio

del Teatro Colón. Spot

HUMOR Fernando Sendra fsendra@clarin.com



| 1  | 2  |   | 3  | 4  | 5  |        |
|----|----|---|----|----|----|--------|
| 9  | Щ  | 7 |    | Ш  |    | 8      |
| 10 |    |   |    | 11 |    |        |
| 12 |    |   | 13 |    |    | $\Box$ |
| 14 |    |   |    |    |    |        |
|    | 15 |   |    |    | 16 |        |

CRUCIGRAMA

Horizontales

1. Simbolo del electronvoltio. 3. Extremo inferior de la entena. 6. Ciclamor, árbol. 9. Intrigase.

10. Memoria de acceso aleatorio de una computadora. 11. Cada una de las partes en que se divide un partido en tenis. 12. Nacido en Emiratos
Arabes Unidos. 14. Hicieron ruido. 15. Tengo una
cualidad de forma permanente. 16. Simbolo del
sodio.

. Tensión provocada por situaciones agobian-es que originan reacciones psicosomáticas. Mudamos de dirección en la marcha de un utomóvil 3. Hijo de Noé. 4. Hacer una masa. I, Ventana circular calada, con adornos. 7. Vía que se construye para transitar. 8. Membrana interior del ojo, en la cual se reciben las impre-iones luminosas. 13. 6. Bradbury! Scritior esta-lounidense, autor de Crónicas marcianas.

CLARIN-JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tema Del Día

3

#### La educación pública frente al ajuste



En escena. Javier Milei en el acto en Diputados, la noche de presentación del Presupuesto 2025, el domingo 15 de setiembre. EMMANUEL FERNÁNDEZ

# Universidades: Milei confirma el veto, pero hará una oferta para destrabar el conflicto

El Presidente se sorprendió con las versiones de un replanteo de su decisión. Pese a la marcha, rechazará la Ley de Financiamiento que votó el Congreso.

Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

Cuentan quienes escucharon a Javier Milei en las últimas horas que se sorprendió con las versiones que daban cuenta que evaluaba la conveniencia del veto a la Ley de Financiamiento Universitario y que podría acceder al pedido que le hicieron desde el sector "para que recapacite y acompañe en esta apuesta a la educación", como reclamó el rector de la UBA, Ricardo Gelhi

"El veto es total, no nos movemos ni un milímetro de lo que dijimos", reafirman en el entorno presidencial, aunque admiten que su publicación en el Boletín Oficial podría estirarse incluso hasta después de la marcha federal que se realizará próximo miércoles y promete ser

multitudinaria. "No hay apuro. Hay tiempo hasta el 3 de octubre a las 23.59", se atajan. Es que el Gobierno no quiere dar nuevos motivos para que los sectores políticos, a los que señala detrás de la protesta, puedan inflar la movilización. Por eso, también hará un último intento para destrabar el conflicto: va les transmitió a los sindicatos docentes que la idea es equiparar con los aumentos otorgados a los empleados estatales, una cifra que a priori está lejos de lo que exigen desde las universidades pero que le servirá para mostrar voluntad de diálogo.

El plan se terminó de definir este martes. Un rato después de que Milei expusiera en Naciones Unidas, el jefe de Gabinete, **Guillermo Francos**, convocó a la Rosada a las distintas áreas del Ejecutivo que intervienen en las negociaciones con los universitarios para trazar la estrategia. "Ofrecemos equiparar con los aumentos de la SINEP. La diferencia entre lo que les dimos a los docentes y a los estatales es de alrededor de un 5,8 por ciento", explicaron altas fuentes del Gobierno que aseguran que se hará "el máximo esfuerzo posible sin complicar la meta del déficit cero".

La presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la cumbre con Francos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, tuvo ese objetivo: garantizar que el aumento que ofrecerá a los gremios docentes no se correrá de los objetivos fiscales que impone el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, Por eso, en Balcarce 50 remarcan que "en nada va a cambiar si se hace o no la

# Ofrecerán equiparar con los aumentos dados a los estatales.

marcha": "No vamos a aumentar la oferta porque estamos ofreciendo el techo de lo que se puede otorgar. No respondemos a extorsiones", argumentan desde el Gobierno.

Con el visto bueno de la Casa Rosada, Alvarez les anticipó a los gremios la intención de formalizar una propuesta de aumento pero con la condición de que debe ser convalidada por los gremios. "Nosotros podemos comprometernos a seguir trabajando para mejorar los salarios de los docentes, y de hecho dejamos abierto el Presupuesto 2025 para que la oposición proponga mejoras para el área, siempre que se diga de dónde se sacan

esos recursos, pero ellos (por los docentes) deben aceptar la oferta", explicaron desde Educación. En las próximas horas, se concretaría la convocatoria a los sindicatos que nuclean a los docentes universitarios: Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Ctera, Fagdut y UDA, entre otros.

En paralelo, el Presidente tiene tiempo hasta el 3 de octubre para concretar el veto a la Ley de Financiamiento. La idea de postergar la firma hasta su regreso de Nueva York alimentó suspicacias que cerca del estratega Santiago Caputo rechazan enfáticamente. "El veto está garantizado", indicaron quienes lo escuchan frecuentemente. En Casa de Gobierno no cayó pa-

En Casa de Gobierno no cayó para nada bien el duro pronunciamiento del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien este martes cargó contra Milei: "Instamos al presidente de la Nación a que recapacite y nos acompañe en esta apuesta a la educación. Le pedimos que no vete la Ley de Financiamiento Universitario. El veto es un veto al futuro", reprochó.

El jefe de Estado tiene bien en claro los números que le trasladan Caputo y Pettovello, que aunque se han enfrentado en el pasado, sobre este punto trabajan en la misma sintonía: "A la UBA y a todas las universidades les aumentamos el gasto de funcionamiento en un 270 por ciento, muy por encima de la inflación. No tienen motivos para quejarse más allá de claros intereses políticos partidarios y hasta personales", rezongan.

Pero en las universidades siem-

Pero en las universidades siempre han retrucado que "gasto de funcionamiento" es apenas el 5% de todo el presupuesto. El gasto mayor -en torno a 85%-son los salarios docentes y no docentes, que han perdido hasta más de 50% frente a la inflación (ver pág. 5).

En el Gobierno advierten que en la protesta se da un scrum entre la pelea de los gremios con los rectores, a quienes cuestionan por que rer "ser juez y parte" porque "están del lado de enfrente en la paritaria cuando administran fondos nacionales y son ellos los que deberían discutir los números".

Las declaraciones de Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) irritaron especialmente por entender que está fogoneando una cruzada contra el Gobierno sin importar el diálogo abierto. "La marcha se hace para decirle no al veto y para que los diputados lo rechacen en el Congreso", dijo a Radio Universidad de Rosario.

En este contexto, cerca de Milei miran con expectativa la posibilidad de que la CGT se sume masivamente a la marcha del próximo miércoles: "A nosotros nos suma que estén, la gente ya no les cree nada y todo lo que tocan, lo arruinan", reconocen.

CLARIN - JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Tema Del Día

#### La educación pública frente al ajuste

Para la Casa Rosada la pelea es más política que económica. El caso de los jubilados y el riesgo de otra marcha multitudinaria el próximo 2 de octubre.

# Milei decidió el veto total: "Si no, vienen y nos pasan por arriba"



#### Eduardo Paladini epaladini@clarin.com

Una pelea económica, pero sobre todo política. Con esa lógica el Go-

bierno nacional, con el presidente Javier Milei a la cabeza, decidió vetar por completo la Ley de Finan-ciamiento Universitario que aprobó el Congreso de la Nación. "Si hacemos un veto parcial, vie

nen por todo, nos pasan por arriba. Y empiezan a aprobar más leyes para desfinanciarnos", resumió una alta fuente de Casa Rosada para justificar la decisión presiden-

Como adelantó Clarín este miércoles, la secretaría de Educación hará una oferta salarial a los docentes para mostrar vocación de diálogo y dar una señal de que buscan mejorar su situación.

Descuentan que la rechazarán. Entienden que a los gremios también los motiva más la política que la economía.

"Vamos a explicarle a la gente lo que ofrecemos, porque es mentira que no haya canales de diálogo. Pero seguramente los gremios docentes lo van a rechazar, pese a que la oferta está por encima del promedio de aumento de los empleados públicos", amplió el funcionario.



riba. El Senado, donde una amplia mayoría hizo ley el Financiamiento Universitario

Milei sabe que se expone a otra marcha multitudinaria como la de fines de abril. Aquel conflicto dejó una huella en el apoyo al Presidente. "Fue **uno de los temas que cla**ramente nos pegó y se reflejó en las encuestas. Pero luego recuperamos el apoyo", asegura una fuente

El apoyo a la educación pública, saben el Presidente y sus principales colaboradores, es un aglutinador genuino en contra del aiuste. Aún así, creen que ceder con un veto parcial traería peores conse-

"Y aún si la marcha es multitudi-

misma oferta salarial que ahora", redoblan la apuesta. "Nos vendría bárbaro que, como la otra vez, el palco se llene de gremialistas des prestigiados, pero no creemos que

#### cometan el mismo error" El caso de los jubilados

La misma lógica política en la pe-lea por las universidades es la que

llevó a Milei a una decisión más sensible aún: el veto total a las me joras para los jubilados que había aprobado el Congreso

"Podríamos haber dejado el 8% de recomposición, pero otra vez lo mismo: si cedíamos ahí, se nos venían encima con más leves para desfinanciarnos", insisten cerca del Presidente

Acaso el error no forzado más grosero en este debate hava sido considerar "héroes" a los diputados que ayudaron a sostener el veto y hasta organizar un asado de cele bración, la semana pasada en la quinta de Olivos. El impacto en las encuestas, co-

mo reflejó **Clarín**, fue igual o supe rior a cuando se discutió el financiamiento de las universidades públicas. La mayoría de los sondeos de septiembre mostraron una caí-da en la imagen de Milei, en la aprobación de la gestión y en las expec-tativas económicas. En la Rosada, sin embargo, descartan alguna compensación para congraciarse con los jubilados. Al menos en el corto plazo.

Esta caída ante la opinión pública llevó a algunos funcionarios a sugerirle al Presidente cancelar el acto previsto para este fin de semana en Parque Lezama. "Venís de los de los jubilados, está lo de las universidades, los incendios en Córdoba, **quizá no es momento para** 

#### "Es mentira que no haya canal de diálogo", dice el Gobierno.

un acto", reflexionó uno de los funcionarios más cercanos a Milei. Discusión abierta.

En cuanto a la puja con las uni-versidades, en el Gobierno creen que además del radical Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, "el kirchnerismo también está pujando para perjudicar a Milei". ■

#### Carlos Torrendell respaldó el veto: "El Presidente fue claro"

#### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

"El Presidente fue claro cuando se presentó el presupuesto: cuando uno destina recursos tiene que tener claro cuál es la **fuente de finan**ciamiento. En la ley que se aprobó, eso no está explicitado, y es justamente para el presupuesto de este año en particular. No es potestad mía definir el veto. Eso es algo que el Presidente hará cuando él lo disponga". Con estas palabras, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, le hizo un guiño al veto a la ley de financiamiento universitario que Javier Milei tiene hace días bajo la manga

El Secretario se refirió a este v otros temas (todos ligados a lo que él mismo tituló como los "Nuevos paradigmas de políticas educativas"), en el marco de una serie de disertaciones semanales que organiza el Rotary Club de Buenos Aires, en el Sheraton Libertador, frente a periodistas y un grupo nume roso de "rotarios", como le llaman a los socios de esa comunidad.

Sus palabras cobran profundidad



en el contexto de los distintos paros docentes que se vienen desplegando a nivel nacional, **los paros** universitarios previstos para hoy y mañana y la convocatoria para el 2 de octubre a una segunda marcha universitaria para reclamar por un

Lo de la fecha de la marcha no es menor. **Clarín** logró cruzar unos segundos con el Secretario, previo al inicio de la disertación. Como es conocido el tironeo que el ministerio de Capital Humano (que alberga la secretaría de Educación) viene teniendo con la cartera de Economía con respecto al presupuesto para las distintas áreas, se le preguntó a Torrendell por su posición personal con respecto al inminente veto presidencial.

"La marcha es el 2, pero el Presidente puede vetar hasta el 3", lan-

zó, y adelantó el argumento que luego subrayaría públicamente en su exposición: que para decidir destinar recursos a algo hay que pre-definir de dónde van a salir.

"No me corresponde opinar, pero sí hay un argumento en el que uno dice 'perfecto: qué vamos a dejar de gastar para aplicar esos recursos al aumento de las universidades. Lo mismo el año que viene, respecto del presupuesto universitario, que algunos ya dicen que es insuficiente. Algunos legisladores lo están diciendo. Excelente: la propuesta es que en el Congreso se defina de dónde se va a sacar, en esta lógica del déficit cero, para ver cómo se va a aumentar el presupuesto para los salarios", apuntó Torrendell. El apartado dedicado a las universi dades fue en el cierre de su disertación, que duró media hora. 🔳

CLARIN-JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tema Del Día

# La marcha, un mensaje al Congreso para que rechace el veto a la ley

La comunidad universitaria da por hecho que Milei vetará la norma. Se necesitan dos tercios para insistir. Los rectores advierten de una "dramática situación salarial".



En la calle. Una imagen de la masiva manifestación en defensa de la educación, el 23 de abril pasado

CIFRAS DE UN CONFLICTO

23% a 43%

es la pérdida de poder adquisitivo salarial de docentes y no docentes universitarios de acuerdo a la categoría, según la UBA. 0,14%

del PBI es el gasto que se estimó insumirá la Ley de Financiamiento Universitario, unos 738 mil mi-

#### 7,19 billones

de pesos pidieron los rectores de universidades al Ejecutivo para 2025. El Presupuesto propone 3,8 billones, poco más del 50%.

#### Guido Braslavsky

ghraslavskv@clarin con

Salarios docentes y no docentes por el piso a causa del golpe inflacionario, baja de la calidad educativa, éxodo de docentes, más medidas de fuerza y conflictividad. Estas son y serán algunas de las consecuencias del veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario que fue votada por amplia mayoría en el Congreso, advierten desde el ámbito universitario.

Pese a las insinuaciones del Gobierno de que prepara una propuesta para atenuar el conflicto, la marcha universitaria del próximo 2 de octubre sigue en pie. Se gesta a todo vapor y buscará emular la impactante movilización del 23 de abril pasado. La cuestión es que, dada la posición irreversible del Gobierno, ya no parece apuntar a conveniencia del veto a una norma que le permite recuperar oxígeno al sistema universitario, sino a generar las condiciones y las mayorías necesarias en el Congreso para ratificar la ley, una vez aplicada la medida presidencial.

"La marcha federal es para que (el Presidente) no vete, y si así lo hiciera para que Diputados deseche ese veto y ratifique la ley por dos tercios", dijo Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a Radio Universidad de Rosario.

En el mismo sentido, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Esther Sánchez, instó al Presidente a que no vete la ley, pero además dijo que la marcha "es un llamado a los legisladores nacionales para que nos acompañen en caso que se decida el veto a la ley".

Las declaraciones fueron hechas luego de la reunión del CIN del martes, tras la cual los rectores emitieron un duro comunicado para denunciar que la situación es hoy "más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial", y la incertidumbre frente al seguro veto de una ley que consideraron "razonable" ya que "evita comprometer fiscalmente al Estado". También aseguraron que "no ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo" por parte del Gobierno. Capital Humano que conduce Sandra Pettovello salió al cruce ayer (ver aparte).

Emiliano Yacobitti, diputado nacional de la UCR y vicerrector de la UBA le aseguró a Clarín que "no hay negociaciones" y a su entender el Gobierno "trata de bajar el volumen de la movilización" del 2 de octubre diciendo que harán ofertas tales como igualar con el resto de los estatales -ya que quedaron debajo- los aumentos al sector universitario. "Lo habían propuesto antes y nunca lo hicieron", señaló y agregó: "Sí quieren que no haya marcha tienen que decir que no haya marcha tienen que decir que no marcha del 20 "es un mensaje para el Congreso" para que ratifique la ley. Además de recursos para funcionamiento, la ley implica una recomposición de los salarios docentes y no docentes, que insumen alrededor del 85% del presupuesto para las Universidades.

¿Qué consecuencias tendrá el veto? La diputada de la UCR **Danya Tavela** explicó a este diario que "significa que no vamos a tener actualización por IPC (inflación) de los
salarios. Vamos a perder más de un
50% respecto de la inflación". "Hoy
hay dos a tres categorías de no docentes con ingresos por debajo de
la pobreza, y el 85% de los docentes
están por debajo de la canasta",
agregó Tavela, que fue vicerrectora
de la Universidad Nacional del Noroeste. La diputada advierte que habrá "migración de docentes y no
docentes" y una profundización de
la conflictividad gremial. ■

# Pettovello cruzó a los rectores y criticó la convocatoria del 2-0

Mientras Javier Milei evalúa el veto a la ley de financiamiento universitario que aprobara el Congreso, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quien depende el área de Educación, salió este miércoles con un comunicado a cruzar a los rectores de universidades que tras la reunión del Consejo Interuniversitario hicieron duras críticas y denunciaron "falta de diálogo" con el Gobierno por la crisis de l sistema universitario. Además de convocar abiertamente a la marcha del próximo miércoles 2 de Octubre.

Mientras trasciende que el Gobierno analiza una **última oferta** para destrabar el conflicto universitario, Pettovello repasó lo gestionado desde su ministerio y reprochó la crítica de los rectores. También el recor de la UBA, Ricardo Gelpi entre otros que salieron a hacer declaraciones, dijo que no había puentes de intercambio y negociación con el Gobierno. En una última línea, la funcionaria apuntó: "Seguimos, como el primer día, en diálogo tanto con rectores como gremios universitarios. Creemos en ello y señalamos que **las medi-** das de fuerza y movilizaciones no alimentan ese intercambio".

En el texto difundido por Pettovello, se destaca que "el diálogo con las universidades nunca se ha interrumpido desde el inicio de la actual gestión", al igual que "los esfuerzos que se han hecho desde la cartera para garantizar el funcionamiento de las Universidades Nacionales, con los distintos actores que conforman la actividad".

En ese sentido, la ministra repasó que "además del incremento de los **gastos de funcionamiento en un 270%**, hubo una **atención espe-** cial referida a los insumos y dinámicas específicas que suponen los hospitales universitarios, que, por pedido de las universidades, recibieron más de 49 mil millones de pesos adicionales sobre el aumento de esa línea presupuestaria para 20024".

En el caso específico de la UBA, explica, las transferencias representan el 94,8% de ese pedido adicional. Más adelante en el comunicado, Capital Humano se diferencia de gestiones anteriores y sostiene que las transferencias se ejecutan "en tiempo y forma", mientras que durante el gobierno de Alberto Fernández tardaban en promedio casi 70 días en pagar".

Por último, se afirma que las reuniones con gremios y rectores son muestra del compromiso del Gobierno que han significado un **au-** mento del 76,1% en la pauta sala-

#### Qué dijo el rector de la UBA

El martes, Gelpi instó al presidente Milei "a **que recapacite**" y sostuvo que el veto a la Ley de Financiamiento Universitario "es un **veto al** futuro"

Además, al leer una carta, el rector reclamó por la falta de respuesta por la parte del Gobierno y sentenció: "La situación de nuestro sistema universitario es cada vez más grave. Llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país". Ese día hubo un abrazo al Hospital de Clínicas. "Continuamos en la misma situación crítica y ante un panorama poco alentador, dada la falta de respuesta del Gobierno", apuntó el rector de la UBA.

clarin#ramiro.correia.martins@gr

#### El País

#### Mercado de trabajo

#### Cinco cambios clave



#### FONDO DE CESE LABORA

Se permite la creación de fondos de cese laboral a través de la negociación colectiva, es decir sujeto a decisión paritaria de cada sector. Tiene que haber voluntad expresa del trabajador y su empresa. Será una alternativa a la indemnización por antigüedad.



#### COLABORADORES

Se establece que un trabajador autónomo o monotributis ta podrá valerse de hasta 3 tra bajadores también como monotributistas. No existiendo relación de dependencia entre el contratante y estos colaboradores.



#### PERÍODO DE PRUEBA

Será de 6 meses. Pero sube a 6 meses para empresas de 6 a 100 trabajadores y 1 año para empresas de hasta cinco trabajadores. La extinción del contrato en el período de prue ba exime del pago del preaviso y la indemnización por antigüedad.



#### REGULARIZACIÓN

Los empleadores que regularicen a trabajadores no registrados o mal registrados tendrán beneficios, como la extinción de la acción penal, condonación de infracciones, multas y sanciones, baja en el Registro de Sanciones Laborales y condonación de deudas.



#### **USTA CAUSA DE DESP**

La ley establece en su articul 242 que se podrá considerar justa causa de despido la par ticipación en bloqueos o tomas de establecimientos. El polémico artículo no se regla mentó pero quedó vigente. Así, su aplicación deberá ser interpretada cor la Justicia.

# Reforma laboral: ya rigen los cambios para indemnizaciones y los bloqueos se consideran causal de despido

Tras interminables tironeos entre el sector empresario y los gremios por la letra chica, la norma se publica en el Boletín Oficial y entra en vigencia. Qué dice la ley y los cambios que contiene.

#### Elizabeth Peger

epeger@clarin.com

Luego de interminables tironeos entre gremios y empresas por algu-nos aspectos clave de la letra chica de la norma, finalmente el Gobierno reglamentó este miércoles con algunas demoras los artículos de la reforma laboral incorporada a la Lev Bases que el Congreso sancionó a principios de julio. La definición de la administración de Javier Milei avanzó sobre los detalles y la forma en que se aplicará la ampliación del período de prueba, el régimen de trabajador independiente con colaboradores, el nuevo Fondo de Cese Laboral como mecanismo alternativo a las actuales indemnizaciones

y el esquema de blanqueo laboral por el cual se eliminan las multas y sanciones para las empresas que regularicen trabajadores no regis-

Además, la norma que se publicará este jueves en el Boletín Oficial, estableció la exclusión exprea de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) de los contratos de obra, de servicios y de agencia de manera de limitar la presunción de relación de dependencia; definió el alcance de la nueva indemnización especial por despido discriminatorio y reglamentó que los trabajadores regularizados por sus empleadores tendrán derecho a computar hasta 60 meses de aportes previsionales aunque havan trabajado más años de manera informal

Sin embargo, el artículo más conflictivo del capítulo laboral de la mega-ley de Milei, que refiere a la implementación de la norma que define a los bloqueos y tomas de estable cimientos productivos como causal de despido justificado, quedó fuera de la reglamentación ante la falta de acuerdo entre los planteos formula dos por la CGT para suavizar su aplicación y la presión empresaria por ir a fondo con la medida. De esa forma, no habrá ningún mecanismo o protocolo que determine cuándo una protesta se inscribe en el concepto de bloqueo o toma (como señala el artículo) y cualquier despido que se decida bajo esa metodología de protesta deberá ser dirimido en la Justicia a partir de una denuncia Asi, el texto de la reglamentación, en el que trabajaron durante las últimas semanas el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzanegger, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, al menos en ese apartado específico no terminó de conformar la pretensión cegetista.

"Esto no deja contento a nadie, en algún momento hay que reglamentarlo", afirmó un referente de la conducción de la central obrera al ser consultado por Clarín sobre la normativa. No obstante, subrayó que "seevitó una mirada más arbitraria que algunos querían imponer en la reglamentación. Frenamos que la empeoren". La reacción moderada de la cúpula sindical no sorprendió después de que el martes, en un

guiño a la CGT, el Gobierno frenó en el Congreso el proyecto de los bloques dialoguistas de Diputados para limitar el poder de los gremios en la reelección de sus autoridades y el cobro compulsivo de las denominadas cuotas solidarias.

Desde el Gobierno, tanto Sturzenegger como Cordero defendieron 
la decisión oficial sobre el artículo 
de bloqueos, al remarcar que optó 
por "una posición muy neutra!" ante los reclamos sindicales y empresarios. "No es un desaire a la CGT 
porque atendimos todos sus pedidos", aseguró el secretario de Trabajo en una conversación con Clarín, en tanto que Sturzenegger insistió en que "se tomó la decisión 
de respetar el espíritu de la norma 
original que votó el Congreso en

clarin#ramiro.correia.martins@g

CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EI País

una decisión consensuada entre nosotros, lo más neutral posible" aseguró el ministro a este diario.

Más allá de la polémica por los bloqueos, la reglamentación introduio el denominado Fondo de cese laboral como mecanismo alternativo a las actuales indemnizacio nes. El sistema, que se incorporará mediante convenio colectivo de actividad, será c**ompletamente opta** tivo para cada empresa y trabajador al inicio de una nueva relación la-boral, requerirá de acuerdo mutuo para modificarse, y no podrá con-templar el cobro de comisiones, tasa o monto para el sindicato o los empresarios. Además se establecen tres formas para implementarlo: un sistema de cancelación individual; un sistema de fondo de cese solidario y un sistema con la intervención de compañías de seguros. No se fi-jan porcentajes de cuánto deberán **ser los aportes al fondo**, los que se fijarán por acuerdo entre las partes

y sin intervención del Estado. Respecto a la extensión del periodo de prueba, se estableció que será de 6 meses para los nuevos trabajadores, extendiéndose a 8 meses para empresas de 6 a 100 trabajadores y hasta 1 año para empresas hasta 5 trabajadores. La extinción del contrato laboral durante ese período eximirá al empleador del pago del preaviso, la integración del mes de preaviso y la indemnización por antigiledad.

zación por antigüedad.
Por otra parte, la norma establece un amplio blanqueo laboral, a partir del cual se eliminan las multas a los empleadores que regularicen a sus trabajadores no registrados o mal registrados. En ese caso tendrán los beneficios de la extinción de la acción penal, condonación de infracciones y multas, baja del Registro de Sanciones Laborales (REPSAL), y condonación de deudas por capital e intereses por el pago de contribuciones y aportes patronales.

El esquema de condonación varía según el tamaño de la empresa: las micro y pequeñas solo pagarán 10% de lo adeudado, las medianas 20% y el resto 30%. Además si el pago se efectúa de contado habrá un 50% de descuento, en tanto que para el resto de los casos se fijará un plan de pagos por parte de la AFIP. El sector público y el regimen de trabajadores de casas particulares fueron excluidos del blanqueo. "Las multas no funcionaron para garantizar la regularización laboral, fueron un incentivo o premio a la informalidad", indicó Sturzeneeger.

También se incorpora la figura del trabajador independiente con hasta tres colaboradores sin que exista relación de dependencia, que será de aplicación para cualquier actividad y monto ilimitado. Este régimen no será de aplicación cuando se presuma que una relación típica de trabajo dependiente fue sustituida por fines de usufructo.



Representantes. Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA, y Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA.

La central obrera negoció hasta último momento la reglamentación de la ley. Alertan por la judicialización.

# Una reforma más tenue de lo que pretendía Milei, vista como un avance por la UIA y rechazada por la CGT



ESCENATIO

Carlos Galván cgalvan@clarin.com

Tardíamente, casi tres meses después de su sanción por Diputados, el Poder Ejecutivo reglamentó el capítulo laboral de la Ley Bases. Más allá de los propios **tiempos lentos** de la gestión libertaria, hubo otro factor que demoró la reglamentación: los tironeos por parte de las cámaras empresarias y de la CGT. **Unos buscaban acentuar el tono de algu-**

nas reformas; otros atenuarlas.

Las negociaciones por la letra chica de la ley siguieron hasta hace días nomás. La intención original de la Casa Rosada era publicar la reglamentación el viernes pasado en el Boletín Oficial, pero enterada de la decisión la cúpula cegetista reclamó postergarla unos días. Para el Gobierno era inoportuno avanzar. Ya tenía un frente abierto con los aeronáuticos y se le podía abrir otro con más sindicatos a raíz de la reforma laboral.

Según cuentan en la central sindical, el encargado de las gestiones fue el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien habló con el asesor presidencial Santiago Caputo y con el ministro de Desregulación

y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Todo fue telefónico: el sindicalista se encontraba en Europa, a donde había viajado la semana pasada junto a una comitiva de la CGT para reunirse con el Papa Francisco. Para la CGT, el eje era que la reglamentación no empeorara aún más una ley a la que consideran "una mierda".

Del lado patronal tenían mayores expectativas, pero ven a la nueva legislación como un avance. "Es un paso adelante sobre todo porque el contenido de la reforma planteada en el DNU cubre gran parte de las preocupaciones señaladas por el empresariado del mundo productivo y porque la informalidad creciente también es producto de la falta de adecuación de la normativa laboral", señala a Clarín Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Funes de Rioja completa: "La ley de Bases recoge en parte esos señalamientos y marca un camino hacia la modernización y la adaptación a las nuevas realidades laborales, así como a terminar con una industria del juicio que ha destruido empresas (especialmente Pymes) y empleos".

El aspecto que menciona el directivo de la UIA es central en la ley, coinciden empresarios y sindicalistas. La norma deroga multas por empleo no registrado, falta de certificación de remuneraciones y de servicios, y la retención indebida de aportes. Penalidades que aumentaban la indemnización del trabajador en una serie de casos.

Otro punto clave es que se habilita, a través del convenio colectivo, un fondo de cese laboral que sustituye las indemnizaciones. En sectores empresarios dicen que es un buen régimen porque evita la litigiosidad pero que seguramente alcanzará solo a algunas actividades, como servicios y la industria textil, no al grueso de la industria.

En la CGT destacan que algunos de los artículos más polémicos fueron eliminados durante el debate legislativo, como las cuotas solidarias, clave para las finanzas sindicales; la criminalización de la protesta social; y la ampliación de actividades esenciales para recortar el derecho de huelga. Igual en la ley quedaron en pie 4 artículos que la CGT intentó voltear, sin éxito:

• El que establece el agravamien-

- El que establece el agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio. La CGT avisa que se judializará.
- El de regularización laboral, uno de los más celebrados por los empresarios. Los gremios cuestionan por los beneficios que se les otorgan a los empleadores.
  El que habilita a un trabajador in-
- El que habilita a un trabajador independiente podrá a contar con hasta otros 3 trabajadores independientes. "Podría institucionalizar el fraude laboral", dice la CGT.
- El 242, el más polémico. Fija que se podrá considerar justa causa de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimiento. Hubo presiones de la CGT y del sector empresario con este artículo, que finalmente no se reglamentó pero igual quedó vigente. Eso sia ahora su aplicación podrá ser interpretada por la Justicia.

"Así como está, la ley va a generar una ola de juicios. Va a ocurrir lo contrario a lo que se proponía. Afecta el concepto de libertad sindical reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y el convenio 87 también de la OIT", señala el cegetista Gerardo Martínez. Y añade: "Yo personalmente ya elevé el planteo a la OIT". ■

8 El País CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### La marcha de la economía

#### El ida y vuelta de los mercados



# Suben los bonos: el riesgo país perfora los 1.300 puntos, pero rebota y toca el menor nivel en cuatro meses

Llegó a 1.276 y terminó en 1.304. El Gobierno busca que el índice se comprima para salir a los mercados y refinanciar vencimientos de capital. El dólar blue cayó \$ 5 y terminó en \$ 1.240.

#### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

El riesgo país, el indicador de JP Morgan que mide la sobretasa de la deuda argentina, **perforó ayerel piso de los 1.300 puntos básicos y** llegó al nivel más bajo desde mayo. Sobre el final de la jornada tuvo una suba que lo llevó a reacomodarse en 1.304 puntos.

En las primeras horas el indicador que mide el sobre costo de la deuda local con relación a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos cedió a 1.276 puntos y desde allí volvió a escalar a la zona de 1.300 puntos.

El vaivén del riesgo país replica el movimiento de los bonos argentinos en dólares, que arrancaron con subas promedio del medio punto y terminaron empatados en relación a la cotización del martes.

Ayer se supo además que la actividad en julio registró el mayor rebote mensual del año (ver aparte).

En el segmento cambiario, los dólares financieros mostraron leves subas, en torno al 0,4% que llevaron al MEP a \$1209 y al contado con liqui a \$1.228. En cambio, el blue cedió cinco pesos, a \$1.240.

Con esto la brecha cambiaria respecto al dólar mayorista, que está en \$ 969, se instala en 28% para el informal y en 27% para el CCL. En julio en el momento de mayor tensión en las cotizaciones, la brecha superaba el 50%

En este marco, el Banco Central volvió a vender divisas después de siete ruedas consecutivas de compra. Se desprendió de US\$ 30 millones para asistir la demanda del mercado, pero aún así, y cuando solo quedan tres ruedas para que termine septiembre, acumula un saldo a favor de US\$ 200 millones en lo que va del mes. Con esto las reservas brutas dieron un salto de casi US\$ 600 millones en el día, potenciado por el blanqueo y cerraron en US\$ 28.834 millones.

La baja del riesgo país es clave para que Argentina pueda volver a los mercados financieros a nivel global. En este sentido, el punto más bajo de la gestión de Javier Milei se alcanzó en abril pasado cuando el riesgo país tocó los 1.100 puntos. El pico de este registro en lo que va de esta presidencia se dio el 8 de enero cuando llegó a los 2.100 puntos. ro cuando llegó a los 2.100 puntos.

Según las estimaciones del mercado para que el país esté habilitado para volver a tomar crédito **este** 



A favor. El mercado argentino con viento a favor de Wall Street.

indicador del JP Morgan debería ubicarse debajo de los 1.000 puntos básicos. Esto es algo que no ocurre desde hace cinco años. De hecho tras el canje de deuda de 2020 organizado por el entonces ministro Martín Guzmán el riesgo país bajó fuerte y por unos días rondó la zona de 1.100 puntos, pero no lo-

gró perforar ese piso.

Detrás del repunte que están teniendo los bonos está la política del gobierno, que le confirma al mercado que el pago de la deuda y equilibrio fiscal son **innegociables**.

Así lo confirmó el Gobierno durante la presentación del Presupuesto 2025 y lo ratificó el equipo económico durante el viaje que realizaron a Nueva York por estos días para acompañar al presidente Javier Milei.

Ayer a la mañana, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció en un seminario que habrá superávit financiero en septiembre. Con esto la actual administración suma nueve meses seguidos de saldos favorables.

En lo que va del mes la mejora de los títulos públicos argentinos que cotizan en dólares llega al 7%. En el año, los bonos más destacados lograron subir 60%.

En cuanto a las acciones en Buenos Aires **el Merval cayó 1,5%.** La baja también llegó a Nueva York con pérdidas de los ADR de hasta 4,3% en el caso del BBVA y el banco Supervielle.

"Las acciones continúan -como en las últimas ruedas- más inclinadas hacia un respiro luego de las fuertes subas que venían acumulando en los últimos tiempos, a modo de consolidar los niveles alcanzados y en simultáneo depurar aquellas manos más orientadas al trading, mientras que los bonos buscan continuar ahora más sostenidos", señaló el economista Gustavo Ber. ■

clarin#ramiro.correia.martins@g

CLARIN - JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El País

#### La marcha de la economía



mo. La agricultura está entre los sectores que registra un mejor desempeño

# Cede la recesión: creció la actividad en julio con respecto al mes anterior

Aumentó 1,7% aunque en términos interanuales la caída continúa. La construcción es el rubro más golpeado.

En julio de 2024, el estimador mensual de actividad económica registró una caída de 1,3% en la comparación interanual y un incremen to de 1,7% respecto a junio en la medición desestacionalizada.

El repunte contra el mes anterior es el más fuerte desde julio del año pasado, lo que lleva a los analistas a reforzar la idea de que ya se tocó pi-so, aunque las señales de rebote no terminan de consolidarse

Con relación a igual mes de 2023, cinco sectores de actividad que conforman el EMAE registraron **subas en julio**, entre los que se destacan agricultura, ganadería, caza y silvicultura (23,6%) y explotación de minas y canteras (5,7%).

Por su parte diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan construcción (-14,8%), pesca (-9,9%) e industria (-

En los primeros siete meses del año la caída del EMAE llega a 3,1% y para todo el años los analistas privados estiman una retracción en torno al 3.5%.

"El dato del EMAE muestra la mavor tasa de crecimiento mensual en un año, revirtiendo la contracción de junio y confirmando que la economía tocó su piso en el segundo trimestre e ingresa a la segunda mitad del año consolidando la recuperación", señala Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

"Cada vez más sectores registran variaciones positivas, lo que refuerza esta tendencia. La mejora de los salarios en términos reales también potenciará el consumo, impulsando aún más la reactivación. Sumado a las diferentes desregulaciones que están empujando el dinamismo en varios sectores" agrega Moschet.

"Sin embargo, para asegurar un crecimiento sostenido, la clave se**rá la eliminación del cepo.** Si esta medida se implementa en los próximos meses, podría generar un fuerte estímulo a las inversiones, preparando el terreno para que Argentina retome el crecimiento en 2025", concluve el economista."

"El EMAE de julio confirma que la actividad repuntó con fuerza. En agosto, la actividad se habría mantenido estable, y el tercer trimestre de 2024 cerraría con un rebote", señaló Fernando Marull, director de la consultora FMyA.

Con relación a agosto, algunos indicadores muestran que hubo una retracción respecto a julio. Es el caso del índice de producción indus

trial de Orlando Ferreres y Asocia dos que bajó 1.3% en la medición stacionalizada y cayó 3,7% contra el mismo mes del año pasado

La consultora ACM menciona que el Indec ha revisado las estimaciones del EMAE de meses anteriores. "Las revisiones del segundo trimestre confirman que el pi so de actividad fue en abril, con una caída ajustada de 1% mensual, en lugar del 0.1% estimado inicial-

"El resultado de julio muestra un rebote mayor al esperado. A pesar del a contracción de la demanda interna, que afecta a los sectores más ligados como la industria, comercio y construcción, los sectores más dinámicos (como el agrope cuario) han evitado que se profun dice la contracción", remarca ACM,

"Aunque la economía sigue por debajo del nivel del año pasado, comienzan a surgir señales de una lenta recuperación. Hacia delante. esperamos que sea vea un mayor dinamismo de cara al último trimestre", agrega la mencionada consultora.

La consultora LCG apunta que "seguimos esperando una caída de la actividad por encima del 3,5% para este año". ■

Annabella Quiroga

#### Se compran US\$ 4.000 millones al mes en el CCL y hay incertidumbre

Son datos que el Banco Central dejó circular en reuniones con entidades, y genera preocupación.

Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

Luis Caputo reforzó en las últimas horas el mensaje de Javier Milei en Wall Street, donde el Presidente dijo que el cepo se iba a levantar cuando haya inflación "cero". El martes por la tarde, durante una reunión cerrada en la sede del JP Morgan, los inversores le preguntaron cuándo se iba a unificar el tipo de cambio y el ministro de Economía les resi dió que "no es una cuestión de tiempo, sino de condiciones" y lo desvinculó de las elecciones.

Si bien Milei volvió a enumerar los requisitos para levantar las restricciones (más reservas, menos pesos, el fin de la deuda remunerada y una inflación mensual del 2,5%), el Gobierno sigue con atención el dólar contado con liquidación (CCL) que usan las empresas para dolarizarse, im-portar y girar utilidades y dividendos. Pese a las restricciones vigentes, por esa vía se canalizan US\$ 200 millones por día, unos US\$ 4.400 millones por mes.

El cálculo fue compartido por el Banco Central en reuniones privadas. El volumen se debe a que la intervención oficial sobre el CCL, el 20% del dólar blend liquidado por ese canal y la devaluación del 2% mensual permitieron bajar la inflación al 4% mensual, pero también sumaron incentivos a la compra de dólares financieros a un menor costo. con la caída del dólar financiero a \$1,223 v de la brecha al 23%

"Ahora que bajó la brecha, el costo de salir es del 20%, con Massa pagaban un 75% si querían salir por el contado con liquidación. Es un tema levantar las restricciones porque si salen todos jun-..., por eso el Presidente habla del stock de pesos, no son los fondos que entraron con Macri, son empresas que generaron dividendos. Se va viendo y de a poco, lo hacemos en forma coordinada". señaló una fuente oficial.

Esas restricciones tienen que ver con el límite diario de \$ 200 millones (US\$ 165.000) para que los no residentes vendan bonos contra dólar CCL o transfieran valores al exterior. Así, si una empresa quisiera girar utilidades por US\$ 100 millones tardaría 1 año y medio. Y también pesa el control cruzado por la cual una empresa solo puede operar en el mercado único y libre de cambios si en los anteriores 90 días no operó CCL. "Una parte de la remisión de

utilidades se te puede haber ido por el CCL, sí es seguro que una parte salió por el BOPREAL, pero aún tenés una masa importante de liquidez que las firmas van a querer dolarizar y remitir al exterior. La formación de activos ex ternos de personas físicas se te canaliza principalmente por MEP, es posible que el atesoramiento sea el último eslabón que desarmen del cepo", dijo Claudio Caprarulo, director de Analytica

En ese contexto, Milei sigue apostando a que el dólar paralelo converja con el oficial (\$ 980) y este último con la inflación. Una vez cumplida esa condición y eliminado el exceso de pesos, el Presidente cree que "ya no tendrán balas para tirar la estabilidad eco-nómica". Su temor es que la devaluación impacte en la inflación cuando se unifique el tipo de cambio. Si ocurre en 2025, la inflación anual será del 32% y no del 18% del Presupuesto, según Orlando Ferreres

Si bien se fue flexibilizando el cepo y el blanqueo engrosó los depósitos en dólares, después de 9 meses de controles el tipo de cambio real sigue apreciándose y la filtración de dólares aumenta.

Según Francisco Ritorto, economista de ACM, la gran proporción de salida de divisas es por pagos de importaciones -que se fueron normalizando-, los pagos ne tos de intereses y capital de deuda (en el año acumulan cerca de US\$ 6.800 millones, y US\$ 3.500 millones, respectivamente), los pagos con tarjeta por viajes, pasajes v otros gastos (US\$ 2.700 millones) y el 20% del dólar blend que se "escapa" por el CCL y la intervención del Gobierno".■

10 El País CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# La Rosada defendió la venta de Aerolíneas, pero fracasó en su intento de sacar una ley exprés

Funcionarios libertarios justificaron la privatización ante un plenario de Diputados. Hubo fuertes cruces. El debate seguirá el martes próximo.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

El Gobierno defendió en Diputados su plan de privatización de Aerolíneas Argentinas, amparándose en el déficit de la compañía y los paros salvajes de los gremios aeronáuticos, pero fracasó en su intento de avanzar en un trámite legislativo exprés por la resistencia del kirchnerismo y sectores de los bloques dialoguistas.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, cumplió con la orden de Javier Milei de activar el tratamiento de la venta de la línea aérea y ayer se realizó un plenario de las comisiones de Transporte y de Presupuesto, presididas por la radical Pamela Verasay y el libertario losé Luis Espert

José Luis Espert.

La misión original era sacar despacho de comisión. Al menos ese era el deseo del oficialismo que también pretendía llevar el tema al recinto la próxima semana. Pero Verasay le puso un freno al Gobierno al enviar una nota a los bloques pidiendo que presenten sus propuestas de invitados, lo que obligó a convocar a una segunda reunión plenaria para el próximo martes. Luego quedará abierta la opción de una tercera audiencia que se definirá a partir de lo que soliciten los bloques, que tienen plazo hasta el viernes para enviar la lista de convocados.

El Gobierno quiere aprovechar el clima de malestar generado por los paros de los aeronáuticos para avanzar con la privatización. "La coyuntura que se vive en el mercado nos dice que el momento es hoy", dijo José Rolandi, el dos de la Jefatura de Gabinete, quien junto al secretario de Transporte, Franco Mogetta, defendieron en Diputados la venta de la compañía.

En tanto, el presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo, quien también estaba invitado, pegó el faltazo por "problemas de agenda" y será convocado para la próxima reunión, en la que también se espera que estén los representantes de los gremios aeronáuticos.

Pero durante el plenario, Rolandi dejó en claro que hay una decisión de que "el Estado no tenga un rol empresario en la sociedad" porque "es un pésimo administrador de



Expositores. El secretario de Transporte, Mogetta, y el vice jefe de Gabinete, Rolandi, ayer. JUANO TESONE



#### Protesta de los aeronáuticos

Los sindicatos que nuclean a los trabajadores aeronáuticos se concentraron ayer frente al Congreso para reclamar contra la iniciativa de privatizar Aerolíneas. Dijeron que están en peligro fuentes de trabajo y la interconectividad de pueblos y economías regionales. \$8.000 millones de dólares" al Estado nacional. "Tenemos 80 aviones y pagamos el equivalente a 900 aviones", añadió. El segundo de **Guillermo Francos** también apuntó contra los con-

empresas". Además fundamentó que Aerolíneas demanda "más de

El segundo de **Guillermo Fran- cos** también apuntó contra los convenios laborales porque "no se ajustan" al resto del mercado. "Lo que
queremos es evitar que una futura dirigencia de la Argentina vuelva
a establecer una tiranía en la industria aerocomercial". remató.

Por su parte, Mogetta cargó contra la dirigencia gremial por los paros salvajes de los gremios aeronáuticos que le generan a la empresa "una pérdida de entre l y 2 millones de dólares". "Son delincuentes, no son trabajadores. Se van de vacaciones a España con la plata de los trabajadores", deslizó, en otro tramo, en referencia al caso de Edgardo Llano, el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), quien antes de una asamblea del sector en la que se decidió un paro había volado a Europa.

La declaración provocó la reacción del diputado sindical K Mario Manrique que le pidió que "respete a los laburantes". "He distinguido a los trabajadores de estos tres vivos", aclaró luego el secretario de Transporte, a lo que el legislador retrucó que lo hecho por tres empleados "no puede ser la razón para la privatización de Aerolíneas".

Previamente, Hernán Lombardi, diputado del PRO que impulsa la venta de la compañía con el apoyo del Gobierno, advirtió que la privatización no será suficiente "sin un cambio de las relaciones laborales dentro de Aerolíneas Argentinas". "Si mantenemos a un señor que se cree el rey de los cielos y decide cuándo volamos, no vamos a cambiar de fondo", advirtió apuntando, sin mencionarlo, contra el titular de APLA, Pablo Biró.

"Terminemos con los chantajes de una vez por todas porque no da para más", reclamó Lombardi, quien también protestó porque la empresa aérea se convirtió "en el cepo del turismo en la Argentina".

cepo del turismo en la Argentina".
Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, es el autor del otro
proyecto que promueve la privatización de Aerolineas. "Hay que
abrir la competencia, porque Argentina tiene un esquema hiperregulado", dijo el legislador que
responde a Elisa Carrió, quien
agregó que "es bueno empezar a
resetear la cabeza pensando en los
usuarios y consumidores y no
tanto en tal o cual empresa".

En cambio, el ex ministro de Transporte, Diego Giuliano, transmitió la posición del bloque de Unión por la Patria. Cuestionó la constitucionalidad de avanzar con la privatización cuando la propuesta fue rechazada durante el debate de la Ley Bases y dijo que el plan del Gobierno es "una revancha" por las medidas de los gremios aeronáuticos.

#### Franco Mogetta secretario de Transporte

"Un sindicato que defiende trabajadores que abren valijas y se roban las pertenencias de los pasajeros. Son delincuentes, no son trabajadores".

#### Mario Manrique Sindicalista y diputado de UxP

"Puedo aceptar que se ponga en tela de juicio a los gremios y los privilegios de los laburantes, pero no acepto que se trate de ladrones a trabajadores"



28 de septiembre

Nosotros, los medios de comunicación del mundo, nos unimos para asegurar a nuestros lectores, oyentes y televidentes que...

> Noticias · Hechos · Responsabilidad Servicio público · Humanidad · Escrutinio Independencia · Ética · Comunidad

... son valores evidentes que importan a todos.
Dedicamos nuestro trabajo a empoderar a los ciudadanos y las comunidades de todo el mundo.

En estos tiempos, más que nunca,

#### **EL PERIODISMO IMPORTA**

Unite a nosotros.

#### **ELEGÍ LA VERDAD**

Leé · Mirá · Escuchá · Suscribite · Registrate · Doná

worldnewsday.org





PROJECT KONTINUUM DAILY MAVERICK



CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12 El País

# El Gobierno se prepara para un número "malo" de pobreza

La Casa Rosada se ilusiona con una meiora de la situación social en el segundo semestre. Y destaca la gestión desde Capital Humano.

erusso@clarin.com

En el Gobierno esperan que el informe del Indec de este jueves arroje cifras de pobreza e indigencia, correspondientes al primer semestre del año, sustancialmente peores a las registradas en la última mitad del 2023 pero se ilusionan con que el fenómeno esté atemperando producto de mediciones del tercer trimestre que mostrarían una "meiora" en la situación social en sintonía con la baja de la inflación y la recuperación de un sector de los

Pero la foto que expondrá el organismo estadístico resultará antipática para el oficialismo. "La gente votó al Presidente diciendo que su principal objetivo era bajar la inflación ordenando la macroecono mía. Y siempre dijimos que 2024 iba a ser peor que 2023", se ataja una calificada fuente oficial que, sin embargo, se ilusiona con los núme ros que está mostrando la actividad y las propias medidas para morigerar el impacto del sinceramien to de precios. Pero lo "urgente", remarca, es estabilizar "la macro" v brindar asistencia directa a las pe sonas con mayor vulnerabilidad, esto es, garantizarles la comida.

En el ministerio de Capital Humano destacan la efectividad de las transferencias "directas" a los beneficios de programas sociales que, a su entender, han logrado mitigar el impacto de la devaluación de di



ctativa. Es la que tiene el Gobierno de que la segunda mitad del año la situación social mejore

ciembre y el reacomodamiento de precios relativos. Subravan que el 100% de los recursos se destinan a mejorar la situación de esta población y por ello las subas en la AUH v la Tarieta Alimentar superaron la inflación. Afirman que, pese a que se reforzó la entrega de alimentos en comedores, la prioridad es que los "chicos coman en sus casas".

Con todo, en el oficialismo no

desconocen que muchos de los "nuevos pobres" son sectores de clase media baja que se han visto perjudicados con el derrumbe del poder adquisitivo y el creciente universo de empleados informales. Un fenómeno que se registró también en la mayor parte del gobierno anterior. "Los salarios reales sufrieron una fuerte caída a finales de 2023, con una reducción aproximada del 11% respecto al mes anterior, impulsada por la alta inflación de ese período", remarca un informe oficial, que señala que en julio lograron recuperar el nivel de noviembre pasado

En el gobierno afirman que la AUH es el mecanismo más efectivo para asistir a los sectores más vulnerables (la pobreza golpea más a los chicos). Según cálculos oficia

les, al sumar ese monto con la Tarjeta Alimentar, "**el poder de com**pra combinado de ambas presta-ciones llega al 97,7% de la canasta básica alimentaria". También valoran el cambio de fórmula para calcular los ingresos del "plan de los mil días" destinados a los más pe-

Para hacer frente a la delicada situación social, en la cartera trabajan en un programa denominado "AUH Familia", una política integral -que se suma a la ampliación del beneficio para los chicos de hasta 17 años-, y a mejorar los conocimientos de los menores a través del plan nacional de alfabetización,

En la cartera a cargo de Sandra Pettovello refieren que hoy un 90% de los recursos son distribuidos en forma directa cuando en el gobierno anterior esa cifra llegaba al 50% dando cuenta de la influencia de los "intermediarios", esto es, los dirigentes sociales que coordinaban la asistencia en ese período. "Muchos gobernadores nos agradecen y quieren replicar el modelo porque aseguran que de esa forma no sólo es más eficiente la ayuda sino que se evita el 'fondeo' que hacían los líderes de las agrupaciones", indicó la fuente oficialista consulta-

Más allá de las estadísticas oficiales, en el gobierno se ilusionan con el último reporte del Observa-

#### En Gobierno afirman que siempre dijeron que 2024 iba a ser peor.

torio de la Deuda Social de la UCA, que mostró una disminución de 5 puntos respecto al pico del fenómeno, de 57%, registrado en el primer trimestre. Pero lo cierto es que ubicó a la pobreza en un 52%. El último dato del Indec, informado en marzo pasado, la había ubicado cerca del 42% y recién en marzo pró-ximo estará el detalle de lo ocurrido en la segunda mitad del 2024. ■

#### Los K impulsan el rechazo al DNU de canje de deuda

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

Durante una conferencia de prensa este miércoles, los bloques de **Unión por la Patria** de Diputados y del Senado denunciaron que el DNU de canje de deuda de **Javier** Milei busca construir un "paraguas legal" para ir a un megacanje "de espaldas al Congreso" y sin respetar la Ley de Administración Financie-

Los legisladores kirchneristas adelantaron que trabajarán por el rechazo del decreto y va buscan los votos para llevarlo al recinto ape nas se cumplan los plazos que lo habilitan.

Como contó Clarín, a través de decreto, el Ejecutivo flexibilizó las condiciones para renegociar deuda en moneda extranjera y amplió la capacidad de intervención sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en el mercado de bo-

La ley de sostenibilidad de la deuda -aprobada en 2021 en el gobierno de Alberto Fernández-establece que el endeudamiento en moneda extranjera bajo lev extranjera requiere autorización del Congreso. A su vez, el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera establece que entre los requisitos para un canie debe haber meioras en los montos, o las tasas o los plazos.

El kirchnerismo recordó que es-tos cambios ya los intentaron hacer a través de la Ley Bases y que están incluidos en el Presupuesto

"¿Cuál es la urgencia? Construyen el camino jurídico para un can-je de espaldas al Congreso y sin ninguna de las mejorar que fija el artí-

culo 65 de la Ley de Administración Financiera", apuntó el jefe de bloque de UP de Diputados, Ger-mán Martínez.

Y agregó: "(Luis) Caputo quiere tener un paraguas legal para que no le pase como a Sturzenegger a quien el megacanje le valió tener que ir a tribunales durante años"

Por su parte, Mayans sentenció que "es un robo a cara descubierta" y que "van a haber denuncias pe-

Pasos y plazos La ley de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) establece ciertos plazos para su tratamiento. Primero el Congreso tiene que esperar que el Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete, lo remita oficialmente a la Bicameral de DNU.

El Gobierno tiene 10 días desde

su publicación en el Boletín Oficial para hacerlo. Ese plazo se cumple el 7 de octubre.

Recién ahí los legisladores tienen otros 10 días para tratarlo en la Bicameral, que está presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto.

Si en ese lapso Pagotto no convoca a la comisión, los legisladores lo pueden votar directamente en el recinto. Para voltearlo necesitan que ambas Cámara lo rechacen por mayoría simple. En el Senado, donde Unión por

la Patria tiene 33 bancas, están más

En cambio en la Cámara de Diputados en las que los kirchneristas son 99 y deben llegar a 129. Para cumplir con ese objetivo están conversando con parte del radicalismo y del bloque federal que preside Miguel Angel Pichetto.■

# Malas noticias para Lijo: la UCR pidió que la vacante en la Corte sea para una mujer

La mesa nacional radical instó a sus senadores a que se respete la paridad de género dentro del Tribunal.

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

Luego una reunión híbrida que se extendió por dos horas y media, con algunos dirigentes presentes y otros conectados por Zoom. la mesa nacional de la Unión Cívica Radical solicitará a sus senadores que se pronuncien a favor de respetar la paridad de género para la conformación de la Corte Suprema de Justicia, dándole así la espalda a la postulación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

La decisión representa un revés especialmente en las intenciones de Lijo de llegar al máximo Tribunal, va que se esperaba que contara con adhesiones dentro del partido

en la Cámara alta, que debe lograr los dos tercios para lograr la aprobación del pliego de cualquiera de los dos candidatos.

La postura de la UCR fue clara: se tiene que respetar la paridad de género e incluso los dos puestos de berían ser para candidatas mujeres. La misma fue **una iniciativa** surgida de parte de dos de los vicepresidentes de la mesa nacional, el formoseño Luis Naidenoff, y la riojana Inés Brizuela y Doria, y validada también por el presidente del partido, Martín Lousteau, que encabezó el encuentro.

No fue el único punto del temario ese, que fue el último en tratarse en una resolución bastante exprés, casi unánime. Antes se debatieron otros temas álgidos, como



por ejemplo la confirmación de la decisión de la Convención nacional de suspender a los diputados radicales que ratificaron el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria, que generó bastante debate.

Además, en otro punto importante, se elevó un pedido a los legisladores para que, en caso de que Milei vete la ley de financiamiento universitario, senadores y diputados del partido salgan a defender de manera homogénea la norma sancionada en ambas cámaras, para no quedar expuestos a rupturas como fue la que se dio en relación a la reforma jubilatoria. Fuentes del encuentro resumie

ron: "Avalamos la decisión de la Convención que suspendió a los 'radicales peluca', pedimos que los legisladores rechacen el veto al financiamiento universitario y a los senadores instamos a que actúen de manera tal de asegurar la integración de ministras mujeres a la Corte".

Sobre Lijo, la expresión exacta, sin mencionar ni a él ni a García-Mansilla, fue la siguiente: "Frente al proceso abierto por parte del Poder Ejecutivo Nacional sobre el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, la Mesa Nacional ratifica la necesidad de promover la paridad de género en su diseño".

La mesa nacional del partido está compuesta por 15 dirigentes de diferentes provincias, de los cuales participaron 14 porque Martín Arjol, representante de Misiones, está suspendido por haber sido uno de los que cambió su voto y ha-bilitó el veto a Milei por la fallida reforma jubilatoria que impulsaba la oposición y que había sido sancionada en el Congreso. Además de Lousteau, el presidente, se destacan los vice, Inés Brizuela y Doria, Luis Naidenoff y Pamela Verasay.

Media hora después de conclui-da la reunión, **el radicalismo difun**dió el comunicado en el que confirmó las decisiones tomadas. Enumeró una serie de posiciones to-madas a nivel partidario. "En 2021 y 2023, la UCR concurrió a elecciones en un acuerdo electoral. La definición de ese frente, los actores que lo integraron y el programa de gobierno, fueron tomados por la Convención Nacional", inició.

Luego, prosiguió con el racconto y validando todo lo definido por la Convención que encabeza Gas-tón Manes: "Una vez asumido el actual gobierno y en el contexto del dictado del DNU 70 que suspendió la fórmula de actualización previsional, la Convención emitió un nuevo documento pidiendo a los legisladores que cumplieran con "apego absoluto a la letra y el espíritu de la Constitución Nacional" que generasen "una recomposición de las jubilaciones". ■



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🔉







BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 28/09/2024 O HASTA AGOTAR STOCK. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS. SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO COMPORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS Y VALDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TABLETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO AGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SONO COMBINABLES, NA ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y VO DESCUENTOS MAS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS Y POR DESCUENTOS MAS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS Y POR DESCUENTOS NAS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS Y POR DESCUENTOS NAS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS Y POR DESCUENTOS NAS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS Y POR DESCUENTOS NAS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, SENEFICIOS Y POR DESCUENTOS NAS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN. SENEFICIOS Y POR DESCUENTOS NAS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN. SENEFICIOS Y POR DESCUENTOS NAS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA PROPRIOTO SENEFICIOS Y POR DESCUENTOS NAS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA POR DESCUENTOS Y POR DESCUENTOS NAS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA POR DESCUENTOS Y POR DESCUEN

14 El País CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Lorenzetti: si se suman 2 jueces a la Corte hay que elegir otro titular

Tras la reelección de su rival Horacio Rosatti como presidente, el juez también dijo que se trata de "una Corte de transición desde el punto de vista interno".



Juez de la Corte. Ricardo Lorenzetti dijo ayer a Radio Mitre que "es difícil" funcionar con solo tres jueces

Tras abstenerse de votar por la reelección de Horacio Rosatti como presidente de la Corte, el juez Ricardo Lorenzetti afirmó que el máximo Tribunal de Justicia tiene una composición "de transición", ya que "funcionar con tres es dificil".

"Ya prácticamente estamos en una Corte de 3, por eso hay mucha discusión. Es una Corte de transición desde el punto de vista interno, los fallos no", puntualizó Lorenzetti en diálogo con radio Mitre.

En ese marco, el juez del máximo Tribunal detalló: "Quedamos prácticamente tres porque (Carlos) Maqueda se está yendo a fin de año, le queda muy poco tiempo. Por eso estuvimos con esta idea de designar autoridades y dijimos: 'vamos a trabajar en conjunto, tratar de consensuar".

"Funcionar con una Corte de tres es difícil yo tuve esa experiencia en 2015 cuando el doctor (Carlos) Fayt se fue ¿Está bien una Corte de tres? No. Lo ideal sería que tenga 5 miembros. Tienen mucho poder tres personas decidiendo los grandes temas del país. Eso no está bien, nadie debe tener demasiado poder en ningún poder del Estado", subrayó.

Consultado por la postulación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansi-lla como nuevos integrantes de la Corte, Lorenzetti pidió "dejar que las instituciones funcionen" para que se produzcan las incorporaciones que quiere hacer el gobierno.

"Si ingresan dos miembros nuevos, pasamos de tres a cinco y habrá que elegir de nuevo autoridades, porque la Corte tiene mucha libertad para hacerlo, lo decidimos nosotros con tres firmas. Hay que buscar mecanismos. Cuando entren los nuevos ministros, elegiremos, discutiremos", puntualizó. Si bien aclaró que esta situación no implicará una transición en cuanto a los fallos, Lorenzetti preciso: "No es tan relevante hablar de poder interno, sino darle tranquilidad a la población de que la interpretación de la Corte de los derechos se mantiene".

En otro pasaje de la entrevista, el juez se refirió a los cuestionamientos que recibieron los pliegos de Lijo y de García-Mansilla: "Tenemos una gran tendencia a discutir siempre lo mismo. Cuando fueron propuestos (Carlos) Rosenkrantz y Rosatti fue similar. Primero, el por qué proponían a dos varones. En realidad, debería proponerse una mujer, siempre lo sostuvimos, pero es una facultad presidencial y no es una obligación'.

"En aquel momento propusieron dos hombres. Después hubo mu-chísima discusión sobre las candidaturas: que se los había designado por decreto, que Rosatti había sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner, que Rosenkrantz era abogado de empresas. Después que pasaron el proceso, ingresaron y trabajan como jueces imparciales. Nadie los critica", agregó. Respecto a lo sucedido durante el gobierno de Macri, recordó: "Se los propuso en diciembre de 2015 y Rosatti in-gresó en junio de 2016 y Rosenkrantz, en agosto. Un año y medio. También se decía que estaban parados porque el Senado se había puesto en contra por el decreto y porque era del kirchnerismo. Esta ba Pichetto como jefe de bloque y se decía que no los iba a aprobar el Senado, pero finalmente sí".

"Que se critique a los nominados es bueno, que se haga con transparencia. Es un diálogo natural, lleva tiempo, se discute. Hay que tener serenidad y dejar que las instituciones funcionen", destacó. ■

# Vialidad: archivan una denuncia y cae una maniobra de Cristina

Daniel Santoro

dsantoro@clarin.com

El juez federal Sebastián Ramos archivó ayer el expediente por supuesta violencia doméstica contra el miembro de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos porque la supuesta víctima Tatiana Sicardi declaró en forma enfática y dos veces ante el fiscal Guillermo Marijuan que no tenía intención de hacer una denuncia penal, ni civil.

La causa penal se abrió hace dos semanas porque la Oficina de Violencia de la Corte (OIV) de la Corte ante un escrito de la mujer, que había tenido una relación sentimental con el juez, dictó una medida de restricción e hizo una denuncia de **oficio** ante un juez civil que la derivó al fuero penal por sí también había delitos de acción pública.

La presentación de la mujer ante la OIV fue usada políticamente por la ex presidenta Cristina Kirchner para intentar, sin éxito, recusar a Hornos del expediente donde se decide si se confirma su condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad.

La ex vicepresidenta, principal acusada en este expediente por el direccionamiento de 3.500 millones de dólares a favor de su socio Lázaro Báez, sostuvo que el juez Hornos no debía seguir interviniendo en la causa porque ella se identifica a si misma como víctima de episodios de violencia de género. La defensa de la ex vicepresidenta también argumentó que se



Camarista. Gustavo Hornos

debe contar con un juez con "formación en género y sin denuncias".

Pero la semana pasada, los cole

gas de Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, **rechazaron esa recusación**, y entonces, el tribunal de alzada ya están en tiempo de descuento para decidir si ratifica, anula o amplía le pena a 8 años, como pidieron los fiscales del juicio oral Diego Luciani y Sergio

En el interín, Casación mandó la semana pasada el expediente al Consejo de la Magistratura para que lo investiguen en la Comisión de Disciplina que dirige el ex diputado K Héctor Recalde.

En dos presentaciones ante el fiscal Guillermo Marijuan, la mujer dijo que "nunca fue su intención que (su denuncia) se investigaran en sede penal, ni administrativa, ni en ningún otro ámbito distinto del civil". Dijo que solo quería protección.

Precisó que "el impulso de oficio de la presente causa tuvo lugar **con**tra su expresa voluntad" y reiteró de "manera expresa, **categórica e inequívoca**, su voluntad de no querer instar la acción penal por ninguno de los hechos descriptos en su denuncia", informaron a **Clarín** fuentes judiciales.

Marijuan, también, se apoyó en que el equipo interdisciplinario de la OVD destacó la "sobreabundancia de interpretaciones singulares, la dificultad para precisar, el discurso ramificado y la falta de hilo conductor en el relato" de la denunciante. Además, la mujer nunca habló de 'violencia sexual" en las relaciones consentidas que tuvo con el magistrado.

El juez Ramos después de descartar hechos ventilados como de orden privado, analizó si correspondía investigar hechos de acción pública como supuestos comentarios de Hornos de que iba a usar su condición de juez. En este punto, el juez coincidió con el fiscal en cuanto a "las contradicciones e incongruencias del relato que originó la causa no permiten, por sí mismas, avanzar al respecto sin una ampliación testimonial bajo juramento y la obtención de pruebas adicionales". Y archivó, además, ese caso.

clarin#ramiro.correia.martins@gr

CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El País 15

# Ordenaron la detención de Maduro y Diosdado Cabello y pedirán sus capturas a Interpol

El juez Ramos libró la orden de detención a nivel nacional. Y pidió datos de los imputados por delitos de lesa humanidad para emitir las alertas rojas.

clarin#ramiro.correja.martins@gmail.com

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

El juez federal Sebastián Ramos ordenó ayer la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, de su hombre fuerte en el régimen Diosdado Cabello y de otros funcionarios de su país.

El magistrado también solicitó a Interpol que recabe los datos filiatorios de todos ellos para ordenar, también, la captura internacional.

La orden busca que Maduro y sus funcionarios sean detenidos y extraditados a la Argentina para ser indagados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra ciudadanos en Venezuela.

Desde la firma del Tratado de Roma los delitos de lesa humanidad tienen jurisdicción universal y por eso un juez argentino puede investigar violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

La decisión de Ramos se produce luego de que así se lo ordenaran los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, de la Sala I de la Cámara Federal porteña por pedido a su vez de los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe frente a un pedido del abogado Tomás Farini Duggan, represenante de los querellantes.

Ramos, a cargo del juzgado federal 2 en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, librará el oficio a Interpol para que se aprueben las alertas rojas que permitirían de-



Dictador. Nicolás Maduro ya tiene una orden de captura argentina con fines de extradición.

#### LA REACCIÓN DE MADURO

#### Como Cristina, el dictador habla de lawfare

El fiscal general de Venezuela y dirigente chavista Willian Saab relacionó la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña y Ia orden de Ramos con la decisión de la dictadura de Maduro de pedir la semana pasada la detención de Milei, su hermana Karina y la ministra Patricia Bullrich (Seguridad) por haber decomisado el avión de Emtrasur Cargo a Venevaria de la comisado el avión de Emtrasur Cargo a Venevaria de la comisado el avión de Emtrasur Cargo a Venevaria comisado el avión de Emtrasur Cargo a Venevaria de la comisado el avión de Emtrasur Cargo a Venevaria de la comisado el avión de Emtrasur Cargo a Venevaria de la comisado el avión de Emtrasur Cargo a Venevaria de la comisado el avión de Emtrasur Cargo a Venevaria de la comisado el avión de Emtrasur Cargo a Venevaria de la comisado el avión de Emtrasur Cargo a Venevaria de la comisado el avión de la dictadura de la comisado el avión de la dictadura de l

zuela, en febrero, y por habérselo enviado a la Justicia de EEUI que pidió su embargo. El régimen de Maduro dijo haberle pedido a Interpol las capturas internacionales de Milei, su hermana y la Ministra y tildó de "burda reacción de retaliación, instruida por el Sr Javier Milei, basada en la corriente internacional del lawfare", teoría que usa Cristina Kirchner.

tenerlos cuando viajen por países que son parte de la policía internacional para que sean enviados a la Argentina en un proceso de extradición (Ver **nota aparte**). **"Ordenase recibir declaración in-**

"Ordenase recibir declaración indagatoria a Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, de acuerdo a lo mandado por la Sala I en el punto II de la resolución mencionada, en los términos del art. 294 del C.P.P.N.," sostiene el escrito del juez Ramos.

Además señala: "A fin de cumplir lo ordenado por el Superior en el punto II y, a raíz de lo encomendado a este Tribunal por la Sala I en el punto III del resolutorio referido, librense órdenes de detención de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, de quienes se carece de otros datos personales de identidad, y, en consecuencia, dispónganse las capturas internacionales de los nombrados, vía Interpol, con fines de extradición a la República Argentina!

Argentina".
Ello no significa que Maduro, Cabello y los otros funcionarios serán detenidos en lo inmediato: ello podrá realizarse una vez que Interpol lo apruebe.

En lo que hace a Maduro es un tema sensible: como ejemplo, se puede citar que cuando la Argentina pidió la alerta roja al ex presidente de Irán, Akbar Rafsanjani-ya fallecido- por la causa de Amia, no se la impusieron porque un ex jefe de Estado.

Sin embargo, los movimientos de Maduro se pueden ver afectados por precaución. En la práctica, Maduro y compañía sólo se sentirían cómodos viajando a países afines como China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia o Irán.

La orden de Ramos abarca a **más de treinta miembros** de las fuerzas armadas, las de seguridad y de los servicios de inteligencia del chavismo cuyos nombres aún no trascendieron.

Sus nombres todavía no han sido suministrados, están en elaboración por solicitud de la Cámara.

Los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia emitieron su resolución del lunes al comprobar un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos- desde el año 2014 hasta el presente.

El régimen de Maduro, por el contrario, reaccionó ligando al presidente Javier Milei con el fallo de la Justicia argentina. Mientras Maduro dijo este martes que Milei sufría de "esquizofrenia sádica" y de "sociopatía" y que está "al frente de la internacional fascista que amenaza a Venezuela", el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, consideró al presidente argentino un "desequilibrado mental".

### Las alertas rojas se debatirán en una asamblea en Francia

El pedido del juez Sebastián Ramos a Interpol, una vez que tengan los domicilios de todos los imputados, para emitir alertas rojas seguramente **será rechazado por Venezuela**.

Entonces, como pasó con el asesinado fiscal Alberto Nisman y los cinco iraníes acusados como autores intelecutales del atentado a la AMIA, la decisión de que Interpol emita las alertas rojas deberá ser tomada en la asamblea de la entidad internacional con sede en Lyon, Francia.

Pero Cristina Kirchner con la firma del Pacto con Irán en el 2013, permitió la inclusión en las alertas rojas de una advertencia escrita sobre la firma del pacto con Irán por la causa AMIA, que contó con el visto bueno del ex canciller Héctor Timerman. Y las flexibilizó de hecho la alertas rojas de Interpol sobre cinco iraníes acusado de ser los autores intelectuales de ese aten-

Además, ahora Irán se niega a que sacar esa advertencia de las alertas pese a que el pacto no está en vigencia y pide una negociación bilateral con el gobierno de Mauricio Macri Los otros venezolanos con pedido de indagatoria que figuran en la orden judicial del juez federal Sebastián RAmos , pero cuyos datos filiatorios se deben completar son: r declaración indagatoria a Frank Osuna, Luís Amaya Chirino, Luís Reyes González, Jhonny Mallarino Miranda, José Urdaneta Urdaneta, Justo José Noguera Pietri, José Dionisio Goncalvez Mendoza, Arquímedes Herrera Russo, Ramón Adolfo Pimentel Avilan, Ephraín Verdú Torrelles, Carlos Martínez Astudillo, Jorvy Peñaloza Ramírez, Royer Alejo Duran, Johan Ramírez Hernández, en los términos del art. 294 del C.P.P.N.

Hay pedido de órdenes de detención para Frank Osuna, Luís Amaya Chirino, Luís Reyes González, Jhonny Mallarino Miranda, José Urdaneta Urdaneta, Justo José Noguera Pietri, José Dionisio Goncalvez Mendoza, Arquímedes Herrera Russo, Ramón Adolfo Pimentel Avilan, Ephrain Verdú Torrelles, Carlos Martínez Astudillo, Jorvy Peñaloza Ramírez, Royer Alejo Duran, Johan Ramírez Hernández, de quienes se carece de otros datos personales de identidad, y, en consecuencia, dispónganse las capturas internacionales de los nombrados, vía Interpol con fines fines extradición a la Argentina. ■

clarin#ramiro.correia.martins@g

16 El País CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# "Mamá Corazón": arranca el juicio contra Andrea del Boca

Junto a ex funcionarios K, la actriz está acusada de fraude al Estado. La novela fue pagada por el gobierno de Cristina, pero nunca salió al aire.

#### Alejandro Alfie

aalfie@clarin.com

Cinco años después de cerrada la instrucción y elevada la causa a juicio oral, el Tribunal fijó fecha para el juicio contra **Andrea del Boca**, el exministro **Julio de Vido**, el exrector de la UNSAM, **Carlos Ruta**, la extitular del INCAA, **Liliana Mazure**, y otros seis exfuncionarios universitarios y del gobierno de Cristina Kirchner, que ya tienen sus bienes inhibidos.

Se los acusa por defraudación contra la administración pública en la realización de la telenovela Mamá Corazón y la serie El Pacto.

Mamá Corazón y la serie El Pacto. El juicio oral y público arrancará el próximo jueves 6 de marzo de 2025 y continuará con audiencias semanales

Se citaron a 97 testigos, entre los que están los actores Marcelo Mazzarelo y Fabián Mazzei, el conductor de TV Fernando Dente, el diputado Hernán Lombardi y el exministro Tristán Bauer, entre otros. Quedaron pendientes las convocatorias al autor de esta nota - que arrancó la investigación original en Clarín- y al director de cine Sebastián Ortega, pedidos por los abogados Juan Pablo Fioribello, Federico Schumacher y Diego Onorati, que defienden a Del Boca.

Andrea del Boca informó en redes sociales: "Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fe-



Otros tiempos. Cristina Kirchner, con el apoyo de Andrea del Boca, lanza en 2011 el plan "Carne para Todos".

cha de comienzo en el 2025. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló"

"Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será Justicia" agrecó

El juez Ramos procesó a diez per-

sonas en abril de 2018, cuando enumeró 20 irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en los contratos y en el flujo de dinero proveniente del Ministerio de Planificación que manejaba Julio de Vido.

Mamá Corazón fue financiada por el ex ministro de Planificación, a través de la Universidad de San Martín (UNSAM), durante la gestión kirchnerista. Y nunca llegó a emitirse

El juez Ramos procesó, a mediados de 2018, a De Vido como "autor" del delito de defraudación y le trabó un embargo por \$ 60 millones; mientras que Andrea del Boca fue procesada como "partícipe necesaria", al igual que el entonces rector de la UNSAM, Carlos Ruta, a quienes les trabaron un embargo por \$

#### 50 millones y \$60 millones, respec-

A todos ellos, el juez les inhibió sus bienes hasta cubrir la suma embargada. Y en abril de 2019 elevó la causa a juicio oral y público.

En ese entonces, el juez Ramos sostuvo en su fallo que "la maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca". Y agregó que eso respondió a una "voluntad predominantemente política y adoptada con anterioridad a que se formalizara el trámite de los expedientes".

El objetivo era que la novela fuera "financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente Andrea del Boca- era una persona cercana al gobierno de ese entonces", señaló el juez Ramos. Tal como publicó Clarín en su investigación, que arrancó en junio de 2016, la productora A+a Group, de Andrea Del Boca, cobró más de 24 millones de pesos, a través de una contratación directa del ministerio que manejaba De Vido, triangulado con la UNSAM, sin licitación ni compulsa de precios.

Estaba previsto que la productora cobrara \$ 36,58 millones y se quedara con un 10% de ganancia, cuando el gobierno de Mauricio Macri suspendió ese contrato. Ade-

#### El ex ministro Julio de Vido está acusado como autor del fraude.

más, A+a Group ya había cobrado el 76% de la novela, mientras que otras series que estaban en los mismos convenios con la UNSAM habían cobrado sólo el 7%. El juez Ramos indicó en su fallo que no se cuestiona la "aptitud y/o calidad artística" de Andrea Del Boca como productora, sino que se pone en tela de juicio "la manera en que su proyecto fue escogido." ■

# Citarán a un ex funcionario K por tratar de cerrar una empresa

La Cámara Federal porteña revocó esta semana el sobreseimiento del polémico ex titular de la Inspección General de Justicia K Ricardo Nissen y ordenó citarlo a dar explicaciones en una causa en que investiga un posible abuso de autoridad del organismo contra una empresa privada.

El 21 de abril de 2023 se formuló denuncia contra Nissen y Manuel Cuiñas Rodríguez, por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, en razón de su desempeño como las anteriores autoridades de la

Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno anterior de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

En concreto fueron denunciados por el dictado de las resoluciones IGJ 393/22 y 112/23, a través de las cuales fundaron tres pedidos de intervención y nulidad de la sociedad Hidden Lake S.A. (propietaria de Lago Escondido) ante la Justicia Comercial, sin pruebas o fundamentos legales, mientras el kirchnerismo realizaba caravanas para ingresar al predio ubicado al Sur

En una intervención anterior, la Sala II de la Cámara Federal había revocado un **prematuro** sobreseimiento dictado por el juez Daniel Rafecas y ordenado la producción de distintas medidas de prueba tendientes a corroborar la comisión, o no, de los delitos investigados.

¿Qué había pasado? En el marco de la operación K para armar una denuncia contra funcionarios, empresarios periodísticos y jueces que viajaron en 2023 al Lago Escondido a festejar el cumpleaños del juez Carlos Mahiques, **Nissen pi-** dió a la Justicia comercial la intervención de la empresa propietaria de Lago Escondido.

La operación incluyó notas de la periodista K Irina Hauser en Página 12 y C5N donde apoyaba la denuncia de Nissen y decía que "el hecho es que la Inspección de Justicia requirió documentación a "Hidden Lake" para que explique si hubo cambio de accionistas y entregue actas asamblearias que den cuenta de su actividad".

En el marco de esa operación, el celular del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro fue hackeado y su contenido usado para abrir un juicio político a la Corte.

En el fallo de la Cámara Federal porteña se dispuso esta semana **anular** la resolución que desvinculaba a las anteriores autoridades de la IGJ del proceso seguido en su contra. Los magistrados afirmaron que "las diversas constancias colectadas apuntan **en sentido opuesto** al señalado por el juez, pues en ninguno de los otros casos informados hasta el momento la IGJ utilizó argumentos semejantes a los esgrimidos para solicitar la anulación e intervención de la sociedad aquí querellante".

La "rápida lectura" que el juez Rafecas "reconoce haber realizado respecto de las constancias obtenidas tras la intervención de esta Alzada demuestra que su incorporación resulta meramente formal y, a soslayo del examen de su contenido y sin que a la fecha los propios imputados hubieran siquiera ofrecido sus explicaciones sobre las conductas que se les cuestionan". ■

clarin#ramiro.correia.martins@gi

CLARIN-JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FI PAÍS 17

# El desgaste de Karina a Macri y la metáfora de Kicillof sobre Máximo Kirchner

#### POR LOS PASILLOS



Pablo de León pdeleon@clarin.com

#### El silencio es salud

Axel Kicillof no vio en vivo el acto de Máximo Kirchner en el Club Atenas de La Plata. Más tarde, en su oficina de la gobernación, vio cortes de los que dijo el jefe de La Cámpora. Repasó las asistencias y se reunió con sus dirigentes más fieles: "Eso es un cementerio, está prohibido contestarles". Así, calló las voces de los más duros a la hora de replicar que, desde su campamento, suelen ser Andrés "Cuervo" La-rroque y Jorge Ferraresi. El gobernador sabe que los camporistas no aflojarán en la ofensiva, como confirmó Wado de Pedro tres días después, cuando dijo que Ki-cillof, siendo ministro de Economía cristinista, no hablaba con los empresarios Kicillof pide silencio pero acciona internamente. La rescata a Cristina Elisabet Kirchner y la deja al margen de la discusión, más allá de que todo lo sucedido has-ta ahora, representa un aval sin dudar a los movimientos de su hijo. Por eso, no sorprendió a muchos el apoyo del mandatario bonaerense a su colega de La Rio-ja, **Ricardo Quintela.** "El Gitano" se mueve para juntar avales y poder ser el próximo presidente del PJ Nacional. Desafiando al cristinismo, el riojano se mostró con intendentes bonaerenses como Mario Secco -de Ensenada- o Julio Alak, el platense que no estuvo presente en el acto de Máximo donde gobierna el ex minis-tro judicial de Cristina. Quintela visitó la provincia de Santa Fe y pretende seguir bajando al conurbano, mientras apunta

#### Kicillof vio el acto de Máximo: "Eso es un cementerio, está prohibido contestarles".

contra De Pedro y sus movimientos para que corran los nombres de Vanesa Silev ucía Corpacci y el sanjuanino Sergio Uñac. Y recibió apoyo de la agrupación "La Patria es el Otro", creada por "Cuervo" Larroque. Ese día lo visitaron Adrián Graña y Federico Berardi, delegados del ministro kicillofista. Y ex miembros del Ministerio de Desarrollo Social del último gobierno peronista, como Victoria Tolosa Paz y Gustavo Aguilera. Para variar, el grueso de los intendentes del conurbano se harán los distraídos y participarán de los actos de los dos bandos a los que lo inviten. Los mismos que fueron hasta La Plata para escuchar a Máximo y se miraban como diciendo "¿Qué hace mos acá?", se sorprendieron cuando en el último acto de Kicillof en la localidad de Mar Chiquita, funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia to maban lista para ver qué funcionarios

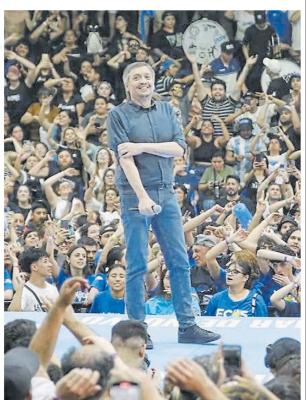

Máximo en La Plata. Axel Kicillof dio orden de no replicar las críticas del hijo de Cristina.

habían asistido al acto, para luego repasar quiénes se habían ausentado. No es hora de descuidar detalles en la batalla peronista...

#### Los coroneles de Máximo

Las miradas entre los jefes comunales también tenían como destinatario a Julián Álvarez, el intendente de Lanús que fue quien sacudió a los vecinos de su distrito con una suba de tasas municipales del 7%, y que abrió una disputa hasta con el propio ministro nacional, devenido en star de "X", Luis "Toto" Caputo. Los celos entre los alcaldes va por quiénes son los que más cobran y los que menos subieron las tasas de sus municipios: entre los más elevados aparecen Malvinas Argentinas y Moreno y entre los de menor incremento, Marcos Paz, Vicente López y Escobar. Los intendentes están furiosos con la na cionalización de esta discusión y uno de ecionalización de esta discusión y uno de

llos afirma: "Necesitamos la autonomía municipal en materia tributaria porque nosotros cobramos el 1,5% de tasas pero nos morfamos el 90% de responsabilidades ante la gente". Y reniegan contra el gobierno de Javier Gerardo Milei, quien ha ganado esa discusión pública. Máximo Kirchner se junta con varios de ellos, apalancado por sus coroneles en la pelea interna: Facundo Tignanelli, Emanuel González Santalla, Mayra Mendoza y Martín Rodríguez. Y ante algún interlocutor, no ha negado que su madre pueda ser candidata a diputada el año que viene: "Y si ustedes se lo piden, no puede decir que no". Fuga y misterio...

#### Tensión oficial

Yendo a la Casa Rosada, hay un punto en lo que coinciden sin dudar Karina Elizabeth Milei y Santiago Caputo. Ambos apuestan a que el tiempo desgaste a Mauricio Macri. El hecho de que este sábado, los hermanos Milei realicen un acto en el porteño Parque Lezama para el lanzamiento de su partido político "La Libertad Avanza" a nivel nacional, ratificará la pelea a fondo para fagocitar al PRO, la fuerza creada y hoy presidida por el ex jefe de Estado. Karina escol-tará el sábado a su hermano y la celebración libertaria (la última vez en Parque Lezama juntaron 15 mil personas) será hasta tarde para ratificar que la discusión electoral con el PRO será "a cara de perro". La hermana y el súper-asesor presidencial se preguntan: "¿Qué es lo que va a valer Mauricio Macri en enero?". Esa cuestión refiere a "los 7 puntos que tenés", como le ha dicho el actual Presidente a Macri en sus últimas cenas, en referencia al porcentaje de votos que las encuestas dicen que tiene el PRO. Y a cómo el Gobierno avanza con cambios que le permitan consolidarse y mejorar este mo-mento de bajón, que evidencian **varias** encuestas a las que la administración nacional presta atención, como las de Poliarquía o ARESCO. En estos mo-mentos, en el laboratorio electoral del Gobierno afirman que "el PRO hoy tiene 4 puntos" y que la razón de eso es que "los valores" que supo representar la fuerza macrista, hoy los representa cabal e íntegramente "la Libertad Avan-za". La hermana presidencial es la en-

#### Funcionarios del Ministerio de Seguridad de Kicillof tomaron lista en el acto de Mar Chiquita.

cargada del armado político oficial, escoltada por Martín y Lule Menem y con el cerebro comunicacional a cargo del joven Santiago Caputo, "El Mago del Kremlin". Extrañamente, hay una coincidencia en el análisis de muchos ex funcionarios del macrismo con los del cristinismo: "Milei se anima y le va bien. Hay que animarse y salir a jugar fuerte" en la escena pública. Habrá que ver cómo podrían modificar ese quietismo en un PRO en pleno debate sobre cómo se alinea con el Gobierno sin fusionarse y desaparecer. Y cómo el kirchnerismo podría mostrar se como algo novedoso mientras está tomado por las internas que no apaga ni Cristina v con un desgaste absoluto en la sociedad que tolera un ajuste furioso con tal de no volver a lo anterior. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, y el dolor de ya no ser... 18 El País CLARIN - JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Postergan un mes el plazo para entrar al blanqueo de capitales

La primera etapa cerraba el lunes 30 de septiembre y la pasaron al 31 de octubre. Economía dijo que fue a pedido de los bancos y los contadores.

El Gobierno decidió dar un mes mas de plazo para entrar al blanqueo de capitales y activos. El ministerio de Economía informó que "por pedido de numerosos bancos y estudios contables y debido al gran interés generado por el Régimen de Regularización de Activos, el Gobierno Nacional dispondrá por Decreto, y a efecto de facilitar las tareas administrativas de los actores involucrados, la prórroga para realizar la manifestación de la adhesión al régimen de la Etapa 1, hasta el 30 de octubre de 2024 inclusive."

De esta manera, las nuevas fechas para las tres etapas serán las siguientes:

Etapa 1: Desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024, ambas fechas inclusive.

Etapa 2: Desde el 1° de noviembre y hasta el 31 de enero de 2025, ambas fechas inclusive

ambas fechas inclusive. **Etapa 3:** Desde el 1° de febrero de 2025 y **hasta el 30 de abril de 2025,** ambas fechas inclusive.

Todas las personas que deseen, podrán depositar su dinero en un banco hasta el 31 de octubre inclusive y podrán retirarlo a partir del 1° de noviembre.

Solamente el efectivo regularizado hasta el 31 de octubre, **podrá ser retirado parcial o totalmente a partir del 1º de noviembre.** A partir del día en que se retira cualquier monto en efectivo, no se podrán re-



**Prórroga.** El ministerio que conduce Luis Caputo anunció una prórroga al filo del cierre de la etapa 1.

gularizar montos adicionales.

Los últimos datos muestran que la apertura de cuentas CERA empezó a impactar positivamente en múltiples frentes. El indicador que más concitó la atención en la city es la suba de los depósitos en dólares, que va superaron los US\$

23.000 millones y desde el inicio del blanqueo los US\$ 4000 millones, según cálculos del economista Amilcar Collante y la consultora LCG. Solo el miércoles de la semana pasada ingresaron US\$ 555 millones.

Los bancos están dejando los

nuevos dólares depositados en las sucursales (en lugar de encajarlos en el BCRA), quizás a la espera de saber qué porcentaje del efectivo blanqueado seguirá en Argendólares a partir del cierre de la etapa 1. Quienes regularizaron hasta US\$ 100 mil millones podrán retirarlos

sin penalidad", informó la consultora 1816, donde estimaron que los depósitos en dólares superaron los US\$ 3.300 millones.

En rigor, hasta el 31 de octubre no pagan el impuesto del 5% quienes ingresan menos de US\$ 100.000 y quienes superan ese monto, pero lo depositan o invierten en activos financieros, inmobiliarios o bienes muebles hasta el 1 de enero de 2026. Los que ingresen en la etapa 2 pagarán una penalidad equivalente al 10% de lo que exterioricen. En la etapa 3 la penalidad asciende al 15%.

Días atrás Caputo anunció que se estaba trabajando junto a las emisoras de tarjetas de débito para que pueda vincular la cuenta CE-RA a una tarjeta de débito, de modo de poder usar los dólares que están allí depositados para pagar diversos consumos.

La apuesta del gobierno es que se exterioricen US\$ 40.000 millones. De mantenerse el ritmo de los últimos dias, el ingreso de depósitos en dólares podría superar los US\$ 6.000 millones, según Aurum. En 2016, Mauricio Macri consiguió US\$ 116.800 millones de los cuales US\$ 7700 millones fueron a depósitos locales (6.5% del total) y casi US\$ 26.000 millones al exterior. Los otros US\$ 80.000 millones fueron immuebles, inversiones y otros activos.

"El blanqueo no tiene un fin re-

#### El Gobierno cree que podrían regularizarse US\$ 40 mil millones.

caudatorio sino más bien es formalizar la economía y agrandar la base de contribuyentes. Es más cualitativo que cuantitativo. Pasa generalmente en cualquier vencimiento que la gente toma la decisiones en la última semana", señalaron desde un despacho oficial

# Empiezan a subir las tasas para los ahorristas

#### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

Aunque el Banco Central no volvió a tocar la tasa de política moneta-ria, en medio de un **repunte del cré**dito mayor a los depósitos y con el dólar en baja, bancos y billeteras comenzaron a remunerar meior las opciones de inversión en pesos para pequeños ahorristas. En algunos casos, los rendimientos ofrecidos llegan al 48% anual, de manera que estas inversiones están apenas por debajo de la inflación mensual, pero buscan empatarle. Y de penderá de la inflación de septiembre: si el IPC de este mes perfora el piso del 4%, las tasas pasarían a ser positivas

La tendencia tiene algunas semanas pero se aceleró en los últimos días. Por el lado de los bancos, el Galicia lanzó una promoción para algunos segmentos de clientes por la que se eleva la tasa del 37% anual de TNA que estaba pagando al 42% anual. En la entidad destacaron que por cada \$100.000 colocados, en un mes se pueden obtener intereses por \$3.500.

Otras entidades que ofrecen tasas similaresal 40% de TNA que fijó el Banco Central son el Banco CMF( con una tasa de 42% para los plazos fijos a 30 días); y los bancos Bica y Voii. En este caso, se trata de bancos más pequeños que buscan hacerse un lugar entre los ahorris-

En las apps la competencia es

más fuerte. **Ualá** lanzó hace tiempo una campaña a la que llamó "Estirá tu dinero" por la que ofrece una tasa de 45% anual por los pesos depositados en su cuenta remunerada. En este caso, este rendimiento aplica para saldos de hasta \$500.000 mensuales.

"Queremos que cada vez más personas descubran la Cuenta Remunerada más competitiva del mercado, superando a cualquier banco y billetera virtual del país, ya sea para obtener ganancias, cubrir gastos cotidianos o darse un gusto. También muestra la robusta propuesta de inversiones, que incluye opciones para todos los perfiles y necesidades. Con música y humor, buscamos conectar de manera cercana e informal, haciendo

que hablar de plata sea más fácil y accesible para todos", afirmó oportunamente Martín Bellocq, Chief Marketing Officer (CMO) de Ualá.

En Naranja X presentó esta semana una nueva funcionalidad para sus usuarios. Se trata de "Fras-cos", una opción que le permite a los clientes de la fintech "separar" dinero y ponerlo a rendir por plazos de 7,14 o 28 días, con una tasa de hasta 48% anual. En caso de que la persona necesite retirar el dinero antes de ese plazo, la app paga un rendimiento menor.

La propuesta de la app es que se puedan crear tantos "frascos" como los clientes quieran y también se los pueda nombrar de forma diferente. Así, de un ingreso mensual, se pueden apartar diferentes montos para distintos gastos programados, desde el pago de una tarjeta de crédito a una salida futura o un regalo y poner ese dinero a rendir.

La fintech de origen cordobés ha logrado mejorar su posicionamiento en el mercado gracias a estas estrategias comerciales. Según el último informe de Taquión, una consultora de mercado que analiza el sector fintech, Naranja X duplicó la cantidad de usuarios en el último año y escaló en el ranking de aplicaciones financieras más usadas

En un escalón más abajo se encuentran los rendimientos que paga **Mercado Pag**o por poner a rendir el dinero en su cuenta paga un **37% anual.**■

clarin#ramiro.correia.martins@gi

# **TODO LISTO**

# SÓLO FALTA CONOCER A LAS PAREJAS



clarin#ramiro correia martins@gr

CLARIN - JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20 El País

# El Gobierno analiza una baja en las tarifas de gas en octubre

Es porque en primavera y verano cae el consumo y el precio mayorista del gas. Sería la primera vez en años y se suma a un posible recorte del valor de la nafta.



Llegó la primavera. La rebaja del precio viene después de un alza que superó 398% a 764% según los hogares.

PARA TENER EN CUENTA

1,5%a3%

lla nafta y el gasoil por el caracter

3,10 a 3,20

caer el precio del gas en octubre

**764%** 

nto en las tarifas de gas para los hogares de altos in-

#### Santiago Spaltro

El Gobierno analiza por estas horas una baja en las tarifas de gas natural para todos los hogares, co mercios y pequeñas industrias del país a partir de **octubre**, que tienen el servicio a través de la red de una distribuidora

Es porque al llegar la primavera cae sustancialmente el consumo y también los precios de abastecimiento en el mercado interno: más caros entre mayo y septiembre; y más baratos entre octubre y abril. La actualización tarifaria en sen-

tido inverso sucedería después de un **alza que superó el 398% a 764%** nominal interanual para los hogares -según su nivel de ingresos-, calculó la consultora Economía &

La decisión depende del ministro de Economía, Luis Caputo, que tiene que balancear la reducción del precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Trans-porte (PIST, en boca de pozo o mavorista) con un aumento en las tarifas reguladas de transporte y distribución. En cualquier caso, no significará un mayor gasto fiscal del Estado por un incremento en los subsidios, sino todo lo contra-

La intención oficial es que, combinando todas las variables, los usuarios tengan un alivio en sus boletas por **primera vez en años.** Además, la situación -ligada al calendario y el carácter estacional del mercado de gas-ayudará al Gobierno a moderar la inflación, en un mes en el que también los combustibles como la nafta y el gasoil podrían bajar entre 1,5% y 3%.

Los precios del gas al que las distribuidoras - Metrogas, Camuzzi y Naturgy, entre otras-se lo compran a las petroleras -YPF, PAE, Tecpe trol, Pampa Energía v TotalEnergies, por ejemplo- y que están tras ladados a las tarifas son de 3,443 dólares por millón de BTU en Bue nos Aires y rondan de US\$ 3,316 a US\$ 3,505 en el resto del país, según la resolución 232/2024 de la Secretaría de Energía.

En las boletas se expresan en pe sos equivalentes y esos precios únicamente aplican a los usuarios de "ingresos altos" (Nivel 1 -N1-, con ingresos superiores a \$3.300.000 por mes, patrimonios altos o quienes nunca se inscribieron a la segmentación). Los usuarios de "ingresos medios" (N3) tienen un des-cuento del 55% y los de "ingresos bajos" (N2), un 64% sobre el consumo base subsidiado.

Son valores de invierno, estacionalmente más altos que en verano. Según pudo saber **Clarín** con fuentes del sector, a partir de octubre esos precios podrían caer a cerca de US\$ 3,10 o US\$ 3,20. Y se man-

tienen los descuentos para N2 y N3. De acuerdo a los datos públicos que ofrece la Dirección Nacional de Economía de los Hidrocarburos, durante los meses de verano las distribuidoras -que prestan el servicio para los hogares y pequeñas industrias y comercios-**consiguen** el gas a entre US\$ 1.80 v US\$ 1.90. mientras que el precio promedio del mercado -que incluye a las estaciones de servicio de GNC y grandes industrias-puede ir de US\$ 2,60 a US\$ 2,75.

Desde lo fiscal, reducir el precio del gas no tiene costo para el Estado, porque se trata de trasladar a los usuarios una condición de mer cado: el nivel de cobertura de tarifas sobre costos sería incluso superior que en la actualidad, va que durante el invierno no se traspasó a los hogares el costo pleno de abastecimiento. Las importaciones de gas licuado (GNL) a US\$ 10 por mi**llón de BTU** fueron absorbidas por el Estado nacional con subsidios.

Por eso, el calendario ayuda a las metas del Gobierno y alivia a los usuarios, aunque en invierno -de de mayo de 2025- podría ocurrir lo

Se podría llegara: pagar un costo mucho más caro simplemente por que la demanda es más alta en los meses fríos y se recurre a importa ciones de gas a mayor precio para satisfacerla.■

# El consumo no repunta: las ventas en súper cayeron 12,3%

Las ventas en los supermercados aceleraron su **baja interanual** en julio (-12,3% vs -7,3% del junio) y sufrieron su primera reducción men-sual desde abril (-0,1%), según informó ayer el INDEC.

La baja se da sobre todo en en productos de **electrónica y artícu-los para el hogar, bebidas y carnes.** 

En otra muestra que los salarios siguen débiles y que la gente se financia con las tarjetas ahora que aplican una menor tasa, las operaciones con tarjeta de crédito crecieron, aunque también lo hicieron las realizadas con "otros medios de pago", que incluyen las bi-

Según el informe, "en las ventas totales a precios corrientes, duran-te julio de 2024, los grupos de artículos con los aumentos más significativos -según su variación interanual-, fueron: "Panadería", con 273,2%; "Verdulería y frutería", con 267,5%; "Lácteos", con 260,7%; y "Artículos de limpieza y perfumería", con 253,9%

En paralelo, se derrumbaron las ventas con efectivo.

En rigor, el ticket promedio tam-

oco se acercó a los niveles de inflación general. Con un valor de \$21.400, se ubicó **un 245% nominal** por encima del ticket medio de julio de 2023.

La buena noticia, es que aumentó 1,4% la cantidad de personal ocupado en el sector.

En cuanto a las ventas en shoppings, el informe del Inde muestra que no pudieron soste-

**ner la mejora** que habían tenido en junio y arrojaron un retroceso anual del 9% en julio.

En cuanto a las compras en los shoppings, ascendieron a \$1.537.266 mientras que a través de los canales online la cifra fue de \$50.972 millones.

Peor les fue a los mayoristas que habían ganado participación al compás de ofertas. En julio las ventas caveron. Para este segmento se trató del **peor mes desde septiem-bre de 2019.** 

Según datos publicados por el INDEC las ventas en los autoservicios mayoristas se derrumbaron 17.1% respecto de julio de 2023.

Los expertos señalan que una de las razones de este declive fue la elevada base de comparación, ya que en el contexto inflacionario del año pasado, "stockearse era un gran negocio".

En términos mensuales la contracción fue del 1%, el octavo dato negativo de en los últimos nueve

A nivel de productos, las mayores caídas reales reportadas por el INDEC, en términos interanuales, se **verificaron en el consumo de** verduras y frutas, lácteos y bebi-

Y también hubo en este segmento un incremento en las transac-ciones realizadas con tarjeta de crédito y una baja en el resto de los me-dios de pago, destacándose una **no**table contracción en el uso de efectivo, de avuerdo al informe difundido ayer..■

CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El País 21

# El poder de compra demoraría otros dos años en recuperarse

Es la estimación de la consultora Nielsen. La baja de la masa salarial pública y privada del primer semestre fue del 16,5%, la más importante en 20 años.

#### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

La baja de la inflación es uno de los factores clave para que la caída del consumo masivo empiece a desacelerarse. Sin embargo, el poder de compra de los consumidores se recupera en forma más lenta y gradual. Según las previsiones de la consultora Nielsen IQ, podría tardar unos dos años.

El análisis de la consultora es que, después de alcanzar niveles mínimos históricos en las últimas dos décadas, la caída del consumo masivo comenzó a desacelerarse, favorecida en parte por la moderación en el aumento de precios. Este fenómeno se observa en todas las familias de productos, siendo las bebidas el primer segmento en mostrar esta tendencia. Sin embargo, los productos más prescindibles, como **electrodomésticos y** tecnología, experimentan caídas aún más pronunciadas: duplican las registradas en los productos de consumo masivo.

"El primer semestre de 2024 ha sido uno de los más complejos en términos de consumo masivo desde la crisis de 2001. El 60% de la población pertenece al nivel socioeconómico bajo, con un 48% por debajo de la línea de pobreza. A pesar de esta situación, la desaceleración en la caída del consumo y la reducción en la magnitud de los incrementos de precios sugieren que podría iniciarse un camino hacia la recuperación en 2025, con un crecimiento proyectado del 5.1%".



Medicina prepaga. El 60% de la población, en el segmento socio económico bajo. Pocos pueden afrontarla.

#### PARA TENER EN CUENTA

5,1%

Es la recuperación del consumo que prevé Nielsen el año que viene aunque el poder de compra salarial siga menguado y no llegue a recuperar la pérdida de este año. Lo afecta también el ajuste tarifario en un escenario que se prevé desparaejo según sectores. "Si bien se proyecta una recuperación hacia 2025, esta no llegará a los niveles de 2023", según Nielsen. "Actualmente, la situación de consumo muestra un contexto similar al de 2005/06. "La proyección 2025 estima una recuperación que nos deja situados en un nivel de consumo similar al de pandemia".

En otras palabras, "la pérdida de poder adquisitivo que se ha sufrido en Argentina, no se recuperará rápidamente, sino que se dará de forma lenta y paulatina y que podría extenderse por al menos dos años, siempre y cuando la economía se mantenga estable", observa Javier González, de NIQ Argentina.

El economista Fausto Spotorno, señala que el consumo "ya se viene recuperando desde febrero", dice. "Pero, en muchos casos la mejora del salario real se la llevó el aumento de las tarifas", que aumentaron en forma sideral a partir de la quita de los subsidios.

"Creemos que recién en 2025 vamos a ver que se vuelve a algo parecido al 2023 pero el peor momento ya paso", concluye el analista de la consultora Ferreres&Asociados .A su vez, Osvaldo del Rio, director de la consultora Scentia, coincide en que "desde abril, las ventas están estables, **no hay ni crecimiento ni caída** respecto del mes anterior. En cambio, contra el mismo mes del año anterior, hay caídas importantes", describe. "Tal vez en enero o febrero del año próximo, se pueda ver un meior indicio de la recune ración, aunque todavía con signos negativos. Seguramente el año que viene va a ser mejor porque se va a comparar con las bases pésimas de este año. Pero, el poder adquisitivo va a tardar bastante en verse impactado en el consumo, no creo que antes de febrero o marzo", opi-

El relevamiento del consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) viene registrando la tendencia: en agosto mostró un retroceso de 78% en la compara ción interanual (i.a.). Esto implicó decrecimiento desestacionalizado de 1,8% frente al mes de julio (es decir, descontando los efectos estacionales habituales del consumo a lo largo del año. De esta forma, "el indicador acumula en los prime ros ocho meses del año una caída de 6,4% interanual, en línea con el deterioro en el consumo experimentado en los últimos mese

Acerca de los salarios y las jubilaciones como herramientas para activar las ventas, el economista Hernan Letcher considera que "no se van a recuperar más allá de algún punto", dice al vislumbrar "una economía más chica con salarios más chicos".

Un informe de la Fundación Capital, explicó: "la masa salarial del sector registrado-privado y público- y de la seguridad social en su conjunto mostró una abrupta caída en los primeros meses de la actual gestión. La baja del primer semestre fue del 16,5%, siendo la más importante en más de veinte años", señalaron. ■

# La canasta de jubilados ya cuesta \$ 900.000 mensuales

#### Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

Una historia que se repite. Los nuevos datos de la Canasta Básica de los Jubilados ratifican la situación de **precariedad y miseria** en la que se hunde cada vez más el sector de los adultos-mayores", señala Eugenio Semino, Defensor de la Tercera.

Es que la canasta básica del jubilado ya asciende a \$912.584 "en un contexto en el que cuatro millones y medio de jubilados cobran una mínima de \$234.540,23 más un bono de \$70.000. Los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) cobran \$187.632 más el bono. El monto de Pensiones No Contributivas, para personas con discapacidad, es de \$164.178, más el bono de \$70.000°.

El bono de \$70.000 está congelado desde marzo. Si hubiera recibido los aumentos de la movilidad su valor ahora debería rondar los \$ 127.200. El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que no se actualizará el monto del bono de hasta \$70.000 para los jubilados de haberes mínimos tras el veto presidencial a la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso. La Canasta del jubilado incluye

La Canasta del jubilado incluye gastos de **vivienda** que contempla un conjunto de variables tales como mantenimiento de un inmueble propio, alquiler, y la vida de adultos mayores en pensiones. El rubro medicación contempla una variedad de medicamentos de di-

ferentes patologías, considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social del jubilado e insumos de farmacia de alta tasa de uso por este grupo etario, aclara el Informe.

Las áreas geográficas donde se realiza la compulsa abarcan centros urbanos del país, en la cual viven más personas mayores. Estas son: Ciudad de Mendoza, Córdoba capital, Rosario, CABA y Conurbano bonaerose.

no bonaerense.
Los gastos de alimentación suman \$ 236.873, Vivienda \$ 198.000 y medicamentos \$ 145.268.

En relación a un año atrás, el valor de la canasta básica pasó de \$ 313.185 a \$ 685.041 en abril 2024 y ahora a \$ 912.584.

Al valor de la canasta se agrega

que este año los jubilados de haberes mínimos **no tienen la devolución del IVA por las compras con tarjetas de débito** y el PAMI redujo los descuentos sobre los medicamentos.

mentos.
"El intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes. Son parches que resaltan el agujero que quieren ocultar. No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. Son siete millones de jubilados y jubiladas, ¿cómo puede salir adelante?", señaló el defensor de los jubilados.

clarin#ramiro.correia.martins@g

CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 22 El País

#### Principales indicadores









#### PRIMERA CERVEZA SIN GLUTEN DEL PAÍS

Cervecería y Maltería Quilmes lanzó la primera cerveza sin gluten hecha en Argentina. Así, Michelob Ultra sin gluten le

completar su portafolio de cervezas para todas las personas. Y es parte del plan de expansión que la firma lleva adelante en Tucumán.



# Inédito: Argentina vende carne de alta calidad a EE.UU, su gran rival

Se trata de la carne Angus certificada. Vale hasta US\$ 3.000 más por tonelada. Es demandada en China e Israel.

#### Silvia Naishtat

snaishtat@clarin.com

Hace casi tres décadas los ganaderos de Estados Unidos, tan fanáticos de la raza Angus, promovieron la certificación de ese tipo de carne para que fuera considerada **pre**mium y reconocida con mayores precios. Se trata de un estricto pro tocolo para animales de raza Angus pura o con una mezcla de hasta 50% pero con las razas inglesas como la Shorthorn o Hereford.

Aguí, la Asociación Argentina de Angus siguió los pasos y hace diez años, bajo la batuta de su entonces presidente Alfredo Gusmán y de la mano del Senasa (Servicio de Sanidad Animal), iniciaron ese recorrido, que muchos leen como una salvación frente a costos y precios que no ayudan en los mercados internacionales

La novedad es la exportación creciente de estos cortes que se valoran entre US\$ 1.500 a US\$ 2.000 más por tonelada a su gran rival en los mercados mundiales, Estados Unidos. Ya se le enviaron 1.359 to-

**neladas entre enero y agosto.** El segundo destino es China y el tercero Israel. Así, lo que era un ni-cho en 2017 con apenas 500 toneladas enviadas al exterior en los primeros 8 meses, en este 2024 llega a 4.363 toneladas.

Amadeo Derito, vice de Angus atribuye la demanda en EE.UU. a la disminución de sus rodeos por la falta de continuidad en las explo-taciones con jóvenes que emigran hacia las ciudades

"Viven un **cambio de modelo productivo** con crecimiento de los feed lot", le cuenta a **Clarín**. Derito explica una ventaja de la carne Angus made in Argentina con su sabor intensoy el marmoleado, la gra-

sa intramuscular que se encuen tra incrustada en el músculo del animal y que se expresa en aque llos de buena genética y bien alimentados. En su visión, lo que diferencia a los Angus en Argentina es la etapa de la recría, que se inicia cuando se desteta el ternero a los 7 meses y luego se los cría a campo En EE.UU. la recría es con el gana-

do encerrado a corral.
Por cierto, lo que en principio pintaba difícil en China también comenzó a ampliarse y logró consolidarse con envíos de 1.070 tone ladas que va a su amplio segmento de consumidores millonarios

"Estamos exportando un produc to diferenciado que en la cuota Hilton genera entre 2.000 y 3.000 dólares extras. Es un mayor valor y ac-ceso a los que mejor pagan la carne en el mundo", se entusiasma De-rito con campos en San Luis, La Pampa v Buenos Aires.■

### Precios altos y zafra casi récord: el dulce momento del azúcar

Tras la amarga sequía de 2023 el negocio del azúcar vive un mo-mento dulce con una zafra que termina en noviembre v se acercaría a las mejores de la historia con precios internacionales elevados. La cotización trepó a US\$ 580 la tonelada, cuando el precio promedio histórico es de US\$ 280.

El presidente del Centro Azucarero, Jorge Luis Feijoó, lo atribuyó a una caída de la producción en Brasil que sufre una persistente seguía e incendios que devastaron 400.000 hectáreas en San Pablo, México y el propio Estados Unidos también registran pérdidas. De hecho, Argentina ampliará sus exportaciones a Es tados Unidos, que le compra a mayor precio, unos US\$ 660 la tonelada v que planea incrementar esa cuota anual de 55.000 toneladas con 14.000 toneladas extras.

Este año hay 400.000 hectáreas con caña de azúcar y se molerán por unas 24 millones de tonela

das que se convierten en unas 1,7 millones de toneladas de azúcar y uns 550.000 metros cúbicos de al cohol en los 16 ingenios que contabiliza el país.

Pero esta situación no alcanza a disimular el desencanto de este sector productivo por la falta de una ley sobre los biocombusti**bles**. El etanol, que surge de la caña y del maíz, se mezcla en 12% con la nafta, un porcentaje pequeño "si se compara con Brasil que llega al 27% o Paraguay, el 25%" acota Feijoó a **Clarín**.

Las provincias productoras se unieron en la liga de la bioener gía para un proyecto de ley y ya cuentan con 35 diputados. Feijoó dice que la ley actual "está agota**da** si se considera que la fórmula del precio del biocombustible solo se aplicó tres veces". En su opinión, muchos no la ven va que la mezcla permite sustituir la importación de combustibles.■



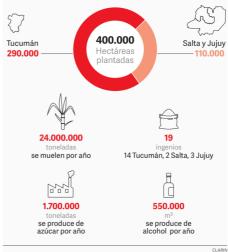

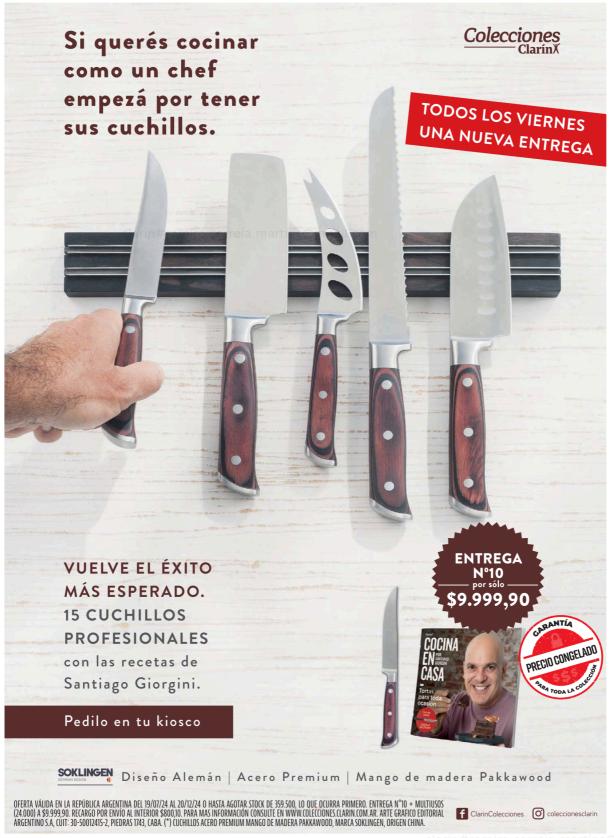

#### El conflicto en Oriente Medio

# Israel anuncia una "posible entrada" de tropas en Líbano tras derribar un misil de Hezbollah sobre Tel Aviv

En la mayor señal de una invasión militar, el ejército llamó a dos brigadas de reserva. Nunca antes un proyectil balístico había llegado a la mayor ciudad israelí. Biden teme "una guerra total".

Israel anunció ayer que preparaba una "posible" ofensiva terrestre en **Líbano**, tras varios días de bombardeos contra posiciones del grupo proiraní Hezbollah. La escalada puede conducir a una "guerra to-tal" en Oriente Medio, según advirtió el presidente estadounidense Joe Biden luego de que la milicia chiita alcanzara Tel Aviv con un misil, el primero en su tipo en lle gar a la ciudad más grande del país y que fue interceptado.

"Se pueden oír los aviones desde aquí; estamos atacando todo el día. Tanto para preparar el terreno ante una posible entrada, como para se guir atacando a Hezbollah", declaró el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, el teniente general Herzi Halevi, ante una brigada de tantrense "Su entrada allí con fuerza (...) mostrará [a la milicia] lo que es encontrarse con una fuerza de combate profesional", añadió.

El ejército israelí había dicho en los últimos días que no tenía planes inmediatos para una invasión terrestre. Los comentarios de Halevi fueron los más claros hasta el momento, sugiriendo que las tropas podrían avanzar.

Con la intensificación de las hostilidades, Israel anunció ayer que activará dos brigadas de reserva para misiones en el norte, otra señal de que el gobierno del premier Benjamin Netanyahu planea acciones más duras contra Hezbollah, la fuerza política más fuerte de Líbano y que, con el respaldo de Irán, es ampliamente considerado el principal grupo paramilitar en todo el

Biden consideró, poco después de esos anuncios, que "una guerra total es posible", aunque también aseguró, en declaraciones a la cadena ABC, que "todavía está en juego la oportunidad de llegar a un acuerdo que podría ser un cambio fundamental para toda la región".

En Nueva York, mientras participaba de la Asamblea General de la ONU, el secretario de estado. Antony Blinken, dijo que Estados Unidos estaba trabajando con otros socios en un plan de cese del fuego temporal para reducir las tensiones y permitir que israelíes y libaneses regresen a sus hogares en las zonas fronterizas.

Israel afirma que su ofensiva sobre Líbano busca asegurar el regreso a sus hogares de los habitantes del norte desplazados por los en

frentamientos con Hezbollah y ayer bombardeó por tercer día con-secutivo el sur y el este de Líbano, dos bastiones de la formación chiíta. Al menos "51 personas murieron v 223 resultaron heridas" en varios ataques aéreos y con la artillería, y que también tuvieron como objetivo pueblos situados fuera de los bastiones del movimiento, indicó el ministro de Salud libanés, Firass Abiad.

En Israel, a su turno, las sirenas antiaéreas sonaron al amanecer en Tel Aviv, cien kilómetros al sur de la frontera libanesa, cuando Hezbollah disparó un misil tierra-tie rra que fue interceptado, según el ejército. "Es la primera vez que un misil de la milicia libanesa alcanza la zona de Tel Aviv", indicaron los militares.

El grupo chiíta afirmó que el ob-

Mossad los servicios de inteligen cia exterior israelí, considerados responsables del asesinato de los líderes" de la milicia "y de las explosiones de buscapersonas y walkietalkies" de la semana pasada, que dejaron decenas de muertos

El Qader, de fabricación iraní, es un misil balístico tierra-tierra de alcance medio con múltiples tipos v cargas útiles. Puede transportai una carga explosiva de hasta 800 kilogramos, según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, con sede en Washington, Las autoridades iraníes han afirmado que el misil impulsado por combustible líquido tiene un alcance de hasta 2.000 kilómetros

Hasta ahora, más de 90.000 personas se vieron forzadas desde el lunes a abandonar sus hogares en



Ataque. La localidad de Khiam, en el Sur de Líbano, durante un momento de los bombardeos de la aviación de Israel. Hezbollah lanzó cientos de cohetes sobre ciudades israelíes. EFE

CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El Mundo 25

Líbano a causa de los ataques israelíes, informó ayer la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de las Naciones Unidas. El ejército israelí indicó que en ese período había bombardeado "más de 2.000" posiciones de Hezbollah, incluyendo "varios cientos" el miérroles

cientos" el miércoles. El lunes, los primeros ataques israelies masivos en Libano mataron a 558 personas e hirieron a más de 1.800, según las autoridades libanesas, la cifra más alta en un día desde el final de la guerra civil en el país (1975-1990). Desde octubre, un total de 1.247 personas, en su mayoría civiles, murieron en Libano en el marco de los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel, según la misma fuente.

Las tensiones se han intensificado de forma constante en los últimos 11 meses, tras el inicio de la
guerra en Gaza. Hezbollah ha disparado cohetes, misiles y drones
hacia el norte de Israel en solidaridad con los palestinos de Gaza y su
aliado Hamas, que también cuenta
con el respaldo de Irán. Israel ha
respondido con ataques aéreos cada vez más intensos y con el asesinato de comandantes de Hezbollah, al tiempo que amenaza con
un operativo más amplio, esta vez
mediante una invasión militar.

Casi un año de enfrentamientos han desplazado a miles de personas en ambos lados de la frontera antes de la escalada de esta semana. Israel ha prometido que hará todo lo necesario para garantizar que sus ciudadanos puedan regre-

#### EE.UU. dice estar trabajando en un plan de cese del fuego

sar a sus hogares en el norte, mientras que Hezbollah ha afirmado que mantendrá sus ataques con cohetes hasta que se alcance un alto el fuego en Gaza, algo que parece cada vez más lejano.

Los proyectiles disparados en la última semana han perturbado la vida de más de un millón de personas en el norte de Israel, donde se cerraron escuelas y se limitaron las reuniones núblicas

reuniones públicas.
La guerra en Gaza fue desencadenada por el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre que dejó 1.205 israelíes muertos, en su mayoría civiles. De 251 secuestrados, 97 siguen en Gaza, 33 de los cuales han sido declaradas muertas por el ejército. En represalia, Israel lanzó una demoledora ofensiva en la Franja que ha dejado hasta el momento 41.495 muertos.

Esta ha sido la semana más mortífera en Líbano desde la guerra de un mes en 2006 entre Israel y Hezbollah. También el papa Francisco denunció ayer en el Vaticano la "terrible escalada" en suelo libanés, calificándo Si Israel invade Líbano, enfrentará a una entrenada fuerza paramilitar. Y sus ventajas tecnológicas y de inteligencia tal vez no sean tan decisivas.

# Un poderoso arsenal de la milicia libanesa, a la espera de una invasión

BEIRUT, AP. AFP Y CLARIN

El riesgo de una guerra a gran escala aumentó aún más esta semana, luego de que Israel intensificara sus ataques aéreos en todo Líbano. Pero una guerra terrestre, si se produce, probablemente sería una historia diferente. Los israelies dieron ayer el primer paso al anunciar una posible incursión en suelo libanés come en 2006

"Es un poco como decirle a Estados Unidos en 1980: 'Volvamos a Vietnam'", dijo al diario The Wall Street Journal Daniel Byman, miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, autor de un estudio reciente sobre el arsenal de Hezbollah.

Hezbollah es, probablemente, la fuerza paramilitar no estatal más fuertemente armada del mundo, con decenas de miles de tropas y un extenso arsenal de misiles, dicen los exper-tos militares. En 2006, Israel calculó que la milicia chiíta tenía unos 12.000 cohetes v misiles Qassem Qassir, un analista libanés con conocimiento del tema estimó que el arsenal del grupo había aumentado a 150.000 antes de la guerra en Gaza, una cifra que coincide en líneas gene rales con las estimaciones israelíes y occidentales.

La organización proiraní ha mantenido en reserva un arsenal masivo de cohetes, drones y misiles antitanque que puede desplegar para contrarrestar los avances israelíes. Entre sus nuevas armas más peligrosas se encuentra un misil antitanque guiado de fabricación iraní llamado Almas ("diamante", en farsi), que le da un grado mucho mayor de precisión en sus ataques que cuando libró una última guerra con Israel en 2006.

Al igual que en aquel conflicto, que terminó en un punto muerto, Israel tendría que luchar en un campo de batalla en el sur del Libano que aprovecha las fortalezas de Hezbollah. El conflicto podría convertirse en un atolladero, muy parecido a la guerra en Gaza.

Quienes conocen a Hezbollah dicen que el grupo aceleró sus preparativos de guerra en los últimos meses, ampliando su red





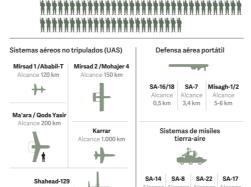

de túneles en el sur libanés, reposicionando combatientes y armas e introduciendo más de contrabando. Irán ha aumentado los suministros de armas pequeñas y granadas propulsadas por cohetes, junto con misiles guiados y no guiados de largo alcance, dicen funcionarios estadounidenses y regionales. "Todo lo que tienen los iraníes, lo tenemos nosotros", dijo un ex oficial militar de Hezbollah aludiendo a los preparativos militares, según The New York Times.

Los preparativos se suman a otros avances desde 2006, cuando el conflicto de un mes con Israel dejó 121 soldados y más de 40 civiles israelies muertos junto con más de mil libaneses. Desde entonces, Hezbollah adquirió miles de nuevos misiles y drones de Irán y ha conectado kits de guía a sus cohetes no guiados más antiguos. Sus combatientes se han endurecido aún más tras combatir en la guerra en la vecina Siria, donde lucharon junto a las fuerzas rusas e iraníes y aprendieron las técnicas de batalla de los ejércitos convencionales.

"No va a ser un paseo por el parque" si hay una guerra a gran escala, dijo a The Wall Street Journal Assaf Orion, un general de brigada retirado del ejército israelí. "No hay manera de que no nos den una paliza", advirtió.

Es poco probable que Hezbollah pueda dominar a Israel o derrotarlo decisivamente en una guerra convencional. La abrumadora ventaja de Israel quedó de relieve con los ataques con beepers y handies explosivos contra jefes de la milicia. Israel también tiene armamento mucho más avanzado, incluyen-do aviones de combate F-35 y defensas aéreas de múltiples capas. Sin embargo, Israel enfrenta desventajas estratégicas. Hezbollah no buscaría ganar una guerra en un sentido convencional. Más bien, apuntaría a hundir a las fuerzas israelíes en una guerra de desgaste, de manera muy similar a como Hamas, un grupo más pequeño y menos armado, ha sobrevivido once meses en Gaza.

"Israel puede causar destrucción en el Líbano, eso no está en discusión. Hay una brecha en el equilibrio militar", dijo Elias Farhat, un general retirado del ejército libanés. "Pero Hezbollah tiene armas asimétricas. Y ahora están mucho mejor entrenados."

clarin#ramiro.correia.martins@gr

50 km

10 km 20 km

26 El Mundo CLARIN – JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### El conflicto en Oriente Medio

El ataque israelí a Hezbollah presiona a Teherán para que defienda a uno de los suyos y se aleje más de Occidente.

# Dilemas de Irán: apoyar a sus aliados y evitar una guerra abierta con Israel

#### Análisis

#### Steven Erlanger

a guerra de Isra

a guerra de Israel contra Hezbollah en el sur del Líbano es otra vergüenza para Irán y su nuevo presidente, lo que aumenta la presión sobre él para que contraataque a Israel y defienda a un aliado importante.

Irán se ha negado hasta ahora a dejarse incitar por Israel a una gue rra regional más amplia que su líder supremo, Ali Khamenei, claramente no desea, dicen los analistas. En cambio, el presidente Masoud Pezeshkian está en las Naciones Unidas con la esperanza de presentar una cara más moderada al mundo y reunirse con diplomáticos europeos con la esperanza de reiniciar las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán que podrían conducir a un alivio vital de las sanciones para su economía en problemas.
En Nueva York esta semana,

En Nueva York esta semana, Pezeshkian fue contundente. Israel estaba tratando de atrapar a su país en una guerra más amplia, dijo. "Es Israel el que busca crear este conflicto total", dijo. "Nos están arrastrando a un punto al que no queremos llegar".

Después de una serie de humillaciones, acentuadas por los ata-ques intensificados de Israel contra Hezbolah, Irán se enfrenta a claros dilemas. Quiere restablecer la disuasión contra Israel y, al mismo tiempo, evitar una guerra a gran es cala entre los dos países que podría involucrar a Estados Unidos y, en combinación, destruir a la Repú blica Islámica en su propio país. Asimismo, busca preservar a los representantes que proporcionan lo que llama "defensa avanzada" con-tra Israel –Hezbollah, Hamas y los hutíes en Yemen-sin entrar en ba-talla en su nombre. Finalmente, pretende tratar de conseguir que se levanten algunas de las sanciones económicas punitivas en su contra renovando las negociaciones nucleares con Occidente y, al mismo tiempo, preservando sus estrechas relaciones militares y comerciales con los principales adversarios de Washington, Rusia y China.

"Los fundamentos no han cambiado para Irán", dijo Ali Vaez, director del Proyecto Irán en el International Crisis Group. Trán de ninguna manera quiere involucrarse en una guerra más grande en la región", estimó. Añadió que es probable que ésta sea una de las razones por las que Irán no ha tomado represalias hasta ahora por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, mientras estaba en Irán para asistir a la toma de posesión de Pezeshkian.

Desde el derrocamiento del sha en 1979 y la instalación de la República Islámica, Irán ha tratado de extender su influencia por toda la región y ha prometido destruir a Israel. Ha construido una red de agentes a los que financia, arma y apova, pero que no controla por completo: Hamas y la Jihad Islámica Palestina en Gaza y Cisiordania: los hutíes en Yemen; los musulmanes chiítas en Irak y los alauitas en Siria; y Hezbollah en el sur del Líbano, que se cree está equipado con más de 150.000 misiles y cohetes, con la capacidad de alcanzar to-

El ataque de Hamas a Israel hace casi un año ha puesto el papel de Irán en el primer plano. Israel ha aprovechado la oportunidad para destruir o debilitar a dos aliados iraníes: Hamas, en su frontera sur, y Hezbollah en su frontera norte. Al mismo tiempo, Israel continuó una guerra más secreta contra Irán, matando a oficiales de alto rango en un ataque con misiles contra el consulado iraní en Damasco en abril. Después, Israel e Irán intercambiaron ataques en el territorio del otro, antes de retirarse.

Más recientemente, Israel provocó pánico en el Líbano con la explosión de buscapersonas y walkie-talkies, mostrando su infiltración en la estructura de Hezbollah. A continuación, lanzó una andanda de misiles y bombas que el lunes mató a cientos de personas en el Líbano, en el día más mortífero desde la guerra civil del país, que terminó en 1990.

"Israel está tratando de provocar a Hezbollah para que realice un ataque que produciría una guerra en toda regla y permitiría a Israel llevar la lucha a lo que considera su verdadera amenaza estratégica, el propio Irán", dijo Suzanne Maloney, experta en Irán y directora de política exterior de la Brookings Institution. Israel logró sus objetivos a corto plazo en una semana, pero el objetivo final no está claro. ■



Mensaje. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ayer, en la ONU. AP

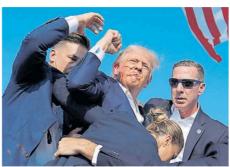

Histórico. Con sangre en la oreja, Trump saluda a sus fieles. Al

# Afirman que fueron "evitables" las fallas de seguridad en el atentado a Trump

Según dijo un comité del Senado, los errores del Servicio Secreto y sus efectos fueron "nefastos".

#### THE ASSOCIATED PRESS. ESPECIAL M. Jalonick y R. Santana

Las múltiples fallas del Servicio Secreto antes del acto de campana del 13 de julio donde un tirador disparó al expresidente Donald Trump eran "previsibles,
evitables y (estaban) directamente relacionadas con los hechos que resultaron en el intento de asesinato de ese día", de
acuerdo con una investigación
bipartidista del Senado publicada ayer miércoles.

Como la investigación interna de la agencia y la pesquisa bipartidista en curso en la Cámara
de Diputados, el reporte provisional del Comité de Seguridad
Nacional del Senado detectó
múltiples fallas en casi todos los
niveles antes del tiroteo en
Butler, Pensilvania, incluyendo
en la planificación, las comunicaciones, la seguridad y la asignación de recursos. "Las consecuencias de estas fallas fueron
nefastas", dijo Gary Peters, senador demócrata por Michigan y
presidente del comité de Seguridad Nacional.
Los investigadores hallaron

Los investigadores hallaron que no había una cadena de mando clara entre el Servicio Secreto y otras agencias de seguridad, ni un plan para cubrir el edificio donde se situó el tirador para efectuar los disparos. Los agentes operaban en varios canales de radio independientes, lo que provocó que se perdieran

comunicaciones, y un operador de drones sin experiencia quedó atascado en una línea de asistencia cuando su equipo comenzó a dar problemas.

El reporte determinó que el Servicio Secreto fue notificado sobre la presencia de una persona en el tejado del edificio unos dos minutos antes de que Thomas Matthew Crooks efectuase ocho disparos hacia el lugar donde se encontraba Trump, a menos de 137 metros de distancia. Trump fue alcanzado en una oreja por una bala o un fragmento de bala, un asistente al mitin murió y otros dos resultaron heridos antes de que el agresor fuera abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

Según el informe, 22 segundos antes de los disparos de Crooks, un policía local alertó por radio de la presencia de un individuo en el inmueble. Pero la información no se transmitió al personal del Servicio Secreto que fue entrevistado por los investigadores del Senado. El comité entrevistó también a un francotirador del Servicio Secreto que dijo haber visto a agentes con sus armas desenfundadas corriendo hacia el edificio en el que estaba pertrechado el tirador, pero apuntó que no se les ocurrió avisar a nadie para que sacaran a Trump del escenario.

El comité del Senado investiga también un segundo intento de asesinato contra Trump a inicios de este mes, cuando jugaba al golf en un club de Florida. CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El Mundo 27

# Zelenski pidió en la ONU "una paz justa y real" para Ucrania

El presidente de Ucrania dijo que no hay otra alternativa que el plan que presentó hace dos años, que exige la expulsión de las fuerzas rusas de su país.

NUEVA YORK, AP Y AFP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, exhortó ayer a los líderes mundiales a seguir apoyando a su país y no buscar "una pausa" sino "una paz justa y real", más de dos años después del inicio de la invasión rusa.

Ante crecientes presiones de aliados occidentales y algunos ucranianos para que negocie un cese al fuego, el presidente Zelenski dijo a la Asamblea General de Naciones Unidas que no hay más alternativa que la fórmula de paz que presentó hace dos años, en la que exige, entre otras cosas, la expulsión de todas las fuerzas rusas de Ucrania, una rendición de cuentas por crímenes de guerra, la liberación de prisioneros y deportados, seguridad nuclear, y seguridad energética y alimentaria.

"Todos los intentos paralelos o alternativos para buscar la paz son, en realidad, esfuerzos para lograr una pausa en vez de un fin de la guerra", dijo Zelenski e instó a las naciones a "presionar" a Rusia. "No dividan al mundo. Sean unas naciones unidas", imploró. "Y eso nos traerá la paz".

traerá la paz".

Aún no llega el turno de Rusia para hablar en la reunión anual de presidentes, primeros ministros, monarcas y otros altos funcionarios. Diplomáticos rusos de menor nivel ocuparon los asientos del país en el enorme salón de la asamblea durante el discurso de Zelenski



En acción. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ayer, en el podio de las Naciones Unidas. REUTERS

#### Vladímir Putin no asistirá a la Asamblea General de la ONU.

El presidente ruso, Vladímir Putin, no asistirá este año a las reuniones de alto nivel de la Asamblea General; se espera que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov pronuncie el sábado el discurso en nombre de la nación.

En Moscú, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, arremetió el miércoles contra las afirmaciones que hizo Zelenski el día anterior, cuando el presidente ucraniano dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia necesita ser "obligada alcanzar la paz". Peskov calificó esa postura como "un error fatal" y "una profunda idea falsa que, por supuesto, tendrá consecuencias inevitables para el régimen de Kiev".

La guerra en Ucrania estuvo bajo los reflectores las últimas dos veces que los líderes mundiales asistieron a la reunión anual de la ONU. Pero este año, la guerra entre Israel y Hamas en Gaza y la escalada de acontecimientos en la frontera entre Israel y Líbano han captado gran parte de la atención.

Ucrania y Rusia, que cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, están empantanadas en una desgastante lucha a lo largo de un frente de batalla de 1.000 kilómetros.

La guerra comenzó cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, afirmando, entre otras explicaciones, que estaba protegiendo a los rusoparlantes de Ucrania.

Durante la lucha, Rusia adquirió impulso en el este de Ucrania; por su parte, esta última sobresaltó a Rusia cuando envió tropas a través de la frontera en una audaz incursión realizada el mes pasado.

Las autoridades ucranianas han rechazado un plan de paz propuesto por China y Brasil, pues piensan que simplemente le dará más tiempo a Moscú.

"Cuando algunos proponen alternativas, planes de acuerdo poco entusiastas, presuntos conjuntos de principios, no sólo pasan por alto los intereses y el sufrimiento de los ucranianos, que son los más afectados por la guerra; no sólo pasan por alto la realidad, sino que también dan a Putin el espacio político para continuar la guerra", dijo Zelenski. Reprendió a quienes proponen planes alternativos diciéndoles que "No reforzarán su poder a expensas de Ucrania".

"Los ucranianos nunca lo aceptaremos -nunca lo aceptaremos -por qué alguien en el mundo podría creer que un pasado colonial tan brutal, que no tiene hoy continuidad, podría imponerse ahora en Ucrania?", preguntó Zelenski al cuestionar las motivaciones de China y Brasil para impulsar conversaciones con Rusia.

Se espera que Zelenski presente un plan de victoria esta semana ante el presidente Joe Biden. Aunque el plan no ha sido divulgado, su objetivo es mostrar lo que Ucrania cree que necesita — urgentemente— de sus aliados occidentales para ganar. ■

# Misterio en China: desapareció un economista que criticó a Xi

NUEVA YORK. ESPECIAL

Zhu Hengpeng, un destacado economista chino y miembro de un influyente centro de estudios del gobierno, desapareció del ojo público en abril de este año, luego de hacer una serie de comentarios críticos sobre el régimen de Beijing en un grupo de chat privado. Se cree que el asesor de 55 años hizo comentarios despectivos sobre la economía china, y posiblemente sobre el líder chino, Xi Jinping, en un grupo privado de WeChat, la red de mensajería líder en el país.

Zhu fue detenido en abril y sometido a investigación, según reveló esta semana el diario **The Wall Street Journal**, en base a fuentes anónimas. Zhu trabajó para la Academia China de Ciencias Sociales (CASS) durante más de 20 años, donde era subdirector del Instituto de Economía y director del Centro de Investigación de Políticas Públicas. No se lo ha visto en público desde abril, cuando intervino en un acto organizado por el medio de comunicación chino Caixin.

Un cronista del **Journal** intentó ponerse en contacto con él inclu-



**Desaparecido.** Zhu Hengpeng.

so visitando su domicilio, pero no hubo caso. Asimismo, el diario británico **The Guardian** buscó tener testimonio del CASS, pero declinó referirse al tema.

A principios de este mes, medios de Hong Kong informaron de una reorganización de los altos cargos del CASS: el director y el secretario fueron destituidos al mismo tiempo que Zhu. Los otros dos funcionarios fueron reasignados, según el Sing Tao Daily, pero Zhu no, y ya no figura en el sitio web de la academia. Al economista también lo borraron de la web de la Universidad de Tsinghua.

Según **The Guardian**, el CASS es uno de los principales grupos de reflexión de China, que depende directamente del Consejo de Estado, el gabinete del Partido Comunista Chino (PCCh). Zhu ha sido durante mucho tiempo un influyente asesor político, a veces con análisis relativamente francos. Sin embargo, asegura el diario, "bajo el gobierno cada vez más autoritario de Xi, las críticas al PCCh y a su liderazgo individual están cada vez peor vistas y se tratan de forma punitiva", indicó.

Si bien no trascendió el contenido del mensaje que borró del mapa público al economista, el diario Sing Tao Daily afirma que fueron "políticas centrales discutidas de forma inapropiada".

The Wall Street Journal sostiene que habría hecho referencia a la "mortalidad de Xi", dijo. Son momentos particularmente complejos para China, donde se teme que la segunda economía más grande del mundo no logre su meta de crecimiento del 5% anual. ■

28 El Mundo CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Recambio. Claudia Sheinbaum, presidenta entrante, y su antecesor, Andrés Manuel Lopez Obrador. REUTERS

# México excluye de un acto a Felipe VI y desata un cruce con España

El rey español no fue invitado a la asunción de la nueva presidenta. Es porque no condenó la conquista hispana.

MADRID Y MEXICO. AFP, EFE Y ANSA

Un episodio lacerante que pasó hace cinco siglos vuelve a enfrentar a México y España. Ahora, el equipo de transición que prepara el acto de asunción de la nueva presidenta azteca, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre, excluyó de la ceremonia al rey Felipe VI por negarse acondenar los "agravios" de la conquista española. Madrid calificó de "inexplicable e inaceptable" la decisión, por lo que no enviará representantes para la ocasión.

La propia Sheinbaum emitió este miércoles un comunicado, explicando los "antecedentes" que le llevaron a invitar solamente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y no al monarca, que es quien suele representar a España en las investiduras latinoamericanas antes incluso de ser rey. Entre esos "antecedentes", Sheinbaum cita la carta que el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cursó en 2019 al rey invitándole, a él y al papa, a reconocer "los agravios causados" por la Conquista de México (1521-1821).

"Lamentablemente, dicha misiva quedó sin respuesta", añadió la presidenta electa, reprochando además que fuera filtrada a los medios.

La que será primera presidenta de la historia de México aclaró que ya abordó el tema con Sánchez. "Hace un par de días me llamó y conversamos sobre el particular", añadió sin dar detalles.

Anadio sin dar detalies.
Parecía que tras la elección de
Sheinbaum el 2 de julio pasado, por
59% de los votos, las relaciones entre ambos países se iban a normalizar. El propio mandatario saliente
dijo que su sucesora tendría la
oportunidad de "reactivar la relación con España", pues se trata de
"una mujer muy inteligente, muy

López Obrador respaldó ayer la posición de su sucesora y dijo que la decisión de no enviar a ningún representante a las ceremonias del 1 de octubre es "una postura prepotente".

#### Madrid rechazó el desaire y no enviará un reemplazo.

López Obrador, presidente desde 2018, decretó en dos ocasiones una "pausa" en las relaciones bilaterales con España, una por el asunto de la carta y otra por considerar abusivas las prácticas de las empresas energéticas españolas en México. España es el segundo país con mayores inversiones en México, por detrás solo de Estados Unidos, y miles de empresas españolas operan en territorio mexicano, entre ellas el BBVA y Santander, los principales bancos del mercado mexicano.

Horas antes de las explicaciones de Sheinbaum, el ministerio de Asuntos Exteriores español emitió un comunicado tildando de "inaceptable" que el rey Felipe VI no fuera invitado. Luego, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, consideró "inexplicable e inaceptable" que el rey Felipe VI haya quedado excluido del traspaso presidencial por decisión de Sheinbaum, por lo que no habrá representación de Madrid en la ceremonia.

La propia Sheinbaum emitió este miércoles un comunicado explicando los motivos por los que decidió invitar solamente a Sánchez y no al monarca, que es quien suele representar a España en las investiduras latinoamericanas antes incluso de ser rey.

Como heredero al trono y luego rey, Felipe VI ha participado en unas 80 ceremonias de investidura en América Latina, según el diario español El País, que fue quien primero informó del asunto. La oposición mexicana cuestionó que en lugar de marginar a un monarca de un país democrático se optara por enviarle invitaciones a jefes de Estado cuestionados como los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, o de Venezuela, Nicolás Maduro, que de todos modos se excusaron de asistir.

Son de 1994 y muestran su vínculo con la ex vedette Bárbara Rey. Las publicó la revista holandesa Privé.

#### Escándalo en Madrid por fotos de Juan Carlos I a los besos con una amante

MADRID, EFEY CLARIN

El escándalo sacudió ayer a la corona de España cuando una revista holandesa publicó fotografias del rey emérito Juan Carlos a los besos con una mujer sobre la que se rumoreó durante décadas que era su amante.

La serie de fotografías fueron la portada de la publicación Privé y tienen larga data: serían de 1994. Allí se lo ve a quien dejara el trono español en manos de su hijo Felipe y la vedette Bárbara Rey, en escenas de besos e intimidad.

Las imágenes se conocieron un día después de que se anunciara que Juan Carlos, quien tras abdicar el trono con niveles bajos de popularidad fijó residencia en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), publicará un libro con sus memorias. Las fotos fueron filtradas por el hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo Junior. La relación entre madre e hijo se encuentra rota y la mujer ya advirtió que llevará a la iusticia el tema.

Según explica Privé, que pertenece al diario De Telegraaf, el hijo de la también actriz "muestra cómo su madre usó la relación con el ex monarca para estabilizar su situación financiera" y "utilizó fotos comprometedoras para chantajear al rey y obtener ayuda económica".

Ángel Cristo Jr. asegura haber tomado las instantáneas él mismo cuando tenía unos 13 años, en un día que "no fue a la escuela para tomar las fotografías", a petición de su propia madre, y subravó que ésa fue la única vez que él

vio al entonces rey de España "en persona" y en casa de la artista.

Explicó que las fotos fueron tomadas el 22 de junio de 1994, y que él y su madre compraron la cámara unos días antes por unas 100.000 pesetas" (unos 600 eu-

100.000 pesetas" (unos 600 euros), y que hicieron previamente varias sesiones de práctica con diferentes lentes.

En una primera reacción, Bárbara Rey ha dicho a la revista Vanitatis que adoptará medidas legales contra su hijo por la publicación de estas fotografías sin su consentimiento. "Estas fotos son mías, pertenecen a mi privacidad y mi hijo las ha sacado sin mi permiso", aseguró.

Juan Carlos I, que cumplirá 87 años el próximo enero, se marchó a vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020 en medio la investigación sobre sus irregularidades fiscales y las donaciones recibidas que acabó por archivar la Fiscalía del Tribunal Supremo en 2022. La publicación de estas fotografías llega un día después de que la revista francesa del corazón **Point de** Vue informara de que el rev ha terminado un libro de memorias de 500 páginas para que no le roben "el relato" de su propia historia, y que publicará en Francia a inicios de 2025 la editorial Stock.

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memrias. Los reyes no hacen confidercias, menos aún públicas (...) ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia", afirma el rey emérito, según la revista. ■



Bochorno. Las fotos aparecieron en la portada de la revista Privé.

CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El Mundo 29

# Los incendios forestales agravan el calentamiento global

Según la revista Nature, la temperatura del planeta aumenta por su mayor frecuencia y extensión. Lo dice un estudio de 10 años sobre datos satelitales.

MADRID FEE AFRY AR

El aumento de la frecuencia y la gravedad de los incendios forestales puede estar incrementando el calentamiento de la superficie terrestre, según un análisis de más de una década de datos de satélite publicado en la prestigiosa revista científica Nature.

El estudio encabezado por la Universidad Northwest A&F (China) pone de relieve un factor que hasta ahora se había pasado por alto y que podría afectar al clima y a la dinámica de los incendios en el futuro. En las últimas décadas -indica el trabajo- los grandes incendios forestales se han hecho más frecuentes, duplicando o triplicando el tamaño en el oeste de EE.UU, Canadá y el este de España, en respuesta a factores como el calentamiento climático, la gestión del combustible y la despoblación rural .

Los incendios forestales de mayor envergadura suelen provocar una mayor pérdida de vegetación, pero aún no se han establecido los efectos de este aumento de tierras expuestas sobre el clima.

Los investigadores climatológicos usaron datos de observaciones por satélite de incendios entre 2003 y 2016 en bosques boreales y templados del norte.

Con ellos demostraron que, en los bosques templados y boreales del hemisferio norte, el tamaño del incendio amplificó de forma persistente durante una década el calentamiento de la superficie terres-



Fuego. Una imagen de un incendio forestal en el sur de España en 2023. Los pobladores, alarmados. EFE

tre en verano tras el fuego por unidad de superficie quemada , según se señala en el estudio.

La revista **Nature** indica un efecto de calentamiento generalizado un año después de los incendios, lo que coincide con investigaciones anteriores. Mediante un modelo matemático, calcularon que el tamaño de los incendios amplificaba el calentamiento de la superficie en Norteamérica y el este de Asia boreal.

El análisis reveló que la evapotranspiración y la reflectividad de la superficie disminuían un año después de un incendio, con mayores descensos tras fuegos de mayor envergadura, lo que significa que la superficie se estaba calentando al liberar menos agua y absorber más radiación entrante que los años anteriores, resumen **Na**t**ure** en su publicación.

Sin embargo, el efecto de calentamiento de la superficie disminuía en Siberia occidental, central y sudoriental, y en Europa oriental a medida que aumentaba la abundancia de árboles de hoja ancha, en consonancia con su menor vulnerabilidad a los incendios respecto de las especies de coniferas. Los autores estiman que estos árboles pueden ayudar a moderar la vulnerabilidad a los incendios y que las futuras estrategias de mitigación de fuegos podrían implicar el aumento del número de árboles de hoja ancha en los bosques para debilitar el calentamiento de la superficie tras el incendio.

Sin embargo, es necesario seguir investigando para evaluar cómo las frondosas pueden ayudar a suprimir el calentamiento superficial en los bosques euroasiáticos.

En paralelo a estos problemas, el avance de las aguas sobre las costas es otro de los desafíos climáticos del futuro. El martes, al hablar ante la Asamblea General de la ONU, el secretario general de ese organismo global, Antonio Guterres, advirtió que el aumento del nivel del mar a causa del cambio climático amenaza con crear "una marea de infortunios", para los 900 millones de personas que viven en zonas costeras del mundo.

"La subida del nivel del agua supone también una ola creciente de miserias", dijo Guterres. No sólo modificará las costas, sino también la economía, la política y la seguridad" en todo el planeta, alertó.

dad" en todo el planeta, alertó. Los científicos advierten que el nivel sube más rápidamente que en cualquier momento de los últimos 3.000 años, debido a la fundición de los cascotes de hielo de

#### El tamaño de los incendios también incide en el fenómeno.

Groenlandia y la Antártida.

Entre 1901 y 2018, el nivel del mar aumentó en torno a los 20 centímetros, casi la mitad de esto solo entre 1993-2018. El ritmo de aumento alcanzó casi medio metro en los últimos años. Los gases de efecto invernadero, producidos mayoritariamente por la combustión de combustibles fósiles, son los principales culpables.

# Arden bosques en torno a Quito, que permanece bajo el humo

QUITO. AP, EFE Y AFF

La capital de Ecuador, Quito, continuaba ayer en emergencia ante un voraz incendio de bosques de los alrededores que seguía activo anoche y afectaba la calidad del aire en la ciudad, por lo que las autoridades locales recomendaron a la población mantenerse en casa en tanto se luchaba por mantenerlo controlado.

El fuego se inició el martes a mitad de día en el sector noreste de la ciudad y se extendió rápidamente hacia barrios residenciales cercanos, en una zona de laderas con grandes árboles, y motivó la evacuación preventiva de decenas de familias ante la amenaza de que las llamas pudieran alcanzar a viviendas del área. Ya hubo siete casas quemadas y cuatro heridos.

La policía mostró que el incendio se había reactivado en las laderas de Guápulo, con llamas de hasta 10 metros. Grandes columnas de humo salían del sector. Poco antes, el jefe del cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, había advertido que "hay una línea de fuego activa con línea de propagación en

el cerro Auqui".

El norte de la capital amaneció con olor a quemado y con partículas y ceniza suspendidas en el aire. Las clases escolares fueron suspendidas y los empleados públicos también trabajaron de forma virtual. En los últimos tres meses ha habido unos 300 incendios forestales, con una afectación de más de 1.800 hectáreas. El alcalde capitalino manifestó que el gobierno nacional y el municipio han coincidido en "catalogar estos incendios como criminales y terroristas; son iniciados (por personas)". ■



Combate. Un helicóptero arroja agua en un barrio de Quito. AFP

# **Opinión**

# La ludopatía juvenil, otra peste emocional acuciante

#### TRIBUNA

#### Jorge Ossona

Historiador (Club Político Argentino y Profesores Republicanos)

a crisis moral de la clase dirigente argentina no es novedosa. Así lo prueba la gestión, cuanto menos deficiente, de las funciones básicas del Estado como la salud, la seguridad; y por sobre todas las cosas, la educación. Durante los últimos cincuenta años, por lo demás, ha probado su ineficacia en combatir uno de los fenómenos más perturbadores de nuestro imaginario colectivo: la pobreza; una anomalía, dada nuestra inmensa riqueza potencial.

El sentido común debería indicarnos a una elite comprometida con combatirla; pero ocurre lo contrario. Desde las escuelas, desde hace por lo menos tres años, se viene denunciando otra lacra que, como el el consumo de estupefacientes, se dirige fundamentalmente a nuestros niños y adolescentes: la alarmante escalada de la ludopatía bajo la forma de las apuestas deportivas on line. Un negocio detrás del que no es difícil percibir la silueta de personajes asociados al blanqueo de la política venal, el financiamiento de sus actividades y el enriquecimiento obsceno de sus patrocinantes públicos.

Es justo también señalar que se trata de un problema global y de vieja data en estas playas. El cambio procede de la facilidad del acceso a sus canales a través de las nuevas plataformas digitales que, formalmente, prohíben el juego a los menores de edad; pero que, en los hechos, lo toleran y hasta incitan declarando lo contrario. No es demasiado difícil hurgar sus orígenes en nuestro pasado efimero.

Comenzó en 2018 cuando el gobierno de Macri cerró Lotería Nacional y sepultó al memorable PRODE. A partir de entonces, los juegos **dejaron de estar reglados por la autoridad nacional** transfiriéndose a las provincias.

En la PBA, tanto la gobernadora Vidal como su sucesor Kicillof postergaron su habilitación. Pero éste último terminó cediendo tras las elecciones legislativas de 2021 cuando nombró como jefe de Gabinete a un viejo conocedor de oficio, el intendente lomense Martin Insaurralde. La pandemia, el Mundial y la reciente Copa América hicieron el resto. Desde entonces, la afición se tornó irrefrenable en el AM-BA; sobre todo, en la provincia que concentra el 50% del negocio nacional. Casi el mismo porcentaje de la pobreza —más del 40%- y en donde 7 de cada 10 chicos están sumergidos en esa condición. Lidera las apuestas del país, que significativamente se propagan más en los adolescentes y jóvenes más humildes.

#### Hay una dirigencia que lejos de combatir la barbarie, fomenta sus propios vicios.

A esta altura, muchos especialistas no han dudado en calificar a este proceso si lencioso en "epidémico" con sus deletéreas consecuencias sociales y culturales. Analicemos solo algunas. Hay docentes que sosteinen que cada celular es una suerte de casino en miniatura. Sus manifestaciones son la desatención, la ansiedad y la merma del rendimiento que, en algunos casos, termina en la deserción escolar agravando a una de las peores herencias de la cuarentena. Alarman no solo los montos sino una frecuencia cada más compulsiva que los lleva a contraer deudas con compañeros cuyo incumplimiento suscita conflictos de una violencia inusitada.

Luego, cuentas de mail múltiples y perfiles falsos cuando agotan sus billeteras virtuales, y el uso secreto de las tarjetas de crédito de sus padres que se sorprenden al momento de la liquidación con pasivos impagables. La ira entonces se traslada a sus hogares; aunque en muchos casos, los chicos no hacen más que imitar a sus primogenitores, hermanos y parientes. La crisis ética tampoco nació de un repollo.

Y como no podía ser de otra manera, pro liferan **los prestamistas** que les facturan sus extorsivas comisiones. Situación que los pone en la mira de los narcomenudis tas que los presionan a pagar sus incumplimientos incorporándolos como agentes de sus bandas. Las situaciones anómicas allí alcanzan niveles extravagantes: desde la prostitución pedofilica de intermediarios adultos "presta cuentas" hasta intentos de suicidios culposos. Pero llegados a este punto, conviene recorrer la cadena ascendente del sistema.

Los grandes promotores de las empresas ilegales son influencers de la farándula que, desde diferentes redes, los tientan a jugar obsequiándoles fichas para registrarse y comenzar las apuestas. Reproducen el mismo modus operandi de los dealers barriales narcos: primero, el regalo; y después, las deudas y la dependencia. Las legales se publicitan en los medios y las camisetas de los jugadores de futbol de varios clubes de primera división y del propio seleccionado nacional.

Cada una de las seis empresas internacionales que operan en la PBA debe contar con un socio local. En todos los casos, viejos conocidos asociados a la Justicia y la política, sobre todo las municipales.

El Estado provincial percibe el 10 % de las ganancias además del impuesto a los ingresos brutos; pero el cartel ha sido conteste en presionar para que los funcionarios no "mojen su pan" en la salsa de los premios, pues allí acumulan el 80% de sus beneficios. Lo curioso es que esos aportes terminan resultando fiscalmente nimios respecto de los multimillonarios que se reparten entre empresarios con esos mismos funcionarios.

En suma, una suerte de sarmientismo invertido en el que una dirigencia decadente, lejos de combatir a la barbarie, la fomenta. Esta vez, mediante el efecto demostrativo de sus propias vicios patrocinados por socios susureros que reproducen satelitalmente esta subcultura ociosa de streamers, cajeros y gurúes atizando el atractivo del dinero fácil; contrario al esfuerzo de una ciudadanía educada y civilizada. ■

#### **MIRADAS**

Luis Vinker

lvinker@clarin.com

#### La isla de Liliput

Entre los términos que Milei utiliza para acusar a supuestos opositores "que no la ven", uno de los que reapareció es "liliputense", en su significado de "una mentalidad pequeña", aquel que no admite la grandeza del otro. Liliput, en realidad, es el sitio donde el irlandés Jonathan Swift –uno de los más notables exponentes de la prosa en la literatura anglófona- ubica el primero de sus relatos de Los viajes de Gulliver. Una obra de hace tres siglos que admite múltiples interpretaciones (algunos hasta la mencionan como un anticipo de la Inteligencia Artificial) pero que, en definitiva, constituye una demoledora crítica a la sociedad de su tiempo y a los vicios de la condición humana.

Swift nació en Dublin, era hijo de una modesta familia inglesa. Lo educó un tío y recibió la protección de Sir William Temple, lo cual le permitió cultivarse desde chico. Su vida transcurrió entre Dublin y Londres, estudió en Oxford y se ordenó sacerdote de la Iglesia Anglicana. Quedó como decano de la Catedral de San Patricio, en Dublin, un período que le permitió conocer en profundidad la pobreza del pueblo. Ya en esa época comenzaba a publicar artículos cuestionando las desigualdades sociales y la corrupción, también se menciona que funcionarios del reino ordenaron su detención, pero fue protegido en casas de los más humildes. Se multiplicó en actividades políticas (a veces apoyó a los liberales y otras, a los conservadores), académicas y literarias, hasta que se convirtió en una celebridad por Los Viajes de Gulliver.

"Cuando en el mundo aparece un verdadero genio se le puede identificar por este signo: todos los necios se conjuran contra él", escribió Swift albuna vez.

Swift alguna vez. Su amiga Stella Johnson murió en 1728 y Swift, muy afectado, se aisló desde ese momento. Sus allegados sostuvieron que sufría de lo que hoy se conoce como Alzheimer. Una corte estableció que "es incapaz de va-lerse por sí mismo", pero dejó un tes tamento: legó casi toda su fortuna a los pobres y pidió que se construyera un sanatorio para atender la salud mental. Murió en 1745 y lo enterraron en la catedral de San Patricio, en Dublin y allí aún puede verse un epitafio que escribió él mismo, en latín: "Aquí se halla el cuerpo de Jonathan Swift, doctor en sagrada Teología y deán de esta catedral, donde la indignación feroz va no puede lacerar el corazón. Viajero, sigue tu camino e imita, si puedes, a este vigoroso campeón de la libertaď".■

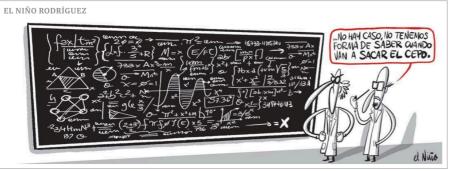

CLARIN-JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Opinión 31

#### DEBATE

# El discurso de Milei en las Naciones Unidas

# Un ataque a valores propios de Occidente

#### Bernabé Malacalza

Profesor de Relaciones Internacionales (UTDT) Investigador Conicet-UNQ

a ONU no fue creada para llevar a la humanidad al cielo, sino para salvarla del infierno", dijo Dag Hammarskjöld, Secretario General de la ONU entre 1953 y 1961. Ese infierno era la amenaza de una Tercera Guerra Mundial y un holocausto nuclear. Concebida como un instrumento de paz y justicia, la ONU debía actuar de forma independiente y garantizar que las voces de los países más débiles tuvieran espacio en el escenario internacional. La convivencia estatal sería imposible sin su existencia. No obstante, el multilateralismo es lo que los Estados quieren que sea. Está basado en la buena fe y, si los compromisos no se cumplen, la ONU no puede ofrecer respuestas efectivas.

Argentina, uno de los 51 países fundadores de la organización en 1945, ha sido históricamente un miembro comprometido con sus principios. Es la primera vez, sin embargo, que un presidente argentino arremete abiertamente contra la ONU en su propia sede, además de ser el único líder mundial que utilizó sus quince minutos en la Asamblea General Dara denostar a la institución.

#### Es la primera vez que un presidente argentino arremete contra la ONU en su propia sede

Desde hace tiempo, Javier Milei viene atacando al multilateralismo, convirtiendo el anti-multilateralismo en un pilar de su política exterior. Su visión está fundada en una teoría conspirativa sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a la que calificó como "un programa de gobierno supranacional de corte socialista, diseñado para resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación".

En realidad, este compromiso global, que incluye 17 objetivos y 169 metas adoptadas por 193 Estados en 2015, no se sitúa por encima de los Estados, ni vulnera la soberanía, ya que sus principios no son vinculantes. Además, ha sido respaldado tanto por gobiernos liberales como conservadores, promovido por la OCDE (organización a la que el gobierno de Milei aspira a unirse) y fue parte de los lineamientos de política exterior del PRO durante el gobierno de Cambiernos.

No sólo no es una agenda socialista, sino que está leios incluso de ser lo suficientemente progresista. Más bien, es una agenda minimalista que establece metas generales yflexibles, con pisos básicos para luchar contra el hambre, la pobreza, la desigualdad y promover la sostenibilidad ambiental.

Aunque incorpora objetivos precisos, la lucha contra la pobreza sigue enfocada en una visión reduccionista de medición por ingreso económico, mientras que la desigualdad se aborda a través de la noción de "prosperidad compartida", es decir, que el 40% de los más pobres aumente sus ingresos por encima de la media nacional, sin limitar la creciente y escandalosa concentración de riqueza mundial en pocas manos.

El enfoque de género carece de metas salariales y temporales concretas, y en salud, se promueve la cobertura y no el acceso universal. Además, no se consideran los límites planetarios, habilitando una noción blanda de crecimiento verde y transferencia tecnológica.

En suma, el combate reaccionario a esta agenda crea un "espantapájaros", ya que incluso las corrientes progresistas y de izquierda resaltan sus limitaciones, y la propia ONU estima que solo el 15% de las metas se están cumpliendo.

En el fondo, el núcleo de esta guerra cultural *urbi et orbi* contra esta agenda es el rechazo al cosmopolitismo occidental, al cual los intelectuales reaccionarios denominan "globalismo". Esta postura surge de una concepción fundamentalista que presenta a la civilización occidental como superior y destinada a imponerse.

La idea de salvar a Occidente, asediado por élites propias y foráneas —incluyendo a China — que adoptan agendas colectivistas y "bárbaras" —defensoras de derechos humanos, justicia social, igualdad de género o la lucha contra el cambio climático — refleja una visión profundamente anti-moderna y anti-universalista.

Es, en esencia, un ataque al orden internacional moderno que Occidente ha intenado moldear durante tres siglos, desde la Ilustración, el liberalismo moderno y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es también una invocación al supremacismo religioso desde un visión binaria Dios-Diablo que asume un estado de guerra permanente para extirpar al demonio enquistado, en una escalada continua y sin limites.

#### Kant, Wilson y los conflictos del siglo XXI

#### Constanza Mazzina

Directora de la Licenciatura en Ciencias Políticas en UCEMA

on un tono similar al que utilizó en Davos, Javier Milei presentó su discurso en las Naciones Unidas con fuertes críticas a esa institución. Fue, una vez más, un discurso disruptivo.

Pero empecemos por el final, el abandono de la neutralidad argentina: ¿qué significa, de qué nos habla? Durante las dos guerras mundiales, la Argentina se mantuvo neutral frente a dichos conflictos. Especialmente durante la segunda, el país mantuvo na "dudosa" neutralidad que los registros de los pasos que siguieron muchos jerarcas nazis en su exilio parecen poner en duda, además de aquel encuentro realizado en el Luna Park el 10 de abril de 1938.

en el Luna Park el 10 de abril de 1938. Pero esa extensa neutralidad, mientras la diplomacia de Franklin Delano Roosevelt le daba forma a las instituciones regionales e internacionales que emergerían de dicha guerra, fue muy costosa para la Argentina. Recién a finales de marzo de 1945, el entonces presidente de facto Farrell, cuyo vice era Juan D. Perón (julio de 1944 a octubre de 1945), le declaraba la guerra al Eje.

Las potencias aliadas convocaron a la Conferencia de San Francisco, a comienzos de 1945, y la Argentina no figuraba entre los países invitados ya que en Yalta se habia decidido que solo serían invitados a la conferencia -que daría origen a las Naciones Unidas-aquellos países que hubieran declarado la guerra al Eje con anterioridad al 1º de marzo de 1945.

Esta larga introducción nos sirve para reflexionar **sobre el sentido histórico que cobra la declaración de Milei**, rompiendo con una tradición que quizás nos haya causado más daños que beneficios. En esta ocasión, el Presidente destacó que el país se posicionará en defensa de la

nará en defensa de la libertad y los derechos individuales.

Este cambio de postura tiene un tinte sumamente pragmático, pero además, se debe a la creencia de que las Naciones Unidas han dejado de velar por los principios de la libertad para convertirse en un Leviatan mundial que impone una agenda determinada a sus miembros. Específic camente una agenda

ideológica, la 2030 y el ahora anunciado Pacto del Futuro.

¿No significa el Pacto del Futuro un reconocimiento al fracaso de la Agenda 2030? De cualquier modo, para Milei, la Agenda 2030 representa un "programa de gobierno supranacional de corte socialista que atenta contra los derechos de los individuos". Por lo tanto, el Presidente destacó que el abandono de la neutralidad significa que la Argentina no acompañará políticas que restrinjan las libertades individuales, el comercio o los derechos naturales de los individuos. En su lugar, el país buscará promover la cooperación en defensa de la libertad y la democracia liberal.

Un comentario aparte merece su referencia a Wilson y al espíritu con que se crearon las Naciones Unidas. Los 14 puntos de Wilson se basaron en la defensa del libre comercio, la democracia, la paz y la autodeterminación; con ellos, el entonces presidente de Estados Unidos ponía los cimientos para la institución que, a pesar de su fracaso, fue madre de las Naciones Unidas, hablamos de la Sociedad de Naciones que vio la luz al final de la primera guerra.

#### Queda el interrogante: ¿ayuda este tipo de mensajes a revertir la mala reputación de la Argentina?

Aquellos l4 puntos eran herederos de una tradición que se reconoce en el discurso del presidente argentino, nos referimos a la Paz Perpetua de Kant, publicada allá por 1795. Para el autor, la paz perpetua requería una federación de estados libres y democráticos (hablaba de república, pero permítamme la simplificación) y que estos debían organizarse y establecer instituciones internacionales que promovieran la cooperación y la resolución pacífica de conflictos.

Wilson era un promotor de la democracia y la libertad: son las mismas banderas que reclamó en su discurso Milei a las Naciones Unidas. Queda la pregunta de si, al final del día, el organismo receptará este reclamo o si la Argentina quedará aislada de un organismo que ha travestido sus principios: sobran ejemplos -que el mismo presidente brindó y que son harto conocidos- tal como Cuba en el Consejo de Derechos Humanos o Arabia Saudita presidiendo el foro de la ONU sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de genero. Parece un chiste, pero es una tragedia.

Preguntas y dudas quedan en el aire: ¿era un discurso para los argentinos, para sus bases o para las Naciones Unidas? ¿Quién era en este caso el destinatario final del discurso? ¿Fue una defensa de sus ideas o del interés nacional? ¿Ayuda este tipo de mensajes a revertir la mala reputación que le sigue a la Argentina hace tantas décadas?

Algunas menciones que faltaron en su discurso, como el reclamo a Irán por el atentado a la AMIA, hubieran fortalecido y dado mayor legitimidad en su reclamo al organismo.



#### Salud



s. La primavera es una época de brotes alérgicos por la polinización. A su vez, el VSR provoca malestar entre 3 y 8 días. El cambio climático también modifica los plazos

# Todos con tos: advierten que este año hay más alergias y que influye más un virus

Al polen habitual que aparece en primavera, este año se le agregó el efecto del virus sincicial respiratorio, que contagió a más gente y por más tiempo.

Penélope Canónico pcanonico@clarin.com

Húmeda o seca. Crónica o aguda. La **tos** es un concierto que resuena en todos lados en este comienzo de primavera. Los estornudos, la congestión nasal y el lagrimeo también forman parte de este soundtrack. Si bien la estación que floreció el pasado 21 de septiembre suele desencadenar cada año síntomas alérgicos que son producto de los pólenes de árboles y de gramíneas transportados en altas concentraciones por el aire (irritan las vías aéreas); este 2024 tiene **una particularidad**: el virus sincicial respiratorio (VSR), que puede du-rar **entre 3 a 8 días**, extendió su propagación. Impulsado por el cam-

bio climático, continúa circulando Es que desde la última pandemia, los registros de circulación vi-

en la atmósfera

ral sufrieron un cambio sustancial. Antes, eran virus estacionales que predominaban con el frío. Entre 2022 y 2023 los picos de los brotes por VRS variaron en su curva.

Laura Pulido es coordinadora de la Sección de Enfermedades Infecciosas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Le explica a **Clarín** que en la última semana de agosto, según el boletín epidemiológico, todavía estuvieron circulando la influenza y el VSR, altamente contagiosos.

"Entre mayo y junio hubo muchos brotes. Como la circulación fue tan grande, todavía a fines de agosto se encontraba circulando más de un 20%, sobre todo el VSR. Este fenómeno, asociado a que en esta época existe una mayor irritación de la vía aérea, todavía puede ocasionar brotes", argumenta la especialista.

De hecho, asegura que la cantidad de casos se mantiene porque fue un invierno con temperaturas frías y existe una **baja tasa de vacu**nación (la inoculación comenzó este año) sumado al hecho de que se toman pocas medidas de profilaxis (uso de barbijo y ventilación de espacios).

#### Si bien hay vacunas, poca gente se las aplicó este año.

En este contexto, insiste en que a partir de este año hay que darle mucha importancia al VSR en adultos. "Sobre todo en aquellos con factores de riesgo, mayores de 60 con comorbilidades y mayores de 75 años porque hay un infra diagnóstico de esta afección ya que no tiene un tratamiento específico y se ha demostrado que causa alta comorbilidad, efectos adversos y exacerbaciones de enferme-

dades crónicas. Además, las tasas de mortalidad y complicaciones a nivel cardiológico como cardiovas cular son similares a las de la influenza", advierte Pulido.

Susana de Barayazarra es Presi-dente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología. En diálogo con Clarín, señala que la tos también está influenciada por un factor irritativo causado por diversas partículas producto de la quema de árboles, neumáticos y elementos de la construcción e indica que, en algunos pacientes, se ha sumado posiblemente algún virus.

Es que, en varias zonas del país, el ambiente resulta muy adverso para la salud respiratoria debido a los **incendios forestales**, cuyos humos llegaron a las ciudades del noreste, provocando una mala cali-dad del aire. "Esto es muy perjudicial para los alérgicos, en particular, y para la población sana dado que estos elementos son irritantes molestos que empeoran la calidad de vida", justifica Barayazarra.

Para los alérgicos, no es tarea sencilla evitar los brotes. Sin embargo, hay algunos consejos que se pueden seguir para poder reducir los síntomas. Por ejemplo, gujenes conocen los desencadenantes de su afección pueden disminuir la exposición a ellos para evitarlos, no saliendo en los días secos y con viento, quitándonos la ropa usada en el exterior y evitando tender la ropa fuera de casa, donde puede tener contacto con el polen.

También conviene mantener los interiores limpios de polen, utilizar un deshumidificador y filtros de alta eficacia. Las expertas consultadas coinciden en que es clave tomar medidas de profilaxis y pre vención como el uso de barbijo, evitar la apertura de ventanas o de salida al exterior cuando hay gran cantidad de polen en el aire o cuando la persona tenga un cuadro que le permita sospechar una infección para evitar la circulación del virus. En este último supuesto, advierten sobre la relevancia de resguardarse y consultar al médico con mascarilla en la sala de espera

La única forma de prevención de estas enfermedades es a través de la vacunación. Hay vacunas disponibles contra la influenza, el neu-mococo, el Covid y el VSR. Lamentablemente, las tasas de vacunación son bajas a nivel mundial, pero hay que saber que esta herramienta nos permite disminuir la circulación viral, prevenir la enfermedad y mantenernos sanos", arenga Pulido.■

CLARIN - JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sociedad 33

Produce un polvillo que causa alergia. Pese a su mala fama, no es el único que incide en la aparición de casos.

# Plátano, el árbol del polen molesto, pero que no es tan malo como se cree

gherman@clarin.com

El plátano tiene mala fama. Cada primavera, sus frutos se rompen y durante un mes suelta esa pelusa molesta que se volando por todos lados y ensucia veredas calles au tos, balcones y patios. Esse polvillo amarillento afecta oios y narices. Sin embargo, no es el principal res ponsables de los estornudos y la tos, como popularmente se cree. Es más, ni siquiera ocupa el primer lugar entre los árboles que causan más alergias.

Jorge Fiorentino-ingeniero ase sor de Espacios Verdes de la Ciudad- explica cómo todos estamos equivocados con el plátano. Reivindica al árbol -acusado siempre por los alérgicos-. Dice que es muy noble y que brinda muchos beneficios. Reconoce que durante este mes molesta porque ensucia. "Tiene mala fama por este fruto que genera ese polvillo. Pero es muy seguro, da mucha sombra en verano, y es **el que menos conflicto nos da** durante las tormentas", señala.

También hace caer un mito: no es el que más causa alergias. Explica que el polen lo tienen todas las especies superiores de plantas que se reproducen sexualmente. Oue son aquéllos árboles que tienen polinización anemófila-el polen vue la con el viento- los que generalmente están vinculados con las ergias. **"Esto no es privativo del** plátano sino de varias especies", sentencia Fiorentino.

No sólo eso rompe un mito, también nombra a otra especie como un agente aún mayor en los procesos alérgicos. Dice que el **Fresno**, aún más numeroso que el plátano en el arbolado porteño- de más procesos alérgicos. "El polen es invisible. El tema es que el plátano tiene estos frutos que al romperse desprenden esa pelusa", afirma. También dice que el Tilo también genera procesos alergénicos "Si talamos todos árboles que pueden causar alergias, nos qued sin arbolado", concluye.

Según los registros, en la Ciudad hay 32.339 ejemplares de plátano en las veredas, un 8.73% del total **en vía pública**. Palermo, Villa De voto, Flores, Belgrano y Villa Urqui-za son los barrios con más ejemplares. También son frecuentes en otras capitales del mundo, como París Londres Madrid y Seúl

En la Ciudad hay, según el el Censo de arbolado, más de 400 va riedades entre más de 400.000 eiemplares. Las más comunes son el fresno rojo americano, con 133.671 ejemplares (36% del total), el mencionado plátano y el ficus benjamina, con 32,339 v 24,102 unidades, respectivamente. Le siguen el tilo, con 17.159 ejemplares. 13.925 de jacarandás y más de 9.000 tipas

Según la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), más del 15% de la pobla**ción es sensible al polen**, y en los jóvenes ese porcentaje se duplica. Las ciudades son un mal escenario, ya que la contaminación del aire potencia el efecto alergénico.

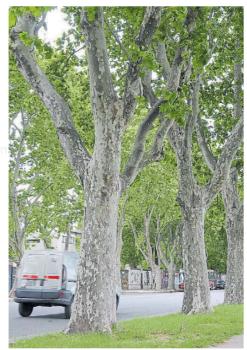

**luy presente.** El plátano es uno de los árboles con más ejemplares

Cada especie vegetal tiene su período de polinización. Durante finales del invierno y primavera emiten su pólen la mayoría de los árboles (como el plátano, el ciprés). mientras que hacia finales de la primavera y verano es el turno de las gramíneas (la mayoría de los pastos) y las malezas durante el verano v parte del otoño, precisan desde la AAAeIC. Las gramíneas son el tipo polínico más alergénico v son la causa del 95% de los casos de fiebre de heno.■

# Farmacias denuncian que PAMI les quitó cobertura a más drogas

#### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

Desde que el PAMI dejó de comunicar públicamente las novedades del vademecum, cada vez que hace recortes en las coberturas de medicamentos que se entregan sin cargo a los jubilados y en aquellos que se venden con descuento, la incertidumbre y la desinformación copan el sector. Al cierre de estas líneas, pacientes y farmacéuticos confirmaban que **ansiolíticos** como el clonazepam y las indispen-sables **estatinas** para el colesterol en los últimos días pasaron a tener descuentos menores, del 50% y del 80%, respectivamente. En el PAMI aseguran que no es así

Claudio Ucchino, vicepresiden-

te del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, destacó que, además de los principios activos mencionados (que están entre los "que más usan los adultos mayores", apuntó), se suma una droga llamada risedronato, que funciona como fijador de calcio y se indica para la salud de los huesos. La **nueva cobertura** de ese medicamento es del 50%, dijo.

Clarín pudo confirmar que los ansiolíticos - salvo en casos de subsidio social- no tenían cobertura del 100%, pero no se pudo precisar el alcance de esa cobertura previa, que variaría según el beneficiario, destacaron fuentes del sector, que además subrayaron que el PAMI ahora está aplicando cambios en los "filtros" que habilitan unos u otros descuentos. En cuanto a las estatinas, según el PAMI la cobertura **sigue siendo total**. Sin embargo, **pacientes y farma**-

céuticos consultados por este medio señalan que ahora el sistema informático del PAMI, en lugar de reconocer los beneficios históricos, aplica descuentos menores.

A estos cortocircuitos informa **tivos** se suma una novedad que el PAMI sí confirmó a **Clarín**. Le compete a la familia de los prazoles (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol), que miles de jubilados (alrededor del 20% a 25% de los afiliados al PAMI, aseguró una alta fuente del sector) utilizan para paliar la acidez estomacal.

Hace algunas semanas, Clarín había informado que pasaron de tener cobertura "ambulatoria" (o sea, con un descuento grande so

bre un monto diferencial que todos llaman "precio PAMI", producto de un arreglo de la industria farmacéutica con la obra social de los iubilados) y pasaron, en cambio, al grupo de los remedios de "uso eventual". Es decir que, si bien no gozan del precio diferencial men cionado, se venden con un 40% de descuento. La novedad, ahora, es que los prazoles ya no tienen ninguna cobertura para los jubilados.

#### Algunos protectores gástricos tienen menos descuento.

Cada jubilado puede adquirir cinco remedios gratuitos al mes. pero no de cualquier tipo. Existe una lista del plan "Vivir mejor". A eso se suma un segundo grupo que tienen descuentos de entre el 50% y el 80%. Los llamados remedios "ambulatorios". La grilla se completa con un tercer grupo, los remedios de "uso eventual"

Tres farmacéuticos con los que

habló Clarín describieron el asunto como un deterioro en la comunicación oficial. Dicen que el PA-MI no les transmite los cambios.

En el PAMI destacaron que las es tatinas **continúan con cobertura al** 100%, pero afiliados y farmacéuticos consultados aseguraron que la cobertura ahora es del 80%.

Una farmacéutica porteña confirmó que, del mismo modo, el clonazepam se entregaba al 100% hasta el 1 de septiembre, pero va no. Ucchino aseguró que el descuento actual es del 50%.

En el PAMI discuten esas afirmaciones. Señalan que desde que asumió la actual gestión, el clonazepam nunca estuvo en el plan "Vivir mejor". Lo mismo de la medica ción para la osteoporosis, contra lo que se explicita en las farmacias. En tanto, desde el PAMI aclara-

ron que la decisión de quitarle el 40% a los prazoles fue tomada en base a una resolución de la ANMAT de "ampliar la condición de venta libre de determinadas formas farmacéuticas de la familia de esos principios activos".■

34 Sociedad CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Arrasados. Así quedó una de las casas de San Esteban. La gente del lugar salió con lo puesto y las llamas devoraron todo. FOTOS: M.CARROLL/ENVIADO

# "Vimos el infierno": los que perdieron todo en Córdoba

Vecinos de San Esteban, una de las zonas críticas, están en shock pero ya piensan cómo volver a empezar. Milei sobrevoló áreas afectadas y no bajó.

CÓRDOBA. ENVIADA ESPECIAL

Candela Toledo

ctoledo@clarin.com

"El fuego acá no tuvo piedad", dice con desolación Magdalena Martínez, una vecina que vio con sus propios ojos cómo el incendio devoraba con rabia su hogar. En la zona de San Esteban, los esqueletos de árboles siguen intactos, con sus ramas ennegrecidas. El hollín cubre el suelo, levantando nubes de polvo con cada paso, mientras las ruinas de casas se asoman entre la desolación, recordando historias perdidas, proyectos frenados y un sinnúmero de pérdidas materiales que será difícil de recuperar.

Es una de las zonas más afectadas por los incendios que ya azotan hace más de una semana en distintas localidades y no den tregua a vecinos y brigadistas.

Ayer el presidente Javier Milei llegó desde EE.UU. y viajó a la provincia. Sobrevoló zonas críticas junto con el gobernadorMartín Llaryora. No hizo paradas. "La próxima será", comentó la

"La próxima será", comentó la bombera Graciel Arias, que lo esperaba con compañeros en la base de Capilla del Monte.

Antes, el vocero de Milei había destacado el trabajo "heroico" de los que combaten las llamas.

En ese mismo lugar donde bom-

beros esperaban el aterrizaje de Milei o de alguno de los funcionarios de su comitiva -Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Luis Petri-había vecinos de Capilla del Monte con carteles para reclamar que se declare la "emergencia nacional" y que se refuerce la asistencia. Por ahora, la administración provincial declaró el "estado de desastre".

Magdalena recorre su casa. En su entrada, los restos forman una montaña de recuerdos quemados. "Comenzó por la zona de Capilla y el viernes a la mañana se extendió a esta parte, y con el correr de las horas nos tomó todo", dice señalando el monte desde el patio. "Se prendió fuego el techo, tomó

todas las habitaciones, el baño y la cocina, y nuestra ropa. En ese momento nos empezaron a evacuar, pero me escapé para ver, vine corriendo y cuando llegué vi cómo mi casa se perdía entre el fuego frente a mis ojos", dice entre lágrimas. Magdalena era de Lomas de Zamora pero hace 18 años decidió dejar atrás la ciudad y **mudarse a** San Esteban, donde su mamá ya vivía. "Yo me sentaba toda la tarde a mirar el paisaje verde y hermoso mientras tomaba mate y ahora no queremos ni mirar. ¿Sabés qué es lo más triste? Que nosotros habíamos terminado el cielorraso hace



**Recorrida.** Milei y el gobernador Llaryora, ayer en Córdoba.

poquito y el viernes anterior habíamos pintado toda la casa", contó. Cada changa de su marido significaba un granito de arena para terminar la casa. Ahora, junto a él y sus dos hijos, debe vivir provisoriamente en lo de una familia amiga. "Con mucho esfuerzo construimos esto y con mucho esfuerzo lo levantaremos de nuevo", dice.

Para Julio Aguero, el 20 de septiembre será una fecha que muchos en la comunidad serrana de Córdoba nunca olvidarán. "Ya había fuego desde el miércoles, pero estaba en la montaña, como a 4 kilómetros de mi casa", recuerda. Pero todo cambió el viernes por la mañana, cuando un fuerte viento comenzó a soplar, alcanzando ráfagas de hasta 70 km/h. "Ahí empezó el caos", dice. En dos horas, el incendio descendió, cubriendo un frente de 600 metros y llegando al valle, donde se encontraba su hogar. A las 11 de la mañana, el fuego ya estaba a

tan solo tres cuadras, con llamas que alcanzaban los **7 metros de altura**. En medio de la desesperación, se les ordenó evacuar. **"Traté de sacar mis cosas, pero fue imposible. Salí con lo puesto",** confiesa.

En un rápido acto de supervivencia, logró rescatar a su perrita Vilma, de dos años, pero cuando salió vio que su vecina también necesitaba ayuda. "Fui con las dos a un refugio y volví. Lo que vi era un infierno". El humo era tan denso que la visibilidad era nula. Las llamas ya superaban los 10 metros de altura y el viento azotaba con furia.

#### Elena Giarraca

Vecina de San Esteban

"Esto era un paraíso verde. Nos sentábamos a disfrutar del aire pero ahora nos quedamos sin nada".

"Quería ayudar a los bomberos, pero no pudimos hacer nada", admite con impotencia. "El año pasado me vine de Santa Cruz a vivir a Caleta Olivia para construir mi casa, porque mi señora este año se jubila y quería que tuviéramos todo listo", cuenta. La casa había sido pensada para su retiro, después de años de trabajo y planificación. "Todo lo que habíamos planeado en 5 años se destruyó en una hora", relata.

Para este hombre, el refugio temporal en el que se quedó no era un consuelo. Al día siguiente, decidió alejarse. "Me fui a la casa de mi hija en la ciudad de Córdoba, no podía soportar ver lo que pasó". Sin embargo, a pesar de la devastación, su determinación de reconstruir sigue intacta. "Las ganas de volver a empezar están, así que lo voy a hacer", asegura. Aunque la pérdida es inmensa, el ánimo de reconstruir persiste. "Volveremos a empezar, si Dios quiere".

Damián Loza camina colina abajo para poder mostrar a Clarín lo que quedó de su hogar de él ys u hija Anicca. Dice que busca consuelo en el significado del nombre de su niña de l0 años: impermanencia, una forma de decir "esto también pasarã". Está en el centro de lo que fue la cocina pero hoy e sun despojo gris. "Solo me faltaban un par de cosas para terminar. Ahora estoy viviendo en una casa que me prestaron. La verdad, no tengo cabeza para pensar cómo hacer, pero tengo intenciones de sacar los escombros y volver a empezar", dice.

Elena Giarraca señala la vista que se ve desde el fondo de su cas y repite: "Esto era un paraíso, todo verde, y nos sentábamos acá a disfrutar del aire, pero nos quedamos sin nada". En su fondo, su hijo Américo terminaba su casa para vivir con su hija; solo faltaba una puerta. Ahora el ventanal que daba a las sierras está destruido en el suelo.

ciarin#ramiro.correia.martins@g

CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sociedad 35

Los dueños reconvirtieron su negocio de administración de departamentos y lavaderos. Este fin de semana estarán en la feria "Sabor a Buenos Aires". Las claves.

# Un restaurante y sus lavarropas: historia de un emprendimiento viral



**En el lugar.** Nery y Sebastián en su lavadero, inmobiliaria y restaurante del Microcentro. MAXI FAILLA

#### Adriana Santagati asantagati@clarin.com

Es una más de las tantas **historias que nos dejó la pandemia**, aunque esta tiene su particularidad. Sebastian Antich (34) y Nery Aimale (35) pueden decir que el Covid, a la larga, les **terminó haciendo un favor**. Claro que antes hubo que pasar meses de zozobra, reacción y esfuerzo. Pero hubo un elemento en

esta historia, que terminó siendo el golpe de suerte del restaurante que tiene esta pareja en pleno Microcentro: **un lavarropas**. No es uno, en realidad, sino 8 lavarropas.

en realidad, sino 8 lavarropas. Sebastián y Nery se conocieron en 2013 y se pusieron de novios. A los pocos meses, Nery se fue a hacer un máster en Comunicación Política a **Barcelona**. Allí empezaron a trabajar como administradores de **Airbnb**, pero vieron que la crisis de los alquileres se estaba gestando en la ciudad española, se casaron y volvieron a la Argentina. Era mayo de 2019 y comenzaron administrando 5 departamentos en Buenos Aires. En diciembre, tenían 100. Ahí decidieron montar una inmobiliaria donde los huéspedes pudieran dejar las valijas y hacer la entrega de las llaves, y también ellos gestionar el lavado de las sábanas y toallas. El local que encontraron en Maipú casi Paraguay les vino perfecto: lavadero arriba,

en la planta baja; inmobiliaria abajo, en el sótano. Pero... exactamente el día que terminaron de plotear el frente, empezó la cuarentena.

El negocio del Airbnb se derrumbó y se encontraron con un local enorme en un barrio fantasma. Apenas se abrió la posibilidad de comer al aire libre, la pareja recalculó. Ninguno de los dos tenía experiencia en el rubro, pero pusieron mesas al aire libre e invitaron cocineros amigos. Cocinar abajo, comer arriba. Y ahí empezó a tomar forma Bocabajo Bocarriba.

"Fue mucho prueba y error. Nos gusta salir a comer y cuando encontramos un sabor, tratamos de plasmarlo. No estaba pensado como un restaurante, pero de repente nos encontramos siendo gastronómicos", dicen.

Aprovecharon la movida de Airbnb impulsando las experiencias para turistas y armaron en el sótano una mesa comunitaria donde hacerles conocer la gastronomía y el vino argentino. Y la inmobiliaria-lavadero se terminó convirtiendo en una secret location cada vez más popular.

más popular.
El menú original, La Ruta del Vino, sigue siendo uno de los emblemas de Bocabajo Bocarriba, que abre de lunes a sábado con tres experiencias distintas (también tienen una al kamado y un menú por pasos más tradicional). Cada uno de los platos jerarquiza una región del país (ya sea en un producto o una técnica) y el vino es de una bodega de esa zona.

"Las lavadoras nos ayudaron mucho", dice Sebastián, con un dejo castizo de los años que vivió en España. ¿Qué pasó? Los primeros comensales que iban a hacer la experiencia no podían evitar sacarse una foto delante de esas máquinas tan disruptivas.

Uno de esos clientes fue Ricky Sarkany. "Nunca supimos cómo llegó. Pero generosamente se sacó la foto y la subió a sus redes. Nos explotó de seguidores el Instagram, no entendíamos cómo", cuenta Nery. El restaurante empezó a hacerse conocido en el mundillo de la farándula. "Vinieron Tini (Stoessel), (Darío) Barassi", nombran. "La foto fue algo genuino. Nunca pagamos pauta en Instagram", enfatizan, aunque conceden

que la "magia de la viralización de la foto" traccionó como una impensada estrategia de marketing. Tanto, que una de las marcas más populares de jabón para la ropa terminó sponsoreando los lavarropas.

Su gran desafío hoy es mostrarle al público foodie que su restaurante es mucho más que marketing, con un menú de pasos que llevan adelante los jóvenes Tomás de Felice y Tomás Zárate, chef y sommelier. "De Felice logró recorridos golosos contemporáneos bien sincronizados. Los alimentó con buena materia prima argentina plasmada con convicción y buena técnica, inspirándose en reminiscencias francesas y en menor medida, latinas y a siáticas", lo destacó Pietro Sorba en Clarín.

La pareja decidió sumarse este fin de semana a **sabor a Buenos Aires**, festival gastronómico con entrada gratuita que se hará por primera vez en el **Parque Thays** y que buscará mostrar la **diversidad de la gastronomía porteña**. Será el sábado de 10 a 22 y el domingo de 10 a 20 en Libertador y Ayacucho. Habrá **más de 40 puestos** con bodegones, restaurantes de autor, pizzerías, bares de vinos, cocina vegana, pastelerías, cafés notables, heladerías astelerías, cafés notables, heladerías ar

#### Los clientes se sacaban fotos con las máquinas, entre ellos, varios famosos.

tesanales y cafeterías de especialidad, a precios promocionales. Los restaurantes tendrán que ofrecer al menos un plato por \$5.000, los cafés una opción desde \$1.000 y las heladerías desde \$1.500.

Bocabajo Bocarriba llevará 6 platos y se podránelegir 2 pasos salados y l dulce por \$14.000 o comprar por separado entre \$5.000 y \$7.000. Habrá molleja al kamado con puré de coliflor ahumado o cremoso de chocolate 70% con oliva y escamas de sal. Y adelantan la experiencia que sumarán el mes próximo al restaurante: "Muchachos", un menú en el que el público se irá comiendo a los rivales que sorteó Argentina hasta ganar el Mundial en Qatar. "Nuestro sueño es que venga Messi", se ilusionan.■

#### Más noticias del día

#### Córdoba

#### Manejaba a los 16 y murió en un choque

La Ruta Provincial E 86 de Córdoba fue escenario ayer de un choque en el que murió un adolescente que manejaba un auto que impactó de frente contra un camión. Fue poco antes de las 8, a la altura del km 52, entre las localidades de Coronel Moldes y Bulnes. Por causas que anoche, al cierre de esta edición todavía se investigaban, perdió la vida Tobías Omar Benítez.



Desastre. Acá viajaba la víctima

La Matanza

#### Amenazas en un chat de universitarios

Un grupo de alumnos de la Universidad de La Matanza fueron amenazados por un compañero: escribió en un grupo de WhatsApp que iría armado a clasese para "pegarle un tiro" a quien hablara, información que se viralizó. Desde la universidad confirmaron el mensaje pero desmintieron que el joven haya ido armado o haya sido detenido.

Arte y tecnología

#### Inteligencia Artificial en pinturas de Rafael Científicos italianos usaron IA

Científicos italianos usaron IA
para analizar 2 obras del pintor
renacentista y lograron ver detalles de pigmentos, lo cual
servirá para su conservación.
"Los escáneres revelaron motivos dorados y trabajos de restauración hechos", dijeron en
el Instituto de Ciencias del Patrimonio Cultural y del Laboratorio del Sur del Instituto
Nacional de Fisica Nuclear.

clarin#ramiro.correia.martins@gr

36 Sociedad CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Atacaron a otro colectivero en el GBA y hubo líneas que pararon

Tras la agresión a dos choferes el martes, ayer balearon a un empleado de la línea 543 en Esteban Echeverría.

Después de dos ataques sufridos por colectiveros en la última semana, un nuevo hecho de inseguridad tuvo como protagonista a un chofer. El nuevo caso ocurrió en el sudoeste del Conurbano, donde la víctima recibió un disparo en un brazo, cuando asaltantes intentaron robarle. Por el ataque se registra un paro de todas las líneas que pertenecen a la empresa Yitos.

El trabajador atacado es uno de los conductores de la línea 543, quien recibió una herida de bala en el brazo izquierdo, en el marco de un hecho de inseguridad ocurrido en una zona donde son frecuentes los casos. Tras la noticia, los compañeros del empleado de la empresa Yitos decidieron lanzar un paro en todos sus servicios de transporte de pasajeros. Por lo tanto, las líneas 543 A, 543 C, 544 C y 544 no brindarán sus servicios

El episodio tuvo lugar ayer a las 16 en Restelli y Camino de Cintura, en Esteban Echeverría. "El chofer había llegado a la terminal del co-lectivo. Allí tenemos diez minutos de espera y ahí damos la vuelta hacia Puente La Noria", explicó el delegado gremial Alejandro Borelli al canal de noticias A24.

"Un transeúnte que estaba ahí sentado se levantó y le dijo que se desviara del recorrido. Lo llevó a una zona ubicada a tres cuadras de distancia. Se levantó y le sacó sus cosas: el botinero, poco y nada. Además le pegó un tiro en el brazo izquierdo. La bala entró y salió", añadió Borelli. El chofer, cuya identidad no trascendió, se encuentra fuera de peligro.

Los colectiveros se transformaron en los últimos dias en los apuntados por los ladrones en distintos hechos de inseguridad. Uno de
esos casos tuvo como víctima a Jonathan Videla, chofer de la línea
391 y 449, que fue atacado por al
menos tres delincuentes que lo atacaron con un machete para robarle
y le cortaron dos dedos.

El ataque se produjo sobre la avenida Croacia cerca de la medianoche del martes, cuando el conductor estaba terminando su recorrido. Según confiaron distintas fuentes judiciales a Clarín, el chofer fue abordado por tres sospechosos, que estaban armados.

De acuerdo al testimonio de la víctima a sus compañeros, uno tenía un arma de fuego, otro llevaba



Herido. El conductor recibió un disparo en el brazo izquierdo.

el machete y un tercero se quedó parado en la puerta del colectivo.

En tanto, la semana pasada, otro chofer también fue víctima de un hecho de inseguridad, en ese caso en San Francisco Solano, partido de Quilmes, cuando fue abordado por un ladrón que quiso agredirlo **con un destornillador**. El colectivero de la línea 239 fue atacado por

la espalda por un sospechoso que vestía ropas negras y un gorro. Antes de escapar robó a su víctima el teléfono celular y la billetera.

Después del ataque, la empresa optó por **reducir el servicio que presta en horario nocturno y soli**citó a la Policía que ordene una **mayor presencia de agentes** en las distintas paradas de la zona. ■

#### LE CORTARON DOS DEDOS

Detienen a un sospechoso del ataque a machetazos contra un chofer de la línea 391 en José C. Paz

La Policía bonaerense detuvo a un hombre de 27 años, acusado de ser el autor del robo y ataque en José C. Paz a un chofer de colectivo de la línea 391, a quien cortaron a machetazos dos dedos para robarle unos 4 mil pesos. Jonathan Videla terminaba su recorrido el lunes, cuando al menos tres ladrones subieron a la unidad y lo atacaron con un

machete. Los ladrones sacaron el teléfono celular y la billetera a la víctima, antes de cortarle dos dedos y quebrarle otra falange. El colectivero fue operado en un hospital de San Justo. La Policia logró detener a Jeremías Coqui (27), quien tenía en su poder un arma blanca corta y un machete con el cabo envuelto en cinta aisladora.



De Alem a Rosas. La Línea B vincula 17 estaciones, MARIO QUINTEROS

### Tras quejas por el servicio, la Ciudad renovará todos los vagones del subte B

Es el ramal que más pasajeros lleva y el que más denuncias tuvo por la presencia de asbesto en los coches.

#### Sebastián Clemente

sclemente@clarin.com

La línea B del subte porteño es la que más pasajeros transporta. Según datos oficiales de agosto, tone un promedio diario de 183.561 usuarios. En los primeros meses de 2024 fue noticia por una evacuación, que puso en evidencia las demoras y algunas quejas por la antigüedad de los trenes. Ahora, el Gobierno porteño buscará dar un giro en ese sentido, con la compra de 29 formaciones cero kilómetro, de seis coches cada una, que permitirán la renovación total de la flota.

Según anunció ayer el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la licitación original para el recambio, que estaba destinada a 16 formaciones para reemplazar los antiguos trenes japoneses Mitsubishi, se amplía mediante una resolución que abre un proceso que puede durar hasta 48 meses, en el que distintos oferentes pueden presentarse como proveedores del puevo material modante.

del nuevo material rodante.
La inversión de 294.400.000 dólares incluye obras de infraestructura para incrementar la potencia de la catenaria a 1.500 voltios. La B es la única línea que
opera a 600 voltios. Eso significa
la incorporación de tecnología
más moderna, un ahorro energético y obras complementarias a
realizarse en las estaciones de
abastecimiento. Además, en virtud de que se comprarán trenes
alimentados por catenaria, se
abandonará el uso del tercer riel.

La B quedó **atrasada** respecto del resto de las líneas que circulan por la Ciudad. Salvo la E, que tiene los coches más antiguos de la flota, la A, la C, la H y la D modernizaron su material rodante en los últimos diez años y cuentan con aire acondicionado. Además, la C, la D y la H tienen instalado el sistema Communications-Based Train Control (CBTC), que mejor a la seguridad y permite hacer más eficiente la operación.

"CBTC es un sistema de última generación, cuya tecnología es adoptada por los subtes más modernos del mundo. Trabaja mediante la comunicación entre formaciones permitiendo el máximo acercamiento de forma segura y reduciendo el intervalo al mínimo posible", explicaron desde el Gobierno porteño. Los nuevos trenes tienen ese equipamiento.

En la línea B corren trenes con coches Mitsubishi, de sesenta años de antigüedad promedio. El plan original era reemplazarlos con 16 formaciones nuevas. Pero se sumó el recambio de los CAF 6000, adquiridos usados al Metro de Madrid, con una antigüedad superior a los veinte años.

Cuando surgen problemas y crecen las quejas de los usuarios, los gremios reclaman por la falta de trenes. Dicen que por momentos hay menos formaciones por fallas técnicas y que la antigüedad causa desperfectos con más frecuencia. Desde la Ciudad sostienen que "al estandarizar el material rodante mejorará la operatividad y el servicio y agilizará los procesos de mantenimiento".

clarin#ramiro.correia.martins@g



clarin#ramiro.correia.martins@gi

### Hay un solo camino, la educación

### Noble Grupo Clarín



### Los desafíos para aprovechar la tecnología en las escuelas del país

Para el autor, debe haber más colegios conectados, docentes capacitados en el uso de inteligencia artificial y una regulación inteligente de los celulares.

Manuel Alvarez Trongé Presidente de Educar 2050

Las nuevas tecnologías han transformado profundamente la educación. Las computadoras, Internet, la conectividad, la enseñanza a distancia, la distribución de dispositivos a estudiantes, los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial
(IA) y Chat GPT, han sido y son algunos de los protagonistas de un
cambio innegable. En Argentina, el
desafío urgente es aprovechar esta oportunidad, para mejorar los
frustrantes resultados de aprendizaje y de equidad educativa en todo
su territorio. Qué supone este reto:

1) Conectividad: Argentina no tiene a la totalidad de sus escuelas conectadas y los planes al respecto (y los que contemplaban entregas de computadoras como Conectar Igualdad o Juana Manso), no han cumplido con los objetivos planteados y se han discontinuado. Según una última investigación (TN Julio 2024, con solicitud de acceso a información pública), hay 8.000 escuelas públicas sin conexión a Internet lo que supone 1,2 millones de estudiantes desconectados. Pero el problema es mayor: existen ex-



En el aula. La tecnología, protagonista de un cambio innegable

tensas áreas en el norte y sur del país y amplias zonas rurales sin conectividad o muy baja calidad de acceso, problema que supone miles de escuelas y millones de alumnos (cerca de un 40%) sin los medios adecuados para el aprendizaje del Siglo XXI (Cámara de Internet CA-BASE "Conectividad en Argentina" 2023 y el Informe de ACIJ y Amnistía internacional Argentina 2023).

2) Propuesta pedagógica y buen uso de la IA. Quizás más importante que la conexión es que los docentes aprendan **cómo utilizar las enormes ventajas de las tecnologías para educar mejor.** La formación docente continua en este aspecto es crucial. La IA es la gran estrella. Proporciona herramientas extraordi-

narias que tienen, entre otras, el po tencial de personalizar la educa ción. A través del análisis de datos se puede identificar contenidos adaptados a las necesidades individuales. Esto es especialmente relevante en un país como Argentina con enormes diferencias socioeconómicas. Sistemas, como los tutores virtuales y el Chat GPT, permi ten acceder a recursos educativos las 24 horas del día, potenciando el aprendizaje que debe ser guiado por el docente formado (ver UNESCO, 2022 Artificial Intelligence in Education; BID & HOLON Diciembre 2021 Tecnología Educativa en América Latinay BANCO MUNDIAL junto al BID, 2024: capítulo 3: El Aprendizaje digital en las escuelas de Amé rica Latina de Learning can't wait).

3) El uso de teléfonos inteligentes en el aula. El tema ha dado lugar a debate. Por un lado, los celulares son herramientas poderosas para el aprendizaje y más en un país donde el uso de datos móviles brinda acceso a Internet a aquellos que no lo tienen. Aplicaciones, plataformas de aprendizaje y recursos como diccionarios o el revolucionario Chat GPT están al alcance de cada estudiante con un celular. Su acceso instantáneo a la información,

cuando se integra de manera estratégica, puede aumentar el interés y colaboración entre estudiantes. Por otro lado, **los riesgos**: las distracciones, el acceso a contenidos inapropiados, juegos, apuestas y el ciberacoso son problemas reales que se debe enfrentar con enseñanza de criterio y también con herramientas tecnológicas que impidan el uso inadecuado. Este dilema ha llevado a distintos expertos a recomendar, no la prohibición, sino uma regulación inteligente que contemple a las familias, empodere a las escuelas y forme a los docentes.

En definitiva, estos desafíos son solo la punta del iceberg. El éxito del desarrollo tecnológico educativo dependerá, en gran medida, de mantener el financiamiento para este fin y que se invierta en la formación continua de los docentes en competencias digitales para aprovechar las extraordinarias oportunidades que ofrece el desarrollo tecnológico para el aprendizaje.

nológico para el aprendizaje. En una visita reciente que hicimos desde Educar 2050 a Singapur, país que es hoy el número 1 en las evalua ciones internacionales educativas (v fue hace 50 años, una nación muy pobre y subdesarrollada), uno de sus referentes máximos, Pak Tee Ng, nos dijo: "El secreto está en nunca dejar de invertir en educación, aun en épocas de crisis económicas. Se debe formar a los maestros, en tecnología y en nuevas formas de aprendizaje, e invertir en ellos porque son los ga rantes de la Nación. En el futuro, la sociedad no se va enorgullecer de ha-ber sido enseñado por la IA (que ayudará y mucho), sino por la inteligen cia de un buen maestro que liderará, humanamente, el proceso educativo". Esto también es tecnología pa-

### El vals deseable de los alumnos con ChatGPT

### Opinión

### Fabio Tarasow

Coordinador PENT FLACSO Argentina

En noviembre de 2022, la irrupción de ChatGPT puso a la inteligencia artificial en el centro de la imagen. Lo que hasta entonces parecía una utopia romántica, ahora estaba al alcance de la mano. Cada vez que alguien compartía una experiencia nueva, la emoción crecía, igual que las discusiones sobre su potencial (positivo o negativo). Y es que, ¿quién no se sorprende al recibir una respuesta rápida y coherente de una máquina? Nos da la impresión que realmente piensa y razona. Podes pedirle que escriba un poema, resuma un texto, traduzca un párrafo, y todo lo hace con una eficiencia asombrosa. Pero esto no significa que la IA nos haga irrelevantes. Al fin y al cabo, lo que lla

mamos inteligencia artificial está lejos de ser una inteligencia real. No piensa ni razona; es solo un algoritmo que trabaja con probabilidades. Y aunque lo hace bastante bien, la intervención humana sigue siendo imprescindible.

La gran pregunta que ha estado rondando desde entonces, especialmente entre docentes y directivos, es: "¿Qué hacemos ahora?"; la IA nos obliga a enfrentarnos a verdades incómodas sobre nuestro sistema educativo. Nos hace cuestionar hacia dónde deberíamos dirigir nuestros esfuerzos, si estamos preparados para este cambio, qué es lo qué vale la pena y es importante enseñar y qué habilidades debemos desarrollar en las nuevas generaciones entre otras.

Así que, ¿cómo integramos la IA en la educación? Desde el punto de vista de los estudiantes, es fundamental generar las oportunidades

para que se conviertan en líderes de la IA, no en simples consumido res pasivos. Imaginemos un aula donde los estudiantes no usan la IA para hacer tareas más rápido y de manera automática, sino que pueden apalancarse en ella para resolver problemas compleios, explorar temas en profundidad y desarrollar habilidades críticas. La idea es que aprendan a interactuar con ella de manera inteligentemente humana: saber qué preguntar resulta tan importante, como poder evaluar las respuestas que recibe y volver a preguntar para complejizar la tarea. Es lo que llamo **el vals GPT.** Los alum-nos van y vienen...Les piden algo a la IA y ese producto que reciben es el punto de inicio para que se pongan a trabajar para que "amasen las ideas" y que pongan en juego diferentes habilidades cognitivas. De nuevo, no se trata de que la IA les haga las tareas, sino de que los alumnos la usen para potenciar sus capacidades. Es así que pueden dejar de ser sólo consumidores y convertirse en los líderes de la IA

Para los docentes, la situación es un poco más compleja. Hay una coriente que sugiere que la IA podría reemplazarlos, revitalizando la fantasía de la "máquina de enseñar" capaz de adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Pero aprender no es solo acumular bloques de contenido, y enseñar no es simplemente presentar esos bloques de manera precisa. El uso de la IA no va por allí aunque la reducción de costos, la eficiencia, y la objetividad son palabras con alto poder de seducción.

Por el contrario, podemos ver a la IA como una herramienta que enriquece y empodera a los docentes. El campeón de ajedrez Garry Kasparov hablaba de los "centauros", seres mitad humanos, mitad máquinas, que combinan lo mejor de ambos

mundos. De manera similar, los docentes pueden usar la IA para diseñar mejores experiencias de aprendizaje, que despierten en los alumnos la curiosidad y el entusiasmo por aprender que es el verdadero motor del aprendizaje. La IA es un par, un copiloto con quien dialogar y en ese diálogo mejorar su tarea

en ese diálogo mejorar su tarea.
En definitiva, el objetivo es aprovechar la IA como un aliado, no como un atajo. La clave es assumir que los estudiantes la van a usar y adaptar nuestras consignas para que puedan hacerlo de manera crítica, y no perseguir fantasías de detectores de IA. Queremos que la usen, si, pero también queremos que esa respuesta que reciben sea el punto de partida para un trabajo más profundo. Es en este ir y venir donde se pueden generar aprendizajes valiosos. Aprendizajes que, como dice Meli Furman, "hacen brillar los ojos y se expandan los horizontes".

clarin#ramiro.correia.martins@g

CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sociedad 39

### La pericia a la mujer que denunció abuso favorece a los rugbiers

Psicólogos y psiquiatras del Ministerio Público hablan de un "relato incoherente, poco creíble y manipulado".



Paso adelante. Rafael Cúneo Libarona, abogado defensor de Hugo Auradou y Oscar Jegou. MARCELO CARROLL

MENDOZA. CORRESPONSAL Roxana Badaloni mendoza@clarin.com

El fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Mendoza, Darío Nora, recibió el informe pericial de la mujer de 39 años que denunció por violación a los rugbiers franceses Hugo Auradou (21) y Oscar Jegou (21), quienes recuperaron su libertad y volvieron a su país, pero siguen siendo investigados por presunto abuso sexual con acceso carnal agravado.

La pericia a la denunciante, identificada como S.L., coincide con otras pruebas de la investigación, en base a audios que ella envió a una amiga y los relatos de testigos.

La pericia psicológica del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de Francisco Izura y el psiquiatra Leandro Fabián Silvestre. Los peritos de la querella fueron Bibiana Moya e Irene Assof. Por la defensa, Agustín Agasso y Carlos Messina.

Las dos entrevistas forenses se realizaron el 13 de agosto. La denunciante fue convocada otras tres veces, pero no se presentó argumentando problemas de salud. El documento señala: "su relato

El documento señala: "su relato presenta características que dan cuenta de una acomodación como modo de justificar su participación voluntaria en los hechos que se denuncian tornándose por momentos incoherente y poco sustentable desde el punto de vista lógico, ya que se suman detalles que lo vuelven inverosimil y no confiable".

Los psicólogos y psiquiatras entienden que la denunciante hizo un relato manipulado: "se advierten contradicciones entre partes de la narración, descripciones vagas y omisiones voluntarias".

Sobre el momento en que le consultaron e hicieron escuchar los mensajes de WhatsApp que compartió con la amiga que la acompañó al boliche cuando conoció a uno de los rugbiers y aceptó ir al hotel, los forenses describen: "se muestra evitativa aduciendo que se acuerda muy poco, pero reconoce la humillación y vergüenza que la invade frente a lo expresado en mensajes de voz esgrimiendo argumentos pueriles como forma de justificar los mismos". El relato de la denunciante "no reúne criterios de credibilidad ni validez".

En cuanto a su comportamiento frente a la denuncia, "se observó una tendencia a mostrar una imagen positiva de sí misma apelando al ejercicio de su constante rol materno, como modo de presentar un aspecto valorado de sí intentando conmover a los entrevistadores"

Sobre la declaración de testigos y personas de su entorno observan: "se detectó una permeabilidad a los dichos externos, por ejemplo de su amiga y de su madre, a los efectos de su relato en otras personas cercanas, como su padre. Todo esto habría ido configurando una forma de posicionarse frente a los hechos sucedidos y de vivenciarlos apelando a una narrativa en la que aparece como víctima y, los denunciados, como victimarjos".

"El discurso sufre, en virtud de lo antes dicho, una manipulación, que tiene como finalidad reforzar el rol de cada uno de los participantes en los hechos denunciados. asumiendo ella un lugar pasivo frente al avance de los agresores. que eran, en su versión, los responsables del sometimiento, la violencia y los abusos. Lo **ganancial** en este caso, es quedar desvinculada de cualquier responsabilidad que la involucre en lo acontecido, exaltando una imagen de mujer humillada, maltratada v sometida v negando su participación voluntaria en los hechos de contenido sexual que pretende denunciar".

Araudou y Jegou declararon que nunca hubo un "no" en la relación con la denunciante. Los audios que ella envió a una amiga, que la acompañó al boliche Wabi después del supuesto ataque, confirmarían la versión de los deportistas.

la versión de los deportistas.
En el primer mensaje que envió a la amiga con la que fue al boliche, la denunciante dice que no la espere porque se había ido con un rugbier que conoció. "No cuentes commigo", le avisa. El intercambio de mensajes siguió a la mañana siguiente, tras el encuentro sexual.

"Loca, gracias por todo. Conocí a un rugbier francés, altísimo el chabón, ne lindo (ríe). Y llegué a mi casa a las 9 de la mañana. Te debo la vida, me hiciste re el aguante de dejarme acá con la S. (en referencia a su hija) en mi casa, siempre la misma historia, la vez que salgo aproveché. Me cagó a palos, me agarró del cachete y me ha dejado unos machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguñones en la espalda. No sabés, tremendo el pendeiito", se escucha en el audio."

En otro mensaje, la mujer remarca las características físicas de Auradou ("tremendo el morocho, unos ojos"), da detalles del encuentro íntimo y también describe las lesiones que le quedaron: "me tuve que tomar un diclofenac".

En una última comunicación, la amiga le pregunta si era "el grandote" y le cuenta que ella se quedó

### La defensa pedirá el sobreseimiento de los deportistas franceses.

"hablando con el rubio, pero era un pendejito", por Jegou. Sobre las lesiones le advierte: "igual depende de lo que quiere cada uno, pero tenés que tener cuidado con eso".

El defensor de los rugbiers, Rafael Cúneo Libarona, adelantó que pedirá el sobreseimiento de los jugadores, que están en Francia. "No queda ninguna pericia pendiente, este resultado de la pericia psiquiátrica (del 24 de septiembre) es fundamental para conseguir la absolución y que también los fiscales pidan el sobreseimiento de los acusados", afirmó el abogado.

### Un hombre violó la perimetral y su ex pareja lo mató de un tiro

MISIONES. CORRESPONSAL Ernesto Azarkevich misiones@clarin.com

Un hombre que violó una perimetral impuesta por una jueza de Familia, Niñaz y Adolescencia fue asesinado de un tiro en el pecho por su ex pareja. El hecho ocurrió en el barrio Aeropuerto de Paso de los Libres, en Corrientes.

El crimen se registró el lunes cer-

ca de las 9, cuando Roberto Viana (38) llegó hasta la casa de Beatriz Álvarez (49), de quien estaba separado desde hacía tres semanas. Tenían tres hijos, que estaban en la casa cuando ocurrió el crimen. Fuentes judiciales dijeron que la

Fuentes judiciales dijeron que la mujer había comunicado el fin de la relación de pareja ante la Policía. Por eso intervino la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia, Marta Rut Legarreta, quien dispuso una perimetral como medida de protección para Álvarez y sus hijos de entre Il y 17 años. En la audiencia, la mujer habló de relación conflictiva, pero no denunció violencia de género ni algún delito de tipo sexual.

Legarreta le fijó una perimetral de 200 metros a Viana, medida que el hombre rompió el lunes a la mañana. La situación generó una fuerte discusión entre ambos, hasta que la mujer ingresó a la casa y salió con un **rifle de aire comprimido** modificado a calibre 22 para exigir a su ex pareja que abandonara el lugar. El arma se disparó y el proyectil impactó en el pecho de Viana, que cayó gravemente herido.

Alvarez alertó a la Policía y el hombre alcanzó a ser trasladado al hospital San José, donde ingresó sin signos vitales, según el informe de los médicos. En el lugar trabajaron peritos de la Policía de Corrientes y la fiscal Daniela Di Tomaso, que ordenó detener a la mujer. Además secuestraron el arma de la agresora. Resta establecer desde qué distancia hizo el disparo.

Según trascendió, algunos vecinos del barrio Aeropuerto no alcanzaron a escuchar la discusión entre Viana y Álvarez, pero sí la detonación, ya que la mayoría de las casas están alejadas por tratarse de una zona semirrural.

una zona semirrural.
En los próximos días se realizará la audiencia de imputación por
el delito de homicidio agravado
por la relación de pareja y se ordenarían medidas de prueba, entre ellas una Cámara Gesell a los menores para establecer si la mujer sufría violencia de género. En un primer momento, la Policía señaló
que Viana tenía una denuncia por
abuso sexual de una hijastra, pero
la Fiscalía informó que en el sistema de antecedentes no figuraba
ninguna causa penal al respecto.

clarin#ramiro.correia.martins@gr

### **Deportes**

### **Una obsesión Millonaria**



A su regreso, Gallardo reforzó el plantel con jerarquía y tiene un poder defensivo necesario. El peso de la localía se hace sentir en un Monumental lleno. La Copa es una "política de Estado".

### Maximiliano Benozzi

mbenozzi@clarin.com

River vivió una semana perfecta con victoria en el Superclásico ante Boca, en la Bombonera, y el pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores. Por eso en Núñez hay una esperanza muy grande por alcanzar la gloria. El equipo de Marcelo Gallardo está **a tres partidos** del título y la ilusión está encendida. Y si bien en el juego hav cosas por mejorar y potenciar, hay cinca razones que a River lo invitan a soñar con ganar la quinta Copa Libertadores de su historia.

1) Marcelo Gallardo. Es, sin lugar a dudas, la primera razón. A casi dos meses de su regreso, el *Muñeco* cambió la energía y le devolvió el **espíritu al plantel**. Con su aura, volvió a transformar a River en un equipo copero, tal como sucedió en su primer ciclo. Le dio seguridad y confianza. También una capacidad de resistencia y combate para cuando el juego no fluye, cuestio-nes esenciales en el certamen continental. Y está obteniendo un gran

compromiso de los futbolistas

En los resultados, es letal, Ganó tres de los cuatro partidos que disputó por la Copa, el otro lo empató y ya es uno de los cuatro mejores de América. **Es el técnico que más** veces llegó con un mismo equipo a esa instancia. Y es un especialista del mano a mano: de los 80 que dis-putó, ganó 62. Es decir que tiene el 77 por ciento de efectividad. Su vuelta modificó el escenario

Lo sintetizó muy bien Nacho Fernández, quien expresó: "Gallardo nos dio un golpe de energía. No so lo a los jugadores sino a la gente y al club. Lo anímico es muy impor tante. Tener a Marcelo acá es algo muy lindo. Hay que disfrutarlo".

2) El plantel. River cuenta con un plantel destacado y de jerarquía, que está listo y preparado para desafiar a los brasileños y tratar de cortar la hegemonía del país vecino en la Copa Libertadores, la cual vie-nen ganando desde 2019, cuando Flamengo derrotó al equipo de Núñez en la final en Lima. Dos veces el *Mengao* (2019 y 2022), otras dos Palmeiras (2020 y 2021) y una Fluminense (2023) tiñeron de verdeamarelo el último lustro. Pero River quiere cortar esa racha

Para ello cuenta con una plantilla que reúne a tres campeones del mundo (Armani, Pezzella y Acuña), a medio equipo titular de Selección (a los tres mencionados se

### **EL RIVAL ES MINEIRO**

ida de su semifinal en Belo Horizonte. Atlético Mineiro le ganó 2-0 a Fluminense y levantó el 0-1 de la ida. A los 7 minutos el arquero Fabio le atajó un penal a Hulk. Mineiro sintió el golpe. Casi al final de la primera parte se lesionó Bernard y entró Deyverson, que sería decisivo con sus goles. El primero de cabeza a los 5 del com to y el segundo, de zurda a los 43. Así que River se eliminará con el equipo de Gabriel Milito.

Botafogo le ganó 5-4 por pena les a San Pablo en el Morumbi. Con goles de cabeza de Thiago Almada y Jonathan Calleri hab empatado 1-1 el tiempo regular.

suman el chileno Paulo Díaz y el colombiano Miguel Boria, v también se puede contar a Fabricio Bustos v Maxi Meza, quienes formaron parte de la Selección argen-tina, Incluso Meza jugó el Mundial de Rusia 2018.

En el banco también hay seleccionados como Nicolás Fonseca y Agustín Sant'Anna en Uruguay y Adam Bareiro en Paraguay. A su vez, están Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Santiago Simón, quienes son citados a las selecciones argentinas juveniles. Y cuenta con futbolistas de calidad como Nacho Fernández y Manuel Lanzini, quien de a poco empieza a recuperarse. Con las incorporaciones de Pezzella, Acuña, Bustos y Meza, Gallardo le dio un salto de calidad al plantel millonario.

3) La defensa. Si de jerarquía se habla, Gallardo hizo bien el diagnóstico para notar que en la última línea faltaba categoría. Por eso no fue de extrañarse que tres de los cuatro refuerzos que trajo havan sido para conformar una defensa de calidad. Los números lo avalan. Tras las llegadas de Bustos, Pezzella

y Acuña, a River apenas le convirtieron 5 goles. Con el Muñeco en el banco, **el equipo lleva 10 partidos** sin derrotas y en la mitad de esos encuentros no le hicieron goles Dicen que los equipos se arman de atrás para adelante. Y ese concepto es fundamental en la Copa Libertadores, en la que es clave contar con una defensa fuerte para lograr que la valla esté lo menos vencida posible. **Lo sabe Gallardo y por eso** econstruyó a River desde la for taleza defensiva.

En esa línea se sostuvo en la serie con Colo-Colo para lograr el pasaje a las semifinales. Bustos es un tractor, Pezzella tiene un timming para manejar cada situación con mucho estilo y anticiparse a cada jugada y Acuña es un toro, va al frente, pone el cuerpo con mucha firmeza y también juega. Paulo Dí-az, cuando no se distrae, también se destaca. Y es más: hasta creció con González Pirez, quien hizo pasar inadvertido al chileno, que se perdió la vuelta con Colo-Colo por

estar suspendido.

4) El Monumental. El estadio parece inexpugnable. River lleva nue-

SUPERLUBRICANTE
MULTIUS O
MARROSOL

ve partidos consecutivos ganados por la Copa Libertadores en Udaondo y Figueroa Alcorta y es récord para el club. En la actual edición acumula cinco criunfos seguidos y tanto la semifinal, como -en caso de llegar-la final las definirá allí. Y de local se hace fuerte. No solo por la confianza que tienen los jugadores en su casa. También porque encuentra en el campo de juego, de última generación, un aliado, por la velocidad que le da al juego y, por otra parte, por la gente.

Los hinchas de River, cuando los 85 mil están en sintonía gritando, cantando y saltando, pro vocan un temblor que genera impacto en los rivales, según lo han manifestado varios jugado res de equipos rivales, sobre todo los extranjeros. Con las modificaciones de las tribunas por las nuevas obras, las populares quedaron abajo, casi pegadas al terreno de juego, y eso generó un cambio en la acústica del es tadio, que resuena mucho más. Además, no hay estadio en Sudamérica que tenga tanta capa cidad. En el remodelado Monumental ahora entran 85 mil personas. Y cuando empujan. le dan un plus al equipo.

5) La obsesión por la Copa Libertadores. Si bien hubo otros momentos en la historia del club en el que la Copa fue prioridad, en ningún otro el torneo continental tuvo tanta fijación como en le del ciclo de Gallardo como entrenador y Enzo Francescoli como manager, quien cuando volvió al club como jugador se enfocó en levantar torfoeo y lo consiguió en 1996.

### Lleva nueve partidos seguidos ganados de local en la Copa.

En ese plantel también estuvo el *Muñeco*, a quien siempre le quedó la espina de no haber podido conseguir más Libertadores como futbolista, teniendo en cuenta los grandes equipos que tuvo River en los '90. Entonces como técnico se puso esa meta. Y para él la Copa siempre estará por delante.

También para el club, que la toma como una "política de Estado". En su primer ciclo como entrenador, el *Muñeco* obtuvo dos, en 2015 y en 2018, y se quedó en las puertas de una terce-ra, en 2019. Ahora tratará de ir por otra más. **Desde su vuelta, el foco principal está en la Libertadores.** Tanto él como la dirigencia, los jugadores y los hinchas desean obtener la quinta Copa. Y cada parte hace lo suyo para empujar e intentar que el deseo se haga realidad. ■

Leandro González Pirez, la figura de River ante Colo-Colo, creció desde la vuelta de Gallardo y se anima a creer.

### "Sentimos que podemos pelear y para salir campeón hay que ganarles a todos"



Maximiliano Benozzi mbenozzi@clarin.com

arcelo Gallardo no sólo cambió la energía en Rivei desde su regreso También les dio mucha confianza a los jugadores y está recuperando a varios futbolistas que estaban bajos futbolística v anímicamente. Uno de ellos es Leandro González Pirez, quien al igual que el equipo tuvo una semana mágica. Había sido uno de los puntos altos en la Bombonera y ante Colo-Colo fue, según **Clarín**, la figura. Se destacó en una defensa que tuvo un gran partido y el desempeño de la última línea fue clave para que el equipo del *Muñeco* pueda sostener el marcador para pasar de ronda. "Para ganar la Copa tenés que estar al cien por ciento en lo defensivo. Cuantas menos ventajas en defensa das, más chances tenés de pasar las series", afirmó el defensor de 32 años en diálogo con este diario.

#### -Leandro, venís de dos partidos importantes en alto nivel. ¿Sentís que estás pasando tu mejor momento?

-Yo trato de mantener la misma postura siempre. Entreno al máximo, trato de ser lo más positivo posible y cuando me toca jugar doy lo mejor. A veces sale, otras no, pero siempre con positivismo y mentalidad para el bien del equipo.

### -¿Con Pezzella se sienten más seguros en la defensa? Desde que llegó les dio un salto de calidad...

-Si, sin dudas. Y con Germán en lo personal tenemos una relación de muchos años, jugamos mucho juntos de chicos, mantuvimos la amistad y que nos hayamos reencontrado ahora en River lo disfruto mucho porque es un gran jugador, de jerarquía, que consiguió muchas cosas con la Selección. Después venimos haciendo un buen trabajo en defensa, pero no tenemos que relajarnos y hay que seguir trabajando para mantener la regularidad.

Incluso a Armani se lo ve con más confianza y seguridad. Hasta se animó a gambetear a Vidal...



Con la banda roja. Leandro González Pirez besa la camiseta de River para festejar la clasificación

### Las frases de Gallardo



Completamos una semana redonda, con un clásico en el medio. Es una sensación muy linda de felicidad".

-Si, ja, ja. En ese momento dije: "Está loco". Porque no es habitual en él. Nos quedamos medio congelados en el momento, sin saber para dónde salir, pero fue muy lindo cuando hizo pasar de largo a Vidal. Franco es un histórico. Es increíble lo que consiguió tanto con esta camiseta como con la Selección. Es un arquero de la putísima madre y me pone muy contento que se anime a hacer estas cosas.

### -¿Qué cambió desde la llegada de Gallardo?

-Cambiamos las intensidades. Se ve un equipo físicamente preparado. Tratamos de adaptarnos rápido a Marcelo, a su idea, a su filosofía, a su idiosincrasia y de a poco se está viendo el equipo que él quiere y mientras tanto tenemos que ir consiguiendo los objetivos que se avecinan.



Esta semana mágica se debe al compromiso del grupo. No nos conformamos y queremos crecer".

### -¿Enfrentar a un equipo brasileño es un desafío aparte?

-Desafio son todos los equipos en la Copa. Nadie te regala nada. Colo-Colo nos hizo un gran partido. Para estar en estas instancias de Libertadores tenés que tener algo. Entonces todos los partidos son difíciles y hay que encararlos de la mejor manera. Si querés ser campeón le tenés que ganar a todos y esperemos que lo podamos hacer de la mejor manera para pasar a la final.

### -¿Se les complicó más de la cuen ta el partido con Colo-Colo?

-En el segundo tiempo bajamos un poco la intensidad, quizás por el desgaste emocional de jugar cuartos de final de la Copa, de venir de un Superclásico. Pero con carácter y personalidad lo sacamos ade-



Estuve un año sin trabajar y me sentí bien. Ahora estoy de vuelta en River, donde siento que pertenezco".

lante. Después es lógico que en esta instancia los equipos no te regalen espacios y no te den ventajas. Tenés que saber jugarlo, tener claro cuándo defender, cuándo atacar, cuándo hacer una pausa en medio del partido y bajar las pulsaciones...

### -¿Haber tenido una semana brillante como la que tuvieron les da más confianza?

-Los objetivos eran ir a ganar a la Bombonera y pasar en la Copa. Planteamos y trabajamos cada partido.

### -¿Ahora son candidatos a ganar la Copa?

-Sentimos internamente que podemos pelear por la Copa. Es nuestro principal objetivo, pero ahora debemos pensar en Talleres, nuestro próximo rival. ■ 42 Deportes CLARIN-JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### Copa Sudamericana

# Hazaña de Lanús en Colombia y pasaje a semifinal por los penales

Tras el 0-0 en la Fortaleza, anoche aguantó el 1-1 en Medellín y luego fue más efectivo en la dramática serie de los 12 pasos que necesitó 14 disparos.

### Análisis

#### MEDELLIN, COLOMBIA, ESPECIAL

Lanús le ganó por penales 6-5 a Independiente Medellín, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana donde enfrentará a Cruzeiro o Libertad.

Se plantó de igual a igual Lanús en el Atanasio Girardot y tal vez eso sorprendió a los locales porque los argentinos lejos estuvieron de meterse atrás y apostar a las contras. Los comandados por Ricardo Zielinski intentaron ser protagonistas, tal como ocurrió en el empate sin goles de la ida. El ofensivo 4-2-3-1 ya era un claro mensaje del Ruso.

Manejaron más la pelota los locales, es verdad. Pero no lograron inquietar a Nahuel Losada. La más clara fue un disparo lejano de Homer Martínez que el arquero mandó al córner. Eduardo Salvio anotó de cabeza a los 26 minutos, pero se lo anularon por fuera de juego. Estaba unos centímetros adelantado. Era, al cabo, el tercer tanto no convalidado de la serie. Lo bueno fue que instantes después y luego de otro cabezazo del *Toto*, el defensor Daniel Londoño se chocó la pelota adentro del área chica y puso el 1



**Locura granate.** Aguantó de visitante en Medellín y fue más preciso en la definición por penales. AFF

0 para los visitantes.

En el complemento, Restrepo movió el banco e Independiente mostró otra cara. Jimer Fory -que metió un patadón que debió ser revisado por el VAR por posible expulsión-desbordó por izquierda y el ingresado Mander García puso el 1-1. El mismo jugador tuvo otra clara segundos después, pero Losada la mandó al córner.

Le quedó aguantar a Lanús, que

se quedó sin piernas para buscar más. Sobre el final casi lo gana Marcelino Moreno, pero su remate tocó en el lado de afuera de la red.

Después, llegarían los penales y la alegría para los argentinos. ■

### Independiente Medellin 1 (5)

25 Eder Chaux 6 Jherson Mosquera 2 Leyser Chaverra

23 Fainer Torijano 13 Daniel Londoño 17 Jimer Fory

14 Baldomero Perlaza 18 Homer Martínez 15 Jaime Alvarado 27 Brayan Léon

15 Jaime Alvarado
27 Brayan Léon
9 Luis Sandoval

DT: Alejandro Restrepo

2 Ezequiel Muñoz 22 Julio Soler 23 Nery Domínguez 15 Raúl Loaiza 21 Eduardo Salvio 10 Marcelino Moreno 32 Ramiro Carrera 9 Walter Bou

26 Nahuel Losada

5 Carlos Izqu

Alejandro Restrepo DT: Ricardo Zielinsk
LIFICACIÓN DEL PARTIDO: Bue

#### En detalle

Cancha: Atanasio Girardot. Goles: PT, 40m
Daniel Londoño (en contra): ST, 16m
Mender Garcia. Cambios: ST, Garcia por
Alvarado, Chaverra por Londoño, Felipe
Peña por Loalaz. 27m Pérez por
Dominguez, 37m Lima por Martínez, 40m
Torres por Carrera y 45m Aja por Torijano.
Amonestados: Fory, Londoño, León,
Acosta, Peña y Moreno. Penales: en Lanús
metieron Bou, Salvio, Soler, Peña, Torres y
Moreno y solo erró Izquierdoz; en
Independiente fallaron Lima y Mosquera.

#### LOS OTROS PARTIDOS

### Corinthians mira hacia Avellaneda y se define el último semifinalista

Lanús conocerá hoy a su rival de semifinales cuando Cruzeiro reciba a Libertad tras haber ganado 2-0 en Asunción. En tanto, Corinthians espera por Racing o Paranaense ya que el martes por la noche logró el pase a semifinales al ganarle de local 3-0 a Fortaleza tras el triunfo de visitante por 2-0.

### Racing se juega el boleto y algo más ante Paranaense

Hay que dar vuelta el 0-1 de la ida en Curitiba. Racing tiene claro o que debe haber ante Athletico Paranaense en el Cilindro si quiere lograr el pasea la semifinal que ya tiene a uno de los protagonistas (ver aparte) y espera por la decisión en Avellaneda. El empate les alcanza a los brasileños. Una victoria de la Academia por un gol lleva a los penales. Para pasar directo necesita una luz de dos goles. No será fácil la noche para los de Costas cuya continuidad estará en duda si Racing es eliminado.

Paranaense llega con una historia muy particular. Luego de ganar en la ida el Furacao empató 0-0 con Criciuma por el Brasileirao, sumó siete partidos sin triunfos y se hundió al decimotercer puesto. Le costó el puesto al técnico uruguayo Martin Varini y la rápida sustitución por Luis González, que debutará esta noche.

Lucho González marcó época como jugador de Paranaense y es declarado hincha de Racing aunque en Argentina nunca jugó con la blanquiceleste pero tuvo más de 40 partidos con la Selección.

Lucho fue jugador del Paranaense de 2016 a 2021 obteniendo dos Copas Sudamericana (2018 y 2021) y una Copa de Brasil (2019), entre otros logros. Desde esta noche será el cuarto entrenador del equipo de Curitiba esta temporada.



Lucho. Ex jugador de Huracán y River, flamante DT de Paranaense.

Racing sale a la cancha a pelear con su irregularidad. En el torneo local le ganó el clásico a Boca y después perdió dos partidos seguidos, alejándose de la pelea por la punta de la Liga. En la Sudamericana viene eliminar en octavos a Huachipato con un global de 8-1.

Costas no definió el equipo pero sería el mismo de ida ya que en la caída ante Talleres guardó a los titulares. Solo hay una duda, la vuelta de Gabriel Rojas en lugar de Facun-

# Racing Athletico Paranaense Gabriel Arias Mycael Erick Santiago Coa: Erick Santiago Coa: Maigue Rocha Santiago Coa: Maigue Rocha Santiago Coa: Gastón Martiena Juan Nardoni Agustin Almendra Gabriel Rojas Johan Carbonero Maximiliano Salas Adrásin Martinez DT: Gustavo Costas DT: Gustavo Costas DT: Luis Gonzalez Canchas: Pacainar

Arbitro: Andrés Rojas (Colombia)



El adversario tiene en duda al argentino Bruno Zapelli i esionado en el partido de ida y ausente el domingo frente a Criciuma. En octavos, el equipo brasileño eliminó a Belgrano ganando los dos partidos, 2-1 de local y 2-0 en Córdoba.

clarin#ramiro.correia.martins@gr

CLARIN - JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 43 **Deportes** 

### **Fútbol local**







Dos. Fernández ya dijo que se irá.



Y tres. Merentiel no convierte, PRENSA BOCA

#### REVUELO EN LAS REDES

La FIFA se rectificó y reconoció los dos títulos de campeón del mundo

La semana pareció que no podía empeorar para Boca tras la derrota en el Superclásico y la clasifi-cación de River a las semifinales de la Cona Libertadores, Pero otra bomba cayó desde Zurich: la FIFA publicó un artículo en el que si bien reconocía las Copas Inter continentales de 2000 y 2003, no distinguía a Boca como campeón del mundo. Tampoco a los gana-dores de las ediciones de 2001, 2002 y 2004. Hubo revuelo en las redes sociales. Y horas más tarde llegó la rectificación no sólo con el equipo argentino.

### Martínez ya piensa en Belgrano sin tres pesados en el equipo

El entrenador realizó la práctica y con miras al partido en Córdoba sacó a Rojo, "Pol" Fernández y Merentiel.

Maximiliano Uría muria@clarin.com

La noticia de la práctica matutina de Boca fue que Diego Martínez analiza patear el tablero al sacar del

equipo a Marcos Rojo, Guillermo ernández y Miguel Merentiel, tres futbolistas experimentados que jugaron mucho a lo largo del ciclo del cuestionado entrenador y que no estarían desde el inicio en Córdoba para enfrentar a Belgrano, Pero tal vez convendría mirar un poco más allá v hacerse preguntas. Teconfió en ellos, ¿por qué Martínez prescindiría de esos caudillos para jugarse su continuidad? ¿Estará molesto el técnico con alguna ac titud de los jugadores o es una decisión meramente futbolística? ¿Habrá que buscar en la movida del DT un mensaje por elevación para el presidente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol?

Llamaría la atención si Martínez margina a Rojo, *Pol* Fernández y Merentiel porque siempre los utilizó. En los partidos más difíciles de su ciclo los tres estuvieron, al igual que Sergio Romero, sancionado por la dirigencia con dos encuentros tras el cruce con los hinchas luego del Superclásico.

Los números respaldan la sen tencia del párrafo anterior, Martínez lleva dirigidos 44 partidos en Boca v Merentiel, por ejemplo, fue titular en 37 (marcó 15 goles). Fernández, en tanto, inició en 30 opor tunidades, *Chiquito* Romero en 36 y Rojo en 17.

"Si te armaron el equipo no ten drías que dirigir más. Si vos a mí me decís que Rojo está mejor que Anselmino, vo como jugador, como compañero, me siento un boludo. No sé si Román le dijo 'ponelo' o si se lo insinuaron. Pero no, maestro, tienen que jugar los que están bien", disparó en el programa Superfutbol del canal TyC Sports, Cristian Traverso, ex futbolista de

Boca y compañero de Riquelme y de muchos de los integrantes del Conseio de Fútbol.

Claro que si algunos salen otros tendrán que entrar. Así, en la zaga central estarían Aaron Anselmino -pedido por los hinchas antes del duelo contra River- y Nicolás Figal (Cristian Lema está suspendido). Luis Advincula está en duda por un golpe y si no llega jugará Barinaga

### Pateará el tablero Martínez? ¿O habrá sido sólo una prueba?

mientras en el lateral izquierdo seguirá Lautaro Blanco. En el medio, por Fernández se podrían meter el juvenil Milton Delgado o Tomás Belmonte. Y por Merentiel, el goleador Milton Giménez o Exequiel Zeballos pelean por ser el acompañante de Cavani

¿Pateará el tablero Martínez? ¿O habrá sido sólo una prueba?

### Piatti cobrará más de 2.700.000 dólares por una vieja deuda

### San Lorenzo

San Lorenzo recibió un revés de la Justicia y deberá pagarle a Ignacio Piatti una cifra millonaria por una vieja deuda. Es que el fallo en segunda instancia fue favorable al ex volante del club a quien le rescindieron unilateralmente el contra-to en 2020 y lo condenó a abonarle 2.710.606,04 dólares, a valor MEP. Los abogados de la entidad de Boedo evalúan si apelarán o no. La disputa llevó años. Piatti, que

había llegado de la mano de Mar-

celo Tinelli a San Lorenzo a inicios de 2020 con un contrato por dos temporadas con incrementos en su salario, recibió a fines de ese mismo año el telegrama en el que se le informó que la dirigencia había roto ese vínculo.

Existía una clausula gatillo para rescindir el acuerdo, pero con un resarcimiento de 850 mil dólares. Sin embargo Piatti consideró que la cláusula no corría puesto que por la pandemia de coronavirus estaba vigente la ley que prohibía los despidos injustificados. Por ese motivo el ahora ex futbolista (se retiró a fines de 2021 tras su paso por Racing) demandó a San Lorenzo y le reclamó la totalidad de su contrato, la correspondiente doble indemnización y las multas.

El año pasado el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 47 había dictaminado una sentencia favorable a San Lorenzo que solamente debía abonar 850 mil dólares de resarcimiento más los intereses, lo que fue cancelando en cuotas. Pero Piatti apeló en ese momento a una segunda instancia y ahora la Justicia le dio a él la ra-

### A sólo 90 minutos de un partido inédito

### Independiente

Una chance de acceder a una instancia inédita. Eso es para Independiente el partido que ma-ñana jugará contra Vélez en Lanús por los cuartos de final de la Copa Argentina. Es que nunca el equipo de Avellaneda pudo superar los cuartos de final de la competencia que, ade-más de entregar un título, clasificará al campeón a la Copa Libertadores 2025.

Independiente quedó elimi-

nado seis veces en la segunda ronda, otras dos en octavos y en otras dos oportunidades logró acceder a cuartos, pero hasta ahí llegó. Si supera al conjunto quedará a sólo dos pasos de la vuelta olímpica.

Julio Vaccari probó un equipo: Rodrigo Rey; Felipe Loyola, Kevin Lomónaco, Joaquín Laso, Damián Pérez; Lucas González, Iván Marcone, David Martínez; Santiago Montiel, Gabriel Avalos y Santiago López. A su vez, esperará a Federico Vera (esguince de tobillo) hasta último momento. Si no llega el lateral, el único cambio será el ingreso de Martínez por él.■

CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 44 **Deportes** 

### **Fútbol internacional**

### Barcelona mantiene su racha y el puntaje perfecto en La Liga

Debió golear, pero apenas venció 1-0 a Getafe. El equipo catalán ganó los siete partidos disputados y les sacó cuatro puntos a Real Madrid y ocho al Bilbao.

#### BARCELONA, AGENCIAS

Séptima victoria consecutiva y puntaje ideal de Barcelona en la Li-ga, recuperando un colchón de cuatro puntos como líder d luego de ganar 1-0 al Getafe. El polaco Robert Lewandowski logró el único tanto a los 19 minutos a pesar de que sus compañeros Raphinha y Lamine Yamal buscaron en varias ocasiones el arco azulón. El otro partido, Girona y Rayo igualaron 0-0. Hoy completan Celta-Atlético de Madrid, Las Palmas-Betis y Espanyol-Villarreal.

Con pleno de victorias, el club catalán suma 21 puntos y es líder destacado, con cuatro unidades de ventaia sobre el Real Madrid, Getafe sigue hundido en puestos de descenso (19°, 4 puntos) y sigue sin co-nocer la victoria en la temporada.

En el primer partido del Barca desde la grave lesión Marc-André



r. Lewandowski, gol del triunfo y séptimo en siete partidos. AF

ter Stegen, el canterano Iñaki Peña, de 25 años, defendió como titular el arco y tuvo protagonismo con una gran atajada en los primeros compases a un cabezazo de Carles Pérez. Su homólogo en el Getafe no tuvo tanta suerte: David Soria saltó para tratar de atrapar un centro colgado por Jules Koundé, falló y ahí apareció 'Lewy' para anotar su séptimo gol del año. "A veces puede pasar" dijo el técnico Flick por el apretado triunfo pese a las numerosas ocasiones creadas.■

### Libreta de fútbol europeo

### Copa de la Liga

### Grandes y goleadores

Arsenal y Liverpool pasaron a octavos de final con goleadas mellizas: 5-1. Los Gunners a Bolton, de la Segunda División, y los Reds al West Ham. Con mayoría de juveniles Arsenal goleó con tantos de Rice, Havertz, Sterling y dos de Nwaneri. Para Liverpool ano-taron Salah y dobletes de Diogo Jota y Gapko. Mac Allister fue al banco y jugó la última media hora.



Salah. Liverpool bajó a West Ham

### Coppa Italia

### Camino a los cuartos

Luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, Sampdoria venció 6-5 por penales a Genoa y pasó a los cuartos de final. También pasó Udinese tras vencer por 3-1 a Salernitana y Cesena que le ganó 1-0 a Pisa. Hoy juegan Monza-Brescia v Napoli-Palermo, El martes. Cagliari, Sassuolo y Empoli pasaron tras vencer a Cremonese, Lecce y Torino.

Europa League

### Un grito de Icardi

Mauro Icardi convirtió el tercero de Galatasaray 3 PAOK 1 en la primera fecha del torneo con su nuevo formato. Manchester United empató 1-1 de local con Twente. Además, AZ 3 Elfborg 2: Bodo 3 Porto 2: Midtjylland 1 Hoffenhein 1; Lodogorets O Slavia Praga 2; Niza 2 Real Sociedad 1, Anderlecht 2 Ferencvarosi 1 y Dinamo Kiev 0 Lazio 3.



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 17/09/2024 HASTA EL 30/09/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS. SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINAGES, NA ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y O DESCUENTOS NA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARAL A SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS Y TENDROS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Deportes 45

### Automovilismo

# Por una sanción, Verstappen amenaza con irse antes de la F1

La FIA lo multó por decir "mierda" en una conferencia de prensa oficial y el tricampeón avisó: "Estas cosas también deciden mi futuro. Es agotador".

### Sabrina Faija

sfaija@clarin.com

Max Verstappen no gana desde el 23 de junio y fecha a fecha sufre con un auto que lejos está del rendimiento histórico del RB19 que se llevó 21 de las 22 carreras de la temporada pasada, apenas dos con Sergio Pérez al volante. Pero el todavía líder de la Fórmula 1 no puede quejarse con las palabras que quiere, tal como se lo aclaró la Federación Internacional del Automóvil (FIA) cuando lo multó con trabajo comunitario por emplear lenguaje grosero al utilizar la palabra "mierda" para referirse al funcionamiento de su Red Bull, en la conferencia de prensa previa al GP de Singapur.

Alli donde fue segundo detrás de un Lando Norris que amenaza con impedir su cuarto título, el neerlandés no culpó a los medios: identificó a su verdadero enemigo, armó conferencias de prensa paralelas y cosechó el apoyo de sus pares. Aunque también amenazó con un retiro anticipado.

"Este tipo de cosas definitivamente también deciden mi futuro, cuando no puedes ser tú mismo o tienes que lidiar con estas cosas tan ridículas. Ahora estoy en
una etapa de mi carrera en la que
no quiero estar lidiando con esto
todo el tiempo. Es realmente agotador-remarcó-. Por supuesto que
es estupendo tener éxito, pero una
vez que has conseguido ganar campeonatos y carreras, también quieres pasarla bien. Todo el mundo va
al límite, incluso los últimos de la



Pensando a futuro. Max Verstappen se molestó por una multa de la FIA y el clima se picó en la F1. REUTERS

parrilla. Si tienes que lidiar con todo este tipo de tonterías, para mí esa no es una forma de continuar en el deporte".

Las declaraciones no las dio en el salón de conferencias de Marina Bay. Red Bull decidió citar a los medios escritos acreditados al evento en su hospitality, para evitar que se repitiera la imagen del sábado, cuando el tricampeón respondió con monosílabos en la conferencia de prensa pos clasificación y luego les habló a los periodistas en el paddock, donde les confesór "Es simplemente ridiculo recibir una sanción por eso. Cuando insultas a alguien, está bas-

tante claro, pero no lo dirigí a nadie. No es la forma correcta de avanzar en nuestro deporte".

El domingo se explayó aún más: "Si no puedes ser tú mismo al máximo, entonces es mejor no hablar. Pero eso es lo que nadie quiere, porque entonces te conviertes en un robot y así no deberías actuar en el deporte. Deberías poder mostrar emociones de alguna manera. De eso se trata el automovilismo. Cualquiera en el campo, si lo tacklean, lo empujan o no está feliz con algo, o hay un momento frustrante... es bastante normal que haya algún tipo de reacción".

Quien cuenta con contrato con Red Bull hasta finales de 2028, cuando tendrá 31 años, y ya había alertado que su ambición no es retirarse en la Fl. agregó: "No sé qué tan serio se tomarán ese tipo de cosas. Todo seguirá adelante, no tengo ninguna duda. No es un problema porque la Fórmula 1 seguirá sin mí, pero tampoco es un problema para mí. Así que es lo que hay".

Lo que es seguro es que la sanción a Verstappen pareció exagerada (podría haber recibido una advertencia, por ejemplo) y sus pares lo hicieron notar. Incluso su histórico rival en su primer título, Lewis Hamilton. "Creo que es un poco una broma, para ser sincero. Esto es la cima del deporte, se cometen errores y yo desde luego no haría los trabajos de interés público. Espero que Max no lo haga", lo animó el heptacampeón inglés, a lo que Mad Max retrucó: "¡No es él el que está siendo castigado!".

el que está siendo castigado!".
Norris, gran amigo de Verstappen, primero le lanzó una broma ("Se lo merecía, lenguaje soez",
dijo) y luego se mostró en contra
de la sanción de la FIA: "Creo que
es bastante injusto, no estoy de
acuerdo con nada de eso. Ellos
pueden simplemente no reproducir las radios, así que es bastante
simple de su parte".

El escolta del campeonato agre gó: "Nosotros somos los que esta-mos en el calor del momento, bajo estrés, bajo presión, luchando, teniendo grandes accidentes. Estamos ahí afuera poniendo nuestro corazón en la línea tratando de competir. Estamos dando todo Nuestras frecuencias cardíacas están por las nubes y estamos poniendo nuestra pasión y amor. Por supuesto que habrá algunas malas palabras de nuestra parte, pero eso es solo porque estamos in-tentando dar lo mejor de nosotros y nos sentimos maltratados por la emoción cuando las cosas no salen bien".

Para Verstappen, la cuestión es más simple: "Todos maldicen. Algunas personas un poco más que otras. Yon i siquiera podría decir la palabra f (por "fuck")". Y cerró directo: "¿Qué somos? Incluso si un niño de cinco o seis años está viendo, al final maldecirá de todos modos, aunque sus padres no lo permitan. Cuando crezcan, andarán con sus amigos y maldecirán. Esto no va a cambiar nada".

Para cuando se reanude la competencia, del 18 al 20 de octubre en el Circuito de las Américas, seguramente la espuma habrá bajado pero seguirán las preguntas en el aire. ¿Están dispuestas la FIA y la Fórmula 1 a perder a su mejor piloto? ¿Está dispuesto Max Verstappen a concretar su amenaza?

# El apoyo total de los pilotos y la comprensión de los jefes de equipo

El apoyo a Max Verstappen se multiplicó en el grupo de WhatsApp de los pilotos que integran la Asociación de Pilotos de Grandes Premios. "Escribí sobre la sanción y todos casi se estaban riendo. Es muy ridículo", reveló quien corre desde los 17 años en la Fl.

El presidente del sindicato, Alex

El presidente del sindicato, Alex Wurz, confirmó lo dicho por Verstappen y afirmó que los pilotos se reunirán para discutir el castigo de la FIA. "A nadie en el grupo le gustó esto. Todos los pilotos están enfadados por ello. Personalmente, no soy partidario de atacar verbalmente a tus oponentes. Pero si insulta a su coche, debería resolverlo con su jefe de equipo", detalló.

Con su experiencia de 69 carreras de F1 en Benetton, McLaren y Williams entre 1997 y 2007, el austríaco trazó el paralelismo con "Drive to Survive", la serie de Netflix que lanzó la popularidad de la categoría entre los más jóvenes.

"Por supuesto que hay que tener cuidado con las palabras, pero hoy también es dificil para un piloto ser auténtico. La FI se ha hecho tan popular porque a los pilotos se les permite ser un poco más quienes quieren ser. Auténticos. Lo muestran en las redes sociales. Eso incluye cierto lenguaje-destacó-. Sin embargo, tendremos que acostum-

brarnos a un presidente de la FIA que hace las cosas a su manera".

Pero no solo sus pares se encolumnaron detrás de Verstappen; también fue respaldado por los jefes de equipo.

James Vowles, quien subió a Franco Colapinto al Williams, lo elogió: "Cuando un piloto está en el coche, ellos son gladiadores jugándose la vida. Y en ocasiones, cualquiera de ustedes, si se estuvieran jugando la vida, también mostrarían sus emociones. Así que debemos ser cuidadosos y no sobrerreaccionar ante eso".

Frédéric Vasseur, de Ferrari, consideró que la sanción al neerlandés no aporta nada. "Creo que es un

error pedirles a los pilotos que sean 100% respetuosos cuando están en el coche. Porque terminaremos por eliminar las radios y eso no sería bueno para el espectáculo. Ya sabes que somos el único deporte con micrófono puesto en el piloto. Si lo pusiéramos en otros deportes...", deslizó.

Quizás el menos elogioso fue Christian Horner, su jefe en Red Bull: "Creo que Max ha dejado claros sus sentimientos. Por supuesto, todos estos pilotos son modelos a seguir. Pero el lenguaje se utiliza en la vida cotidiana y quizás se podría haber tratado de forma ligeramente diferente, lo que habría evitado cualquier incomodidad."

ciarin#ramiro.correia.martins@gr

46 Deportes CLARIN – JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

#### Tenis

### El entrenador de los Springboks respeta al máximo a Los Pumas

"Argentina realmente cree que tiene lo que necesita para ganar el título", elogió Rassie Erasmus al seleccionado con el que el sábado definirá el Championship.

### Luciano Bottesi

lbottesi@clarin.com

Llegó el día en que Sudáfrica tomó recaudos antes de enfrentar a la Argentina. No porque Los Pumas sean más que los Springboks, los mejores del mundo, sino por lo que el cuerpo técnico que comanda Rassie Erasmus vio qué son capaces de hacer. El entrenador tomó nota de lo que pasó en Santiago del Estero en la histórica victoria nacional y completó una idea sobre el modo en que Felipe Contepomi moldea al seleccionado.

Erasmus captó el momento argentino y tiene una radiografía del equipo que va a enfrentar y aunque le alcance con empatar el juego para ser campeón -incluso perder por una ventaja menor a siete-, admite que lo que se avecina en el Mbombela Stadium no será un trámite.

"Argentina realmente cree que tiene lo que se necesita para ganar el título", resumió Erasmus y develó lo que más teme de Los Pumas: su convencimiento. Una herramienta intangible, pero que se puede identificar cuando el equipo es capaz de dar vuelta un 0-17.

Vivió en carne propia lo que había visto en televisión 15 días antes de enfrentarlos, cuando sintonizó en el televisor el partido que a los 28 minutos Argentina perdía con Australia por esa misma diferencia en un 20-3 que terminó con una goleada histórica con 40 puntos de ventaja en favor de Los Pumas.



Todo en orden. Rassie Erasmus guió a los Springboks al bicampeonato en los Mundiales de 2019 y 2023. AFP



Los Pumas mejoraron con los años y ahora lo muestran con su nuevo entrenador, Contepomi, y los jugadores que ha convocado. Es importante saber qué esperar de ellos".

A ese equipo tienen que volver a enfrentar el sábado.

"Sabemos que no va a ser fácil porque ya **demostraron que todo es posible** al ganarles a los All Blacks en Nueva Zelanda y registrar una victoria récord sobre Australia. Así que aunque estamos cerca de reclamar el título, no damos nada por sentado".

La derrota en Santiago del Estero le hizo levantar la guardia en Nelspruit y el sábado los sudafricanos tendrán tres *backs* sentados en el banco, como cuando enfrentan a Nueva Zelanda. Usualmente apuesta al recambio completo de



A ellos les gusta tener la pelota y esperamos que hagan lo mismo. Creo que vamos a estar listos para poder rectificar lo de la semana pasada, cuando Argentina jugó realmente bien".

**Kurt-Lee Arends** 

sus delanteros y reserva dos para refrescar a los del fondo.

"Va a ser un reto enorme. Este equipo argentino tiene algo especial gestándose en su puesta a punto y lo dará todo para ganar su primer título en la competencia. Hemos seleccionado este equipo con eso en mente. presagió.

eso en mente, presagió.
¿Qué es "eso en mente"? Nada
menos que el mismo pack de forwards que en Ciudad del Cabo derrotó a los All Blacks por 18-12 y tendrá a tres backs en el banco -el medio scrum Cobus Reinach, al apertura Handre Pollard y al centro
Lukhanyo Am-para intentar penetra la defensa argentina.

Pero hay otra idea en mente que el staffle baja a los jugadores: las se-mejanzas que existen en el rol del equipo nacional y el impacto en la sociedad. El impacto que tiene una victoria y que el lugar de prestigio en el mundo lo ofrece el deporte: Sudáfrica es potencia por los Springboks, algo parecido a lo que sucede en la Argentina con el fútbol.

"Los argentinos se parecen mucho a los sudafricanos. Vienen de un país donde sus jugadores también han tenido que superar grandes retos para estar donde están y es la primera vez en la historia que tienen la oportunidad de ganar el trofeo, así que saldrán con todo: nada tienen que perder", admitió.

Quien antes había señalado las similitudes entre sudafricanos y argentinos había sido el ayudante de Erasmus, Mzwandile Stick. "Sudáfrica y Argentina viven con la pasión con la que juegan, lo mismo que su gente. Si no los tratamos con respeto, podría ser un día muy difícil para nosotros", distinguió.

Stick había lanzado una frase premonitoria al referirse a Contepomi: "Ha convertido al equipo en uno peligroso, lo que se puede ver en sus resultados, así que si no jugamos con las condiciones físicas y mentales adecuadas, nos castigarán. Él realmente sabe qué hacer con sus jugadores". El elogio previo se hizo carne en la cancha.

### Alcaraz: "Espero que la Davis no sea el último baile de Nadal"

BEIJING, CHINA. EFE Y AFP

Desde que el capitán David Ferrer nominó a Rafael Nadal dentro del equipo español que jugará en noviembre en Málaga el Final 8 de la Copa Davis, las especulaciones echaron a rodar. Sobre todo alrededor de si sería su última presencia en una cancha de tenis. Al respecto, Carlos Alcaraz fue claro: "No quiero pensar si será su último baile".

La última vez que Nadal saltó a una cancha fue precisamente para hacer pareja con Alcaraz en el torneo de dobles de los Juegos Olímpicos de París. En varias ocasiones en los últimos meses, Nadal (38 años) ha dejado entrever que esta temporada podría ser la última como profesional.

Alcaraz, de 21 años, dijo que había "echado de menos" a Nadal en la Laver Cup que Europa le ganó al del Resto del Mundo en Berlin, torneo al que el veterano ganador de 22 Grand Slams renunció por no encontrarse en condiciones físicas.

"Es evidente que es un gran apoyo tenerlo en el equipo. Nos puede aportar much a experiencia. Para mí será mi primera final de Copa Davis, una gran experiencia", añadió el ganador de cuatro torneos del Grand Slam.

"He tenido la suerte de pasar más tiempo con él fuera de la cancha y también dentro, y será formidable para el equipo de España. También lo será para el país, porque se juega en España. Espero que no sea el último baile para él", reiteró.



Confiado. Alcaraz espera el Final 8 de la Copa Davis en España. EFE

### Fútbol americano y polo

### Favre, de 54 años, sufre Parkinson

La enfermedad podría relacionarse con los golpes recibidos en la NFL.

WASHINGTON DC, EEUU. ESPECIAI

Brett Favre padece Parkinson. Lo dijo el propio ex quaterback de la NFL ante una comisión del Congreso de Estados Unidos.

Favre, quien cumplirá 55 años en octubre, reveló el diagnóstico al rendir testimonio sobre un escándalo millonario en recursos de asis-tencia social que fueron malgastados en Misisipi. Quien no afronta cargos penales por el caso devolvió algo más de 1 millón de dólares que recibió como honorarios por conferencias financiadas por un programa de asistencia social en ese estado. Además era inversionista en una compañía de biotecnología vinculada al caso. Le dijo a la comi-sión que perdió sus inversiones en la compañía que, según creyó, "iba a desarrollar una nueva medicina



**Brett Favre** 

contra las conmociones y eso iba a

ayudar a otros". No está claro si en el caso de Favre el Parkinson está relacionado con su carrera en el fútbol americano y con los golpes en la cabeza. En 2022 había asegurado que estimaba sufrir "miles" de conmociones en sus años en la NFL■

### La Dolfina, Ellerstina y un arrangue firme

Sorpresa v media para completar los cuartos de final del Abier-to de Hurlingham, el primer torneo de la Triple Corona del alto handicap de polo. Porque triunfaron La Dolfina (40 goles) y Ellerstina (35) y el domingo ambos viejos adversarios se medirán por un lugar en la final, otra vez en Pilar. Pero mientras el equipo de los Cambiaso le ganó con amplitud a Indios Chapaleufú (31) como era de esperar. el de General Rodríguez superó con comodidad a La Ensenada (36) en un partido en el que por handicap no era el favorito.

Con 12 goles, nueve de penal, de Adolfo Cambiaso (h), La Dolfina venció por 23 a 9 a un equi-po histórico que volvió al alto handicap luego de siete años de la mano de Cruz y Antonio Heguy. En el segundo turno Ellerstina, que sólo mantiene a un Pieres en su formación -Gonza-lo- tuvo momentos de buen polo para vencer por 19 a 12 con 13 tantos de Guillermo Caset. ■

### Libreta de polideportivo

Juegos Paralímpicos

### El reclamo de Congost

Elena Congost, la española descalificada en el maratón de París 2024 por ayudar a su guía Mia Carol, les reclamó su medalla de bronce a las instancias deportivas internacionales a través de Jean-Louis Dupont. el abogado del "caso Bosman". Dupont apeló al "sentido de la justicia deportiva y de la equi-dad" para "adoptar la única decisión justa", según expresó.



Hockey

### De Leones y Leonas

Cuatro argentinos figuran entre los ternados a mejores ju-gadores del año por la Federación Internacional de Hockey. Tomás Santiago y Cristina Cosentino quedaron elegidos por Mejor Arquero/Arquera mientras Bautista Capurro y Zoe Dí-az lo hicieron por Mejor Jugador Sub 21. Los cuatro fueron olímpicos en París 2024.

### Triunfo de Vázquez

El mendocino Mariano Vázquez obtuvo la Patagonia Ultra Bike una vez que completó los 680 kilómetros por caminos de Salta y Jujuy con casi 9 mil metros de desnivel en un registro de 54h25. Segundo se ubicó el platense Se-bastián Viñuela. "Esta victoria vale un montón", destacó el vencedor.



**EDUCACIÓN FINANCIERA** HABILIDADES DIGITALES **FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EMPRENDIMIENTO** 







### **Spot**

### Teatro



### María Ana Rago

Especial para Clarín

Nueva York, 1934. Un jovencísimo Frank Sinatra, de 19 años, abre la puerta del camarín; del otro lado, Carlos Gardel, con sus 43, en su última gira, la que culminaría con su muerte. Un momento real y un encuentro ficticio. Alan Madanes y Oscar Lajad componen a estos dos gigantes de la canción en Cuando Prank conoció a Carlitos, un musical sin desperdicios.

Luego de una temporada en el teatro Alvear, la obra ahora se presenta en el Astral (Av. Corrientes 1639), con dirección de Natalia del Castillo. Y acaba de ser reconocida en los Premios Hugo a la comedia musical, donde fue la más exitosa de la noche, con siete galardones.

El fascinante (¿supuesto, improbable?) encuentro entre Sinatra y Gardel podría haber sucedido cuando el Morocho del Abasto viajó a los Estados Unidos para presentarse en el anfiteatro de la cadena NBC. Fue imaginado y escrito por Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González, que se inspiraron en una leyenda urbana. Ambos vienen del mundo de la publicidad y este es casi su debut teatral.

No hay documentación al respecto y todo conduce a que ese episodio entre Frank y Carlitos nunca existió. Pero fue el punto de partida para crear este bello espectáculo. Sus autores, López Rossiy González, les acercaron el proyecto a grandes productores que, en muchos casos, los rebotaron.

López Rossi recuerda la expectativa con la que fueron a proponerle el libro de esta obra a un importante empresario que los despidió calificando al espectáculo de "curioso". Por eso, como homenaje a ese primer traspié, la productora a cargo de Cuando Frank conoció a Carlitos-que los autores integran junto a Héctor Cavallero- se llama Curioso Entertainment.

La obra comienza cuando "El zorzal criollo" está terminando su presentación en la radio norteamericana; se dirige a su camarín e inmediatamente alguien lo busca: cree que se trata de una muchacha que lo viene siguiendo. Pero no, es un joven admirador, con pretensiones de músico, que se llama Francesco Sinatra.

Dos voces únicas, una consagrada y sobre el final de su carrera -aunque claro, Gardel desconocía que poco después, trágicamente, moriría-, y la otra, en sus comienzos, todavía ignorando el enorme talento que desplegaría.

El encuentro en ese camarín va del rechazo a la aceptación. Gardel primero trata de desprenderse de ese fan que habla en inglés y que él no comprende; luego le toma cariño, se esfuerza por entenderlo, le da consejos y canta con él.

La simpatía de Sinatra y el carisma de Gardel se combinan en ese momento mágico en el que convi-

### Tras una temporada en el Alvear, la obra ahora está en el Astral. Y tiene película en Disney+.

ven entre las cuatro paredes de un camarín. Sin más que sus encantos y sus voces -y un par de sombreros-, dan vida a un encuentro que conmueve hasta las lágrimas. Y arranca sonrisas.

Inevitablemente atravesado por el tango, este magnifico espectáculo es una cumbre entre el Mudo y la Voz; entre Mi Buenos Aires querido y New York. New York. Entre el seductor barítono rioplatense y un simpático y afinado atorrante.

Frank quiere entender la pasión que imprime Gardel a sus interpretaciones: no habla español, pero ansía entender el espíritu del tango y termina entonando algunos fragmentos en inglés -en un letrero electrónico aparecen los textos traducidos-. Gardel descubre que ese joven y virtuoso fan trabaja para la mafia y trata de salvarlo: lo insta a presentarse a un concurso y hasta logra transmitirle algo de nuestro intraducible lunfardo.

El Gardel de esta obra no es de bronce, está humanizado. Eso quiere mostrar este espectáculo: sin bajarlo del pedestal, presentarlo detrás de escena. Para contar a un Carlitos más cercano, los autores investigaron. Primero, la leyenda: pero no la encontraron más que en posteos de posteos... en las redes sociales. Para ser justos, hay que citar a Felipe Pigna.

"En su biografia de Gardel, Pigna menciona esta leyenda. Primero dice que ese encuentro no existió y en una nota que hace después, dice que tal vez sí", cuentan los autores del musical. Sinatra habría estado en el '34 en la NBC, adonde fue a un recital. Pero no de Gardel, sino de Bing Crosby.

"Hay mucho material sobre la época de Gardel en Nueva York: dónde iba a comer, con quiénes estaba, que era Navidad, hacía frío y nevaba", repasa González sobre la investigación que hicieron para el libro. "Hay datos sobre la época en la que Gardel hizo los recitales en Estados Unidos", agrega López Rossi. La biografía de Gardel que escribió Pigna fue también un referente. "Que había una mina que lo perseguía, lo de la bala en el pulmón, que salía de gira...", son hechos que tomaron de la historia real.

"También es cierto que los tangos se estaban traduciendo al inglés", aporta Del Castillo. "Gardel había cantado pedacitos en inglés y los dueños de la NBC estaban muy contentos con eso", agrega la directora. Según cuentan los hacedores de esta obra, el profesor de inglés de Gardel viajaba en el avión de la tragedia, pero se salvó.

La dirección musical es de Nico Posse; la coreografía, de Verónica Pecollo; y la escenografía, de Gonzalo Córdoba Estévez. Si bien la historia se centra en Gardel y Sinatra, genialmente interpretados por Lajad-tras lucirse en *Tango corrup*to, no podría componer mejor al Morocho del Abasto- y Madanes

clarin#ramiro.correia.martins@gr

CLARIN - JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 49 **Spot** 



Cerebros. López Rossi, Del Castillo y González, autores y directora

-visto en FreeKs y Querido Evan, transmite a la vez la fragilidad y la rudeza de su personaje-, es importante la figura de Nancy -entonces novia de Sinatra-, a quien interpre ta con gracia Antonella Misenti (*Así nomás*).

Los bailarines (Victoria Galoto Ale Andrián y Rodrigo Verón) y músicos son parte fundamental de la puesta. Hay un ensamble con cinco integrantes y músicos de la Orquesta Aeropuertos Argentina -que nace a partir de una iniciativa de Eduardo Eurnekian-, compuesta por jóvenes provenientes de diversos sectores de la sociedad a través de becas de estudio y perfeccionamiento musical

El parecido de la figura y de la voz del protagonista con Gardel es llamativo. La directora asegura: "Vi-nieron de la Asociación Gardeliana internacional y dicen que la obra está genial, y que Oscar Lajad está espectacular'

Nació como texto teatral, pero se estrenó primero en su versión cinematográfica. En agosto del año pasado. Cuando Frank conoció a Carlitos se estrenó en Disney+. Esta producción la protagonizaron Lajad y Pablo Turturiello, ahora reemplazado por Madanes

Fiel a la dramaturgia que luego devino en película, el filme propone un encuentro entre dos cantantes enormes, interpretando los me jores tangos gardelianos, en espa ñol y en inglés. En una noche sin gular, siguiendo el cuento de la levenda, Carlitos v Frank coinciden en un camarín. La historia es un vehículo ideal para que dos de los cantantes más grandes de América recorran temas en común.

Se nos presentó la oportunidad de hacer una obra musical para dos actores en un teatro de San Telmo chiquito, de 70 espectadores", repasan González y López Rossi, los autores, sobre los comienzos de lo que hoy es un auténtico éxito sobre tablas. Buscando, buscando apareció el tango, que "cuadraba bien con San Telmo".

"Ahí nos acordamos de esta historia que circulaba por las redes. esta leyenda urbana del encuentro entre Sinatra y Gardel, el dispara dor perfecto para un musical", di-cen. Pero vino la pandemia y ese proyectó se truncó.

Para ese entonces, Lajad va era parte de la idea y la directora Nata-lia Del Castillo también ya había sido seducida por el libro. "Lo leí y encontré un material noble", dice. Pospandemia, un golpe de suerte llamó a la puerta de este equipo que se estaba conformando: les propusieron hacer una producción especial para Disney +. "Esto es una obra de teatro", dijeron; pero prontamente se convencieron de hacer la película. Y se estrenó el año pasado en 70 países.

Pero como la ambición era llevarla al teatro y eso no se daba, **González fue hasta el cementerio** de la Chacarita visitó el mausoleo de Gardel y le pidió ayuda. Y al poco tiempo, apareció de la oportu-nidad de poner la obra en escena. Y ahora van por otros sueños. El 11 de diciembre se conmemora el nacimiento de Gardel y el 12, el de Sinatra. Para entonces, les gustaría presentar la obra en el Teatro Colón. Y, por supuesto, atraer a público extraniero en el verano y salir de gira por distintos destinos.

El repertorio está compuesto por 16 tangos clásicos, e incluye Camhalache, tema que Gardel nunca llegó a grabar. El tango de Discépolo es uno de los momentos más potentes de la obra

También están Mi Buenos Aires querido, Cuesta abajo, Yira, yira, Caminito, A media luz, Por una cabe za yEl día que me quieras, entre otros. Tangos que se van hilvanando para hablar de las mujeres, la amistad, los piropos, las apuestas y, por supuesto, la madre.

### COORDENADAS

Cuando Frank conoció a Carlitos recibió diez nominaciones a los Premios Hugo y se llevó siete, in cluido mejor musical. Se presenta en el teatro Astral de miércoles a sábados a las 20, y los domingos a las 18.30. Entradas desde \$ 8.000.

#### Danza

Tras pasar casi toda su vida en Europa, la santafesina Luciana Croatto se presenta desde hoy en el CETC.

### La bailarina que estuvo cerca de la muerte y volvió con más energía que nunca



n el cuerpo delgado y aparentemente frágil de la bailarina Luciana Croatto parece caber una enorme fortaleza. Su formación en las técnicas de danza más rigurosas, sus tres décadas trabajando con su cuerpo y sus emociones, y el grave accidente automovilístico que sufrió tiempo atrás no le han quitado un ápice de energía. Habla intensamente con su voz, con sus manos, con toda ella. Y afirma, a sus 39 años, no pensar en el retiro;

más bien, lo opuesto. El Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) presenta a esta singular bailarina que vivió la mayor parte de su vida en Europa y que ahora se encuentra en un regreso a medias a la Argentina. *Solos extr3mos* incluye tres piezas del coreógrafo y composi-tor escocés Billy Cowie: *La mujer* también en casa. De lo alto de altos edificios, y Amor inquieto.

Luciana creció en San Carlos. Santa Fe. En la única academia de danza que había, estudió ballet un poco a desgano: "No me gustaban las redecillas en el pelo y las mallas rosas que usaban las otras nenas. Yo era más salvaje y no tenía en mi cabeza nada que tuviera relación con la danza".

Pero la profesora comprobó que la niña tenía condiciones. Así comenzó su recorrido, que continuó en la ciudad de Santa Fe v en Buenos Aires, en el Instituto del Colón. Tenía once años: en Santa Fe vivía en un internado de pupilas v aguí, en un convento. ¿Extrañabas a tu familia?

-En aquel tiempo, no. Hacer algo que amás es una bendición. Lo siento ahora, porque estuve lejos de mis padres a una edad en la que se los necesita; no tuve infancia ni festejos de cumpleaños, ni viaje de séptimo grado. Pero la te-

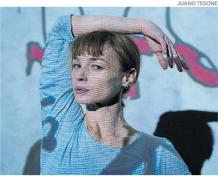

Lección. "El accidente me permitió aprender a ser mejor persona".

rapia todo lo arregla. Por otra parte, es la misma vida de muchas bai-larinas que encuentran sus familias en el mundo de la danza

### -¿Cuándo te fuiste a Europa? -Estaba haciendo una formación

muy acelerada en el Instituto, pero sabía que era muy difícil que me dieran un contrato para el Colón antes de los 15 años y yo estaba muy apurada por subir al escenario.

En esa época Luciana obtiene una beca para estudiar ballet en Burdeos, Francia, "Tenía todas las condiciones para bailar clásico, pe ro mi carácter y mi forma de expre sión eran desmesurados para los roles del ballet: los personaies de princesas y cisnes no me interesaban, quería algo más"

Un día descubre a Maurice Béiart, "No había visto sus obras, pero supe que quería trabajar con él" Hernán Piquín, compañero de galas, solventó su viaje hasta el coreógrafo. "Un fin de semana me tomé el tren a Suiza; una locura. Hice la clase de ballet y Maurice me dijo: 'Te quedas aquí, pero no aún en la compañía; primero, la escuela".

### COORDENADAS

Luciana Croatto se presenta des de hoy hasta el sábado (a las 20) y el domingo (a las 17) en el Centro Colón, Viamonte 1168 (CABA).

Así describe la escuela Rudra: "Había clases de ballet, de técnica Graham, de danzas africanas e hindúes; y todos aprendíamos de todos. La meior experiencia de mi vida". Permaneció ocho años con Béjart -creó obras para ella-, hasta que un accidente de auto la llevó al borde la muerte Estuvo seis meses internada.

Su carrera continuó en España e internacionalmente como intérprete, directora de festivales, creadora de compañías y productora. En la última década codirigió un festival de cine-danza y allí conoció, en 2018, a Billy Cowie.

Desde chica, Luciana decía que no quería ser una estre lla: "Una estrella es lo que el público espera que seas. Un artista, en cambio, se construye a sí mismo todos los días, y desde adentro hacia afuera'

### -¿Cuánto querrías y podrías continuar bailando?

-El accidente me permitió aprender a ser meior persona. Quizá como bailarina se me cerró esa puerta ilusoria de creer que tenía un cuerpo perfecto, pero se me abrieron centenares de ventanas dife rentes. Hoy no tengo miedo de perder la danza; me parece imposible. No podré hacer pasos de ballet como hacía antes. Pero ¿por qué querría? ■

50 Spot CLARIN - JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### Cine

### "El jockey": cómo es la desenfrenada película argentina que va al Oscar

De Luis Ortega, sus protagonistas son Nahuel Pérez Biscayart y Úrsula Corberó. Un jockey que de pronto desaparece, con su novia embarazada.

### "El jockey"



Buen

Comedia dramática. Argentina / España / Estados Unidos / México, 2024. 96, SAM 13 R. **De:** Luis Ortega. **Con:** Nahuel Pérez Biscayart, Ursula Corberó, Daniel Giménez Cacho, Daniel Fanego, Osmar Núñez.

#### Pablo O. Scholz pscholz@clarin.com

Luis Ortega tiene un estilo muy personal de construir sus historias desde el guion y desde la realización y el montaje. Pero quienes se sientan atraídos a ver El jockey, que la Academia de Cine de la Argentina seleccionó para que represente a nuestro país en el rubro mejor película internacional en los Oscar 2025, imaginando que sigue el derrotero de El Angel, se van a llevar una sorpresa.

Es que *El jockey* tiene muchos más puntos en común con las primeras realizaciones de Ortega (como *Caja negra*) que el filme con Lorenzo Ferro. Su narración es más



Desconcierto orquestado. La pareja de jockey (Biscayart) y jocketa (Corberó) en la dulce espera.

libre, por no decir más imaginativa, aunque no habrá quien la encuentre un poco esquizofrénica.

El protagonista, quien le da el título a la película que se estrena hoy, tras pasar por los Festivales de Venecia, Toronto y San Sebastián, es Remo Manfredini (Nahuel Pérez Biscayart), un jinete de caballos de carrera que ha sido muy exitoso. El uso del verbo en pretérito indica que, en el presente, Remo es un desastre. Vive alcoholizado, ingiere drogas para caballos, no está atravesando por su mejor momento.

De novio con una jocketa, Abril (la catalana Ursula Corberó), que está embarazada, ambos corren para un tipo mafioso, Sirena (el mexicano Daniel Giménez Cacho, de Zama, de Lucrecia Martel). Sirena acaba de comprar un caballo en Japón, y quiere que Remo lo monte y gane un Gran Premio.

Sin spoilear, digamos que las cosas no van a salir como nadie imaginaba, y Remo desaparecerá, como suele decirse, de los lugares que solía frecuentar.

Casi nulos serán los esfuerzos de los tres matones que trabajan para Sirena (interpretados por Daniel Fanego -fallecido hace una semana; ésta no es su película póstuma, aún le queda estrenar *Las nubes*, de Eduardo Pinto-, Roberto Carnaghi y Osmar Núñez). En lo que sí hay puntos en común con El Angel y con la miniserie Historia de un clan es que las historias se mueven en círculos criminales, y que Ortega ha logrado, como en los títulos mencionados, una cohesión en las interpretaciones de su elenco, digamos, secundario. Son quienes soportan a los protagonistas, que aquí presentan mucho de ilusión o alucinación

Pérez Biscayart, que ya había trabajado para Ortega en Lulú, donde era un personaje aún más marginal, tiene el rol más difícil y comprometido. Remo tiene que entrar en empatía con el espectador para que éste siga su vida con atención, se preocupe por él y no lo mire meramente como un bicho raro. Pérez Biscayart es un gran actor, pone todo de sí, y más cuando su personaje se vaya transformando con el correr de los minutos.

Daniel Giménez Cacho cae algunos tics observados en Bardo, de Alejandro González Iñárritu, mientras Corberó se desempeña con total naturalidad, dentro de lo que es la película. El jockey, por momentos, recuerda al cine de Aki Kaurismaki, más que nada con El hombre sin pasado, cuando Remo no sabe ni quién es él. Pero no es ascética, sino desenfrenada.

### José de Zer, en la impecable versión de Leo Sbaraglia

"El hombre que amaba los platos voladores"



Ruena

Comedia dramática. Argentina, 2024. 107', SAM 13. **De:** Diego Lerman. **Con:** Leonardo Sbaraglia, Sergio Prina, Norman Briski, Daniel Aráoz, Osmar Núñez, Mónica Ayos.

### P.O.S.

pscholz@clarin.com

Quienes conocieron a **José de Zer,** periodista de los noticieros del viejo Canal 9, saben que era, cuanto menos, un personaje estrafalario. Y también un tipo que, al estilo de Chiche Gelblung, era capaz

de maquillar la realidad, cuando no inventarla, en pos de lograr un éxito.

Y vaya que lo logró, tanto como para que **Diego Lerman** haya dirigido **El hombre que amaba los platos voladores**, que hoy estrena en la Argentina mientras compite por la Concha de oro y otros premios oficiales en el marco del Festival de San Sebastián.

El director de Refugiado, El suplentey Tan de repente se vuelca decididamente a la comedia, recordando -esto realmente ocurrióla "cobertura" que De Zer hizo de un probable avistamiento de un OVNI en Córdoba. En verdad, son algunos vecinos de ese pueblito cordobés quienes se acercan a él, que está internado por un pico de stress. Quieren que De Zer vaya y



Bizarro. José de Zer, en la gran interpretación de Leonardo Sbaraglia.

realice un par de notas que sirvan para promover el turismo local. De ahí a que el periodista de espectáculos salte y cubra la llegada de extraterrestres hay un trecho.

De Zer va con su eterno camarógrafo, Chango (Sergio Prina) y con su micrófono -que se ve que por alguna cuestión legal no tiene el 9 sino el 6- y empieza a "investigar", a entrevistar lugareños acerca del fenómeno extraterrestre. Si una señora, mientras graban, confiesa que no ha visto nada, De Zer le dice que necesita que diga que sí, y la señora lo hace.

Cuando lleve el material a su canal, el jefe del noticiero (Osmar Núñez) por poco que lo saca volando, pero De Zer llega hasta la oficina del dueño del Canal (Norman Briski, que vendría a ser Alejandro Romay, el Zar del 9) para convencerlo de que lo suyo salga al aire. Apela a que el inconsciente colectivo necesita una muestra de realidad para que todo el país crea en lo que muchos creen, pero no se animan a decir.

Y lo incomprobable del caso (como unos pastizales quemados en lo alto de un cerro) van haciendo que De Zer sienta que debe prolongar, estirar y tirar de la cuerda hasta límites inverosímiles. Hay un motivo, caso místico, por el que De Zer cree en la vida extraterrestre, que no vamos a spoilear aquí.

quien eligió para interpretar al periodista televisivo. Y lo bien que hace, porque Leonardo Sbaraglia se devora la película. No importa cuán parecido sea físicamente a De Zer, solo con el pelo platinado, ya es el tipo que hace todo, digamos por un sueño.

mos, por un sueño.
En los créditos finales hay imágenes de José de Zer (y de Chango) en su cobertura en Córdoba. Es un homenaje más que una parodia. Porque todo lo que se ve es verdad, aunque usted no lo crea. ■

clarin#ramiro.correia.martins@g

### "Hellboy: The Crooked Man" es todo un disparate

Sin relación con las dos primeras de Guillermo del Toro, es incongruente, con producción y efectos pobretones.

### "Hellboy: The Crooked Man"

••••

Regular

Acción / Horror. Estados Unidos, 2024. 99', SAM 13 R. **De:** Brian Taylor. **Con:** Jack Kesy, Jefferson White, Leah McNamara, Martin Bassindale. **Salas:** Cinemark Palermo, Hoyts Dot y Unicenter, Showcase Haedo.

#### P.O.S.

pscholz@clarin.com

Si no nos cansamos de repetir que en el cine estadounidense si falta algo es ideas, tomar a un personaje de un cómic que ha tenido una saga cinematográfica iniciada por el mismísimo Guillermo del Toro, y envolverlo, como en Hellboy: The Crooked Man, en una historia de

terror, puede ser una idea. Pero terminó resultando un despropósito. Hellboy es un semidemonio, mi-

Hellboy es un semdemonio, que siendo bebé fue invocado desde el infierno a la Tierra. Creado por Mi-ke Mignola, se transformó en un superhéroe (o antihéroe, o lo que prefieran) que, al menos en las dos películas del mexicano Del Toro y el reboot de 2019 de Neil Marshall, se enfrentaba, como investigador paranormal, a distintas monstruosidades. Acá, el que confronta con algo horripilante es el espectador.

Porque el guion, en el que metió mano el autor del cómic, junto al director Brian Taylor (*Ghost Rider: espíritu de venganza*, con Nicolas Cage) y Christopher Golden, no tiene ni pies ni cabeza, ni antebrazos, ni menos que menos cerebro. Es una sumatoria de situaciones bastuaciones bastuaciones pastruaciones pastruaciones

tante inconexas, ya en el libreto como en lo que se ve, debido a un montaje endiabladamente entrecortado. Tampoco se ha logrado que lo que se cuenta tenga una ilación más o menos coherente. Aquí hay personajes que están, desaparecen, y vuelven a la pantalla por alguna excusa narrativa.

Hellboy-que ya no está interpretado por Ron Perlman, cuando dirigió Del Toro, ni por David Harbour (*Stranger Things*), sino por Jack Kesy, de *Sin remordimientos*- digamos que tiene un accidente o algo parecido con una criatura sobrenatural. En esta aventura, que insistimos, pretende ser más de terror que de acción, lo acompañan la agente Jo (un personaje creado para la ocasión, con una insipida Adeline Rudolph) y un veterano de la Segunda Guerra Mundial, Tom



Hellboy. Es un monstruo grande, y pesa fuerte la falta de trama.

Ferrell (Jefferson White), que es el que les cuenta la leyenda del Crooked Man (Martin Bassindale).

El Crooked o retorcido es un demonio que aterroriza a un poblado que entiende más de supersticiones que de analogías. Todo es un caos, una incongruencia. De repente se cuenta el origen de Hellboy, sin que nadie lo haya preguntado ni que tenga sentido que lo hagan. Más adelante, se revelan cuáles son las intenciones del Crooked Man, o sea por qué hace lo que hace. Y, por si hiciera falta, al final surge una historia romántica.

Como la película no contó, se ve,

con mucho presupuesto, las locaciones son escasas y los efectos son tan rudimentarios que parecen de una película de estudiantes (estudiantes con bajo presupuesto).

Al pobre de Jack Kesy le ha tocado encarnar a un protagonista con los cuernos limados por el que no sentimos ni por un minuto alguna empatía. Todo dependerá de cómo le vaya en la taquilla (la tercera de Del Toro no se llegó a filmar; la que interpretó Harbour fue un fracaso más comercial que artístico), para que este Hellboy tenga una secuela, una precuela o un algo. No parece que eso vaya a suceder.



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 18/09 AL 09/10 O HASTA AGOTAR STOCK DE 6.300 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + 6 MARCADORES \$3.500. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. (\*) MARCADORES ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743. CABA.

CLARIN - JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 52 **Spot** 

### **Cultura**

### Comienza el Filba: una guía con actividades del festival literario

La apertura será hoy, a las 19.30, con una charla de Diana Bellessi y Pablo Katchadjian. Habrá, como ya es tradición, talleres, entrevistas y paneles.

**Débora Campos** decampos@clarin.com

Ya está todo listo: los invitados extranjeros empiezan a aterrizar en la ciudad, las librerías ultiman sus estantes y exhibidores, las sedes se preparan para el aluvión del público y los autores y las autoras loca-les tienen todo preparado para el inicio del 16º Festival Internacional de Literatura Filba que se inaugura hoy y sigue hasta el domingo en distintas sedes.

**"El silencio" será el eje** que conecte los cuatro días de actividades gratuitas que se desplegarán por toda la ciudad. Las **palabras inau**gurales quedarán a cargo de la poeta Diana Bellessi y el escritor Pablo Katchadjian en el Mabla y la clau-sura será un espectáculo de la rockstar de las letras, **Mariana En-**riquez, en el Centro Cultural 25 de

Las visitas del exterior serán el estadounidense Jesse Ball, de quien se publican en septiembre dos libros: su más reciente Auto-rretrato y El sueño, hermano de la muerte: una guía para niños que sueñan (ambos por Sigilo); el colombiano Luis Carlos Barragán Castro, escritor e ilustrador especializado en ciencia ficción: el chileno nacido en Países Bajos **Benja**mín Labatut v la también trasandina Alejandra Costamagna.

También estarán el haitiano Makenzy Orcel, autor de la aclamada novela Les Immortelles un testimonio descarado y hechizante, en el que da voz a una prostituta haitiana; el esloveno **Žiga Jereb,** formado como bailarín en el Conservatorio de Danza y Música de Liubliana v en la Escuela de Ballet de la Ópera Estatal de Viena; la alemana que vive en Viena Charlotte Aigner, integrante de la Sociedad Aus tríaca Franz Kafka y psicoanalista; la poeta y prosista eslovena **Aleš** Šteger, que trabaja de forma interdisciplinaria con compositores, músicos, artistas visuales y cineas tas; y el cineasta español **Luis López Carrasco**, director de *El año del descubrimiento*, Premio Goya a mejor película documental y mejor montaje.

A ellos se sumará la vietnamita **Kim Thúy** que reside en Canadá, que vendió más de 850.000 ejemplares en todo el mundo; la ingle-

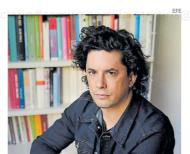

in Labatut. Dialogará con Lucrecia Martel



Kim Thúy. Autora vietnamita traducida a 30 idiomas.



Jesse Ball. Narrador y poeta estadounidense.



ez. Cierre estelar del festival

sa Nell Levshon, autora de Bedlam. la primera obra escrita por una muier representada en el Shakespeare's Globe Theatre; la catalana Mar García Puig y la ecuatoriana Yulia-na Ortiz Ruano, que es licenciada en Literatura y DJ de música afro del Pacífico.

Si todo sale bien y aunque esta edición del Filba tiene un día menos, otra vez unas 12 a 15 mil personas pasarán por alguna de las propuestas del festival.

### El comienzo

Hoy, además de los talleres que aprovechan los horarios de la mañana, y del acto de apertura a las 19.30 en el Malba, dos actividades se presentan como citas ineludibles

A las 17.30 en la Biblioteca del Malba el panel "Tres narrativas sobre el silencio" reúne a tres creadores que analizarán "las tensiones que se ponen en juego cuando el vacío y la elipsis construyen sentido". Serán de la partida la chilena

Buenos Aires invitada por la Residencia de Escritores del museo, junto a la actriz Laura Paredes y el escritor Luis Sagasti. Las entradas se entregan a partir de las 16.30 en Av. Figueroa Alcorta 3415.

Y también a las 17.30, en el hall central, una propuesta que aúna artes plásticas y letras: "Una colección en texto" invita a recorrer las salas del museo mientras cuatro escritores leen un relato inspirado en una obra de la exhibición Intergaláctico de Gyula Kosice con Leonora Balcarce, Luis López Carrasco, Makenzy Orcel y Mar Gar cía Puig.

El viernes también habrá traba io intenso por la mañana con una clínica de traducción, un taller de lectura y una charla magistral, Y a las 11, estará el inglés Jesse Ball que dará una clase sobre la práctica de mentir, soñar o caminar al momento de escribir y construir un lenguaje narrativo

A la tarde, será el turno de lo sobrenatural con el panel "Tan extraño como la ficción". una conversación entre tres autores que "des bordan los límites del confort, hablan, sobre todo, de la ficción que incomoda, que saca del lugar, la que nos devuelve a lo incierto". Con el español Luis López Carrasco, el colombiano Luis Carlos Ba rragán Castro y el argentino Juan Mattio en el Malba, donde las entradas se entregan a partir de las

También ese día. se provectará la película Aftersun, de Charlotte Wells a las 22 en el Auditorio del

Pero antes de eso, a las 20, una cita ineludible: el diálogo entre Benjamin Labatut y la cineasta argentina Lucrecia Martel, dos de los creadores latinoamericanos contemporáneos más destacados "conversarán sobre sus procesos creativos, la construcción del sonido y las voces corales como parte indispensable de sus libros y películas". La charla se transmitirá por el Canal de Youtube del Malba das, que se entregarán a partir de

Fin de semana Los dos días del fin de semana funcionan como un concentrado de las mejores alternativas del festival. Solo el sábado reúne a Mariana Enriquez, Alejandra Kamiya y María Moreno junto a la inglesa Nell Levshon, el haitiano Makenzy Orcel, la vietamita Kim Thúy, entre otros invitados.

Al mediodía, en la librería Eterna Cadencia tendrá lugar **la entrevis**ta "Nell Leyshon en Primera Persona" que recorrerá la biografía literaria de la autora británica. Un rato después, a las 16.30 en la librería Naesqui de Charlone 1400, Vi-lla Ortúzar, habrá una **"Cata de Libros. De eso no se habla"** de la ma-no del escritor Juan González del

A las 17 en el Malba, **la protago**nista será Alejandra Kamiya, "uno de los fenómenos editoriales de los últimos años" que conversará con Julio Leiva sobre sus procesos creativos, búsquedas literarias y sus formas de ver el mundo.

A las 20, en el Auditorio del Malba, **actores y autores leerán a Ma**ría Moreno. "Llena eres de gracia, María" convoca a Cristian Alarcón, Cynthia Rimsky, Daniel Santoro, Gabriela Cabezón Cámara, Inés Ulanovsky, María Sonia Cristoff y Renata Schussheim.

Y a las 21, en Microgalería de Lo-yola 514, el tema serán **los cruces** de idiomas. "Lecturas + Música. Vivir entre lenguas" convoca en distintas actividades a Andi Nachón. Ezequiel Alemian, Makenzy Orcel y Aleš Šteger; a Kim Thúy, Verónica Jordan, Eugenia Zicavo, Ana Prieto, Luciana Barbieri; a Tania Dick, Mónica Zwaig y Lucía Pietranera en la "Performance. Una partitura" y en el cierre estará Yuliana Ortiz Ruano como DJ set de música afro del Pacífico.

El domingo es el día que invita a caminar, a perderse por los barrios v conocer o reconocer. El Filha circula e invita al público a visitar talleres de artistas, conocer al autor favorito, aprender a encuadernar, o a probar con la escritura.

El día comenzará a las 11 **en el Ce**menterio Británico (Av. Elcano 4568) donde se desarrollará **"Lectura. Epitafios":** Eduardo Stupía lee a Sergio Chejfec, Analía Couceyro lee a Tamara Kamenszain v Mariano Vespa lee a Charlie Feiling. A las 11 v a las 12 en el mismo lugar, se presentará la performance "Kafka Tanzt" del bailarín esloveno Žiga Jereb y la recitadora alemana Charlotte Aigner (que forma parte de la junta directiva de la Sociedad Austríaca Franz Kafka).

El cierre estará protagonizado por Mariana Enriquez: a las 20 en el C. C. 25 de Mayo (Av. Triunvira to 4444) leerá sus meiores cuentos y textos sorpresa. ■



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR 0810.333.0365 | 1 (10)







PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL LUNES 23 AL JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE, PARA TODOS LOS SOCIOS 365 Y 365 P LUS, O HASTA AGOTAR STOCK TOTAL DE 4.000 CUPONES. EL CUPÓN ALFANUMÉRICO APLICA UN 50% DE DESCUENTO EN LA COMPRA DE COMBO REGULAR MEGA ÉPICA HUEVO Y PODRÁ CANJEARSE HASTA EL JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE. CUPÓN NO ACUMULABLE CON OTROS DESCUENTOS VIGENTES, PARA ACCEDER AL DESCUENTO DEBERÁN OBTENER UN CÓDIGO ALFANUMÉRICO PREVIAMENTE EN LA APP DE 365, LUGGO ACERCARTE CON EL CUPÓN A CUALQUIE LOCAL DE MOSTAZA. CUPÓN VALIDO PARA TÓTEMS Y CAJAS. SOLO SE PODRÁ DESCARGAR UN CUPÓN POR CREDENCIAL. CONSULTAR BASES Y CONDICIONES EN WWW.365.CLARIN.COM/REGLAMENTO.

54 Spot

### Ópera

### Volvió al Colón "Aurora", con su épica patriótica y la "Canción a la Bandera"

Hacía 25 años que no se montaba la famosa obra con música de Héctor Panizza y libreto de Luigi Illica.

### Crítica

••••

Buena

**Dirección musical:** Ulises Maino **Dirección de escena**: Betty Gambartes

**Sala**: Teatro Colón, martes 24, Gran Abono. Repite hoy, domingo 29 a las 17 y 1° de octubre.

### Laura Novoa

Especial para Clarín

Aurora subió en el Teatro Colón después de 25 años, con régie de Betty Gambartes y dirección de Ulises Maino. Podría explicarse la subsistencia de la ópera, con música de Héctor Panizza y libreto de Luigi Illica (Angelo Petitta y Josué Quesada la tradujeron al castellano en 1943), principalmente por el interés en la Canción a la Banderay todo su ritual alrededor de lo patriótico y el mito fundante de la Nación.

La actual reposición reafirma que se trata de uma ópera rodeada por una canción patria, que en momentos de crisis se acude a la obra como activador del sentimiento patriótico para nuestra autoestima hipertrofiada.

En el cierre del segundo acto, **el tenor Fermín Pietro** en el rol de Mariano -héroe y guerrero revolucionario- entonó la *Canción a la* 

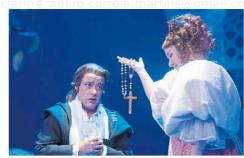

Escena. Nueva puesta de la ópera en tres actos. T. COLON/A. COLOMBAROLI

Bandera, después de los aplausos al finalizar su aria, invitó al público a unirse a él y al coro para entonar nuevamente "Azul un ala/del color del cielo...".

El público se unió, pero lo que podría haber sido un acto espontáneo se reveló como una maniobra de manipulación cuando encendieron las luces de la sala para armar una liturgia cívica. Luego se escuchó un grito de "¡Viva la Patria!" y otro de "¡Viva la libertad!".

Panizza escribió la ópera en **1907**, impregnado por el espíritu de la celebración del Centenario en el horizonte, y se impuso retratar la Patria -católica y militarista- en formato operístico.

El resultado es un argumento compuesto de diversos galimatías

y debilidades estructurales, en el que no emergen verdaderos personajes, con conflictos y miserias verosimiles. Más bien, una serie de exaltaciones alrededor de una épica patriótica, con un romance inverosímil entre Aurora y Mariano.

No cabía esperar muchas sorpresas o enfoques renovadores en la puesta. Lo que sí se actualiza es el tratamiento "nacional", la representación del imaginario patriótico argentino y su ritual.

La nota criolla y nativista que deliberadamente Panizza eludió en su música fue "corregida", de alguna manera, en la puesta: en las escenas donde participa el pueblo se incluyeron gauchos, criollos, y una mujer morena. También desde la iconografía -el sol, la luna-se incorporaron imágenes de tipo nativista, o la imagen de la proyección en el tercer acto.

Los problemas dramatúrgicos fueron enfrentados con profesionalismo desde la dirección escénica. El didactismo de la épica patriótica latente en la obra no se elude, por el contrario, la puesta lo subraya. Como en los cuentos infantiles, hay que suspender la lógica y entrar en el verosímil del género.

### Voces destacadas

La presente producción está sostenida por las voces. La ópera pide buenas y poderosas voces, y las tiene. Empezando por Daniela Tabernig en el rol protagónico. Es cándida pero también profunda, hizo una interpretación tan comprometida, con su línea vocal siempre musical y expresiva, que logró neutralizar las inconsistencias del personaje.

Fermín Prieto da vida a un Mariano intenso y épico, sostuvo el canto heroico casi de manera permanente con su línea de canto firme y convincente.

Hernán Iturralde se lució vocal y dramáticamente con la composición de Don Igancio, al igual que Alejandro Spies en el rol de Raimundo.

Cristian Maldonado (Don Lucas) tuvo un buen desempeño vocal en el aria, incorporada en esta versión, en la que enfrenta al obispo Orellana (Juan Barrile). Santiago Martínez (Bonifacio) fue convincente en su con la ligual que Claudio Rotella (Lavin).

Un párrafo aparte merece la actuación de **Virginia Guevara**, se lució vocal y dramáticamente en el rol de Chuiquita, y creó un personaje lleno de chispa y frescura.

El Coro dirigido por Miguel Matínez cumple sobradamente, mientras que la Orquesta Estable, bajo la dirección de Ulises Maino, tuvo un comienzo poco balanceado en el volumen, pero luego se estabilizó y todo fluyó con brillo y matices,

### Horóscopo

#### ARIES

Las presiones externas pueden disminuir con una actitud sincera. Descubre y pone en acción ideas para reafirmar sus contactos.

#### TALIDO

Buen comienzo, reserva energías e inicia nuevos emprendimientos. Se destaca por la racionalidad y perseverancia en sus actos.

#### **GÉMINIS**

Evalúa la realidad antes de aceptar compromisos demasiado exigentes. Las propuestas son novedosas, reflexiona con cautela.

#### CÁNCE

Sus socios acompañan proyectos personales, ideas que aceleran un cambio. Crece el compromiso y ordena sus planes actuales.

#### LEO

Con una estrategia bien pensada cambia de criterio. Desafía algunos temas de la realidad con la comprensión que lo caracteriza.

### VIRGO

Sostenga ideas que ponen en marcha proyectos actuales. La reflexión es el pilar de nuevos trabajos, genera más actividades.

#### LIBRA

Se da un tiempo para ir por lo que desea, mantiene sus principios y busca una nueva oportunidad. Concentra energía en sus intereses.

### **ESCORPIO**

Ante todo toma una posición equidistante y no se involucra en disputas ajenas. Puede superar obstáculos y avanzar con sus ideas.

### SAGITARIO

Sale de los dilemas con más organización. La conciencia clara en sus objetivos puede convertir la realidad en posibilidades.

### CAPRICORNIO

Busca nuevas alianzas para generar un trabajo constante en sus actividades diarias. Un tiempo para pensar y ponerse en acción.

### ACUARIO

Avanza a un ritmo diferente y positivo. Algunas consultas despejarán sus dudas, concéntrese en el objetivo que desea concretar.

### PISCIS

Despejar dudas lo acerca a una nueva etapa de trabajo con buena sintonía en el ambiente. Tome nota de hechos actuales y ordénelos.

### **Telones y pantallas**

El reportaje se emitirá este domingo, contó la pareja del Presidente

### Yuyito contó que Susana Giménez entrevistará a Milei

Luego de contar que le gustaría entrevistar a Javier Milei una vez que estuviera más al tanto de sus medidas, finalmente se confirmó que Susana Giménez tendrá al presidente sentado en su living el próximo domingo.

Así lo confirmó Yuyito Gonzá-

Así lo confirmó Yuyito González, la novia de Milei, al aire de su programa *Empezar el Día* (Ciudad Magazine).

"Tengo una primicia... tanto que preguntaban cuando iba a ser la entrevista de Javier con Susana Giménez... Mañana se va a grabar la entrevista con el Presidente de la Nación", comenzó diciendo la conductora, dando a entender que la nota será filmada previamente hoy.

Además, sumó: "Va a ser, para mí, la entrevista del año. Porque la del año pasado fue la mía con él, recuerden, como esa ninguna. Va a ser una entrevista maravillosa que la vamos a poder ver el domingo y va a romper todo, completamente todo".

En ese marco, Yuyito aprovechó para halagar a su pareja por el discurso que brindó esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

nes Unidas, en Nueva York. La vuelta de Susana a la TV se había visto postergada una semana por el discurso que dio el presidente Milei en el Congreso en cadena nacional pasado el domingo 15. ■



Susana. En su regreso a la TV.

CLARIN-JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Clasificados 55

## Clasificados







### Cómo publicar en Clarín Clasificados

### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

### RECEPTORÍA VIRTUA

Registrate y publicà tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excento Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

37 PEDIDO

PIZZERO /Empanadero. Quilmes centro, 10 a 18hs. Tel.: 4253-2828

PLANCHADOR con experiencia para Taller Textil Env WP al II3368-1873

REPOSITOR p/Super 1162062968 SEÑORITA p-priv 11-5896-9381

ZAPATERO OFICIAL CORTADOR A MANO DAMA CUERO 11-25096106





R47 SALUDYBELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

¡ENCONTRÁ EL CRÉDITO, PRÉSTAMO. **O HIPOTECA** 

**RUBRO 14** 

CUIDADO DE PERSONAS

**SEÑORA** Abril 1122989482

SEÑORA Katty Trans 1138552268 SEÑORA Mia 42añ 11-6115-8466

ASTROLOGIA



ASTROLOGIA Y TAROT

AYUDA EN HORAS 11-3878-9723

VIDENTE Natural Retornos Inmedia tos No Falla Jamas 1164684740

0 **SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

SRA, TAMARA Tarot y Videncia

Especialista Unión de Parejas por Mas Difícil que Sea Corto toda Brujería Hechizos Envidias

Consulta Telefónica o Presencial Abro Caminos Problemas Laborales
Estas Mal? No Dejes Pasar el Tiempo
Ven a Verme, No te Arrepentiras!!

911-3216-3526
Tol.Fijo 4780-4799



MIX



MAQUINAS Y OTROS MATERIALES PARA INDUSTRIAS Y NEGOCIOS

VENTA

PRENSA tambores 200lt 42670II7

LEGALES

R75 CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS

ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. CONVOCATORIA POR 5 DIAS

### ¡Volvió el más grande! JAIME DEL RIO

31 años de travectoria y Presencia en más de 150 medios de comu

31 anos de trayectoria y Presencia en mas de 150 meantes de Cominio de Cominio de Cominio de Cominio de Cominio de Cominio de Seramado Uniones de parejas - Endulzamientos - Amarres - Juicios familiares (orte de trabajo de magia negra - Aperturas - Protecciones Cura de casas, campos y negocios, alejamientos de enemigos

en ver los sábados de 16:30 a 18:00 en Canal 9 en el programa loy" con Chiche Gelblung y los domingos de 16:00 a 18:00 hs en Run del Espectáculo" por Crónica TV con F. Piaggio y Lío Pecoran

**©**11-3087-2355

ción de las Remuneraciones rectorio y del Consejo de Vi Ción de las Remuneraciones rectorio y del Consejo de Vi Ciós- Art. 261. 7) Considera las Remuneraciones del Disconsideración de las Rectores del Consejo de Vigilar Consideración de los Rectores del Consejo de Vigilar Consideración de Increadita Consejo de Vigilar Consideración de Increadita Porte de Vigilar Consideración de Increadita Porte Consideración de Increadita Porte Consideración de Increadita Porte Consideración de Conseguia de Co

a la fecha. Buenos septiembre, 2024. Cor PPP-ARSA.

R76 DIDICIOS JUDICIALES

EDICTOS JUDICIALES

TA SUBSCIEDERARIA DE ACCIONES
PARA ILA DEFENSA DE LAS Y LOS
CONSLIMIDORES DISPONE: ARTICULO 19. Impónese DISPONE: ARTICULO 19. Impónese canción de (1)
ESOS UN MILLON ODINIENTOS
EN 19. Impónese canción de (1)
ESOS UN MILLON ODINIENTOS
EN 19. Impónese 258/2024 (1)
ESOS DOSCIENTOS MIL (5200.000)
ESOS CONTROLES MIL (5200.000)
ESOS CON

EDICTO El Juzgado Nacional de Pri-mera Instancia en lo Comercial № 22, a cargo del Dr. Fernando Ga-briel DAlessandro,Juez Subrogan-te, Secretaria № 43, a cargo de la Dra. Mariana Macedo Albomoz, sito en Avda. M.T. de Alvear 1840 Piso

C B 0070370130004000271294,

La directora general de defensa y protección al consumidor en EE. 267 272.27.28. Nº DE ENVIRON EN EL CONTROL DE CONTROL D

El Juzgado de Faltas Nº 4 del Partido de Gral. Pueyrredón, en la Actuación Administrativa Nº 50.172/16, se ha dictado la siguiente resolución: "Mar del Plata, 26 de Octubre de 2018 RESUELVO: 1.- Aplicar a VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS con una sanción de MULTA de PESOS CIENTO NOVENTA MIL (\$190,000:) de conformidad a las atribuciones conferidas en el ant 1º de la Drodenara 3950, modificada por Ord. 16.326, así como lo dispuesto en el artículo 47 de la LDC y por aberse constatado violación al normado en el dart. 42º de la Constitución Nacional, Art 38º de la Constitución Provincial, Arts. 4º (deber de informar) 3.7º (deber de buena fe) de la ley 24.240, y sus modificatorias conforme lo regiado en el Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, Ley Picial 13.133. Se ordena la publicación de la presente resolución a costa del infractor en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde se comeitó la infracción (Art. 76 ved.) De R. FERNANDO CARLOS MUMÁRE JUEZ DE FALTAS TRIBUNAL MUNICIPAL. DE FALTAS JUZGADO Nº 4.



EL VALOR DE LA PALABRA.



### **BODEGA DANTE ROBINO**

Después de recibir el premio al Mejor Malbec del Mundo, Bodega Dante Robino sigue sumando reconocimientos. Esta vez fue el Global Malbec Masters el concurso que le otorgó medalla de oro tanto al Gran Dante Malbec 2021 (premiado con tres trophys en el International Wine Challenge) como a Biografia 2019, blend a base de malbec.

### **CAMISETAS UMBRO**

En 2024, año del centenario de la marca, Umbro celebra su profunda pasión por el fútbol con un diseño de camiseta especial, con un escote de Diamante, para todos los clubes que viste alrededor del mundo. En Argentina lanzó las camisetas oficiales 3 de Argentinos Juniors, Club Atlético Belgrano, Rosario Central y Atlético Tucumán.

### LECHE LAS TRES NIÑAS

Las Tres Niñas, marca emblemática argentina perteneciente a Adecoagro, da impulso a la segunda etapa de la campaña de comunicación "Leches con Impacto Positivo". Las Tres Niñas asume un triple compromiso para generar este impacto positivo basado en su tambo sustentable, en su leche fresca y natural y en la certificación del cuidado de sus vacas.

### **BODEGAS BIANCHI**

Bodegas Bianchi ha alcanzado un nuevo hito con su Enzo Bianchi Gran Malbec 2021, distinguido con el trofeo "Master" en The Global Malbec Masters 2024. Se trata de una de las competencias más influyentes a nivel mundial organizada por The Drinks Business, una de las publicaciones más destacadas del mercado del vino y los licores con sede en Londres.

### LIDHERMA

Nueva línea de productos corporales de Lidherma para aplicación en gabinete formulados con activos de origen vegetal que otorgan un cuidado completo. La línea está integrada por: lociones Fórmula Corporal Drenante, Corporal Firmeza, Corporal Reductora y Corporal Estrías; gel Scrub Corporal y crema emoliente Ultra Reductora.

### **BODEGA TRAPICHE**

Trapiche, la bodega argentina líder en la elaboración y exportación de vinos, que este año anunció su sponsoreo como Bodega Oficial de Inter Miami CF, vuelve a hacer historia convirtiéndose en sponsor oficial de Miami Sharks Rugby de la MLR. Este acuerdo refuerza aún más la presencia de la marca en el mercado estadounidense.

### FC HOGAR & DECO

FC Hogar & Deco propone vivir la primavera - verano al máximo: "Relajá tu cuerpo, descalzate y disfrutá de la comodidad de estar en casa, rodeado de diseño y confort". Los productos de outdoor de FC ya están disponibles en su mega showroom integral con la más amplia gama de propuestas (Km 30 AU Buenos Aires - La Plata, Hudson).

### **GIVENCHY**

Prisme Libre 4 - Color Loose Powder presenta una fórmula de nueva generación para ofrecer a cada tono de piel una corrección de larga duración. Cuatro colores se fusionan para sublimar la tez y difuminar la textura de la piel en un solo gesto. Para un acabado mate luminoso durante 24 hs y un efecto de difuminado y fijado por 12 hs.

### LAY'S EN LOS MUNDIALES

Después de su patrocinio de Qatar 2022, Lay's amplía su alianza con la FIFA para tener presencia en el primer torneo mundialista tripartito en 2026. Lay's será patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, donde sorprenderá al público con experiencias exclusivas, productos, activaciones.

### SAMSUNG ONE UI 6.1.1

Samsung anuncia la disponibilidad de la actualización de One UI 6.1.1 para más dispositivos Galaxy. A partir de la actualización de software, las series Galaxy 524, 523, 523 FE, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9 tendrán acceso a las capacidades de Inteligencia Artificial de Galaxy Z Fold6 y Z Flip6 lanzados globalmente en julio de 2024.

La actualización de todas las noticias

encontralas a toda hora y desde cualquier

dispositivo en

clarin.com

4

### B+D: MEET ME IN RIO

B+D invita a disfrutar de "Meet Me in Rio". El lanzamiento de su nueva colección que, más que anteojos de sol, es una invitación a experimentar la combinación perfecta de diseño contemporáneo y los clásicos de todos los tiempos. Un mundo donde el diseño de inspiración danesa se encuentra con el vibrante espíritu de Rio de Janeiro.

### FMC CORAGEN EVO

FMC lanza Coragen Evo, la evolución de su insecticida estrella Coragen. La nueva formulación de Coragen Evo "reafirma la eficiencia del mejor insecticida de diamidas del mercado". Gracias a una revolucionaria investigación, su adopción en el control de insectos se hace a menor dosis por hectárea, con la misma eficacia de siempre.

### EUKANUBA: ACTIVE TOUR

Eukanuba vuelve al Interior con el Active Tour. El ciclo de actividades "pet friendly" de la marca líder en nutrición para perros ya pasó por las ciudades de Corrientes y Tandil, y el 29 de septiembre llegará a Rosario (frente al Monumento a la Bandera). Se puede acceder a premios y descuentos registrándose en www.eukanuba.com/ar.

### **BODEGA LUIGI BOSCA**

En la primavera, los vinos blancos vuelven a ocupar un lugar protagónico en la mesa. Por ello, Luigi Bosca invita a redescubrir Luigi Bosca De Sangre White Blend. Se trata de un vino trendy y versátil que, por su equilibrada acidez y vibrantes notas frutales, acompaña muy bien comidas frescas como ensaladas, ceviches y pescados.

### NARANJA X: PALO X PALO

Naranja X, sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol, junto a la agencia Becoming Mode y Nro 3, desarrolla la mega campaña "Palo x palo", una de las propuestas más grandes del año en el fútbol argentino. A través del sitio web de Naranja X, la campaña promete regalar un millón de pesos por cada pelota que pegue en el palo y no termine en gol en más de 70 partidos.

### CERVEZA KUNSTMANN

Para celebrar su 10° aniversario en Bariloche, Kunstmann presenta su nueva creación: Zhen Winter (décimo invierno en alemán). Una cerveza con más de 100 días de maduración, diseñada para disfrutar y celebrar los inviernos por venir. Es del estilo Barley Wine, de color marrón oscuro, con una textura aterciopelada que destaca por su complejidad y riqueza de maltas.

JOHN FOOS: 44 AÑOS

En honor a su 44º aniversario y con un tinte de nostalgia y homenaje al camino recorrido, la marca argentina de zapatillas urbanas lanza la reversión de las "164 Flashback". No obstante, The Sneakers Family no solo se amplía en sus productos de calzado sino que próximamente crecerá también en el sector de indumentaria y accesorios.

### MUSTANG GTD 2025

Con 815 CV de potencia, 91,80 kgfm de torque y vel. máx de 325 km/h, el GTD supera a cualquier otro Mustang homologado para las calles. Su motor V8 de 5,21 es el primero de la línea con cárter seco (ayuda a mantener la lubricación en curvas largas y pronunciadas). Con aerodinámica activa de vanguardia y frenos de carbono-cerámica.

### MASTELLONE HNOS.

Mastellone Hnos. inició su nuevo ciclo de talleres de sustentabilidad y reciclado en comunidades donde opera. La actividad está destinada a chicos de 5° y 6° grado de escuelas públicas y privadas. Este año habrá talleres en Villa Mercedes, Trenque Lauquen y General Rodríguez, mientras que llegarán por primera vez a Canals (Córdoba).

### CONTÁS CON UALÁ

La nueva campaña Contás con Ualá destaca las opciones para acceder a préstamos y cuotas de manera fácil. Un personaje, al calcular si puede hacer ciertas compras, se ve atrapado entre números y cálculos. El desorden se disipa cuando recuerda que puede contar con Ualá para solicitar un préstamo o convertir sus gastos en cuotas.

### PUMA EN BAFWEEK

Puma regresó a la semana de la moda con un evento de cierre único. Puma Verse represento el universo a través del cual la marca exploró el futuro reinventando su pasado. Puma demostró, una vez más, su capacidad para innovar e imponer tendencias en Bafweek. Sobresalieron sus próximos lanzamientos: Easy Rider, SpeedCat y Mostro.

### A-DERMA: MES DE LA ATOPIA

Acompañar, apoyar, visibilizar y concientizar son algunos de los compromisos que A-Derma refuerza en el Mes de la Atopia. A-Derma integra la Pierre Fabre Eczema Foundation que colabora con los profesionales de la salud y acompaña a los pacientes para crear una alianza entre ellos con el fin de ayudarlos a vivir mejor con su eczema.

### FOTOPROTECTOR DE ISDIN

Lo nuevo de Isdin, Fusion Water Magic Glow SPF 30, es un fotoprotector facial ultraligero de absorción inmediata que se funde con la piel. Prolonga el bronceado natural y aporta luminosidad y efecto glow. Entre sus beneficios: absorción inmediata, no deja residuo graso, no comedogénico, mineral oil free, oil control, sin color.

### FENSTECH VERATEC

Los Sistemas de Perfiles PVC Veratec llegaron a la Argentina para ayudar a carpinteros y arquitectos a potenciar cada una de sus obras. Los perfiles de PVC Veratec son una opción atractiva para quienes buscan aberturas sustentables, termoacústicas e innovadoras. Más información sobre los productos de la firma: www.fenstech.com.ar

clarin#ramiro.correia.martins@g

CLARIN - JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 58 **Pasatiempos** 

### Claringrilla Nº 20.238 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Juvenal.

| 1  |  |  |  |     |     |     |
|----|--|--|--|-----|-----|-----|
| 2  |  |  |  |     |     |     |
| 3  |  |  |  |     |     |     |
| 4  |  |  |  |     |     |     |
| 5  |  |  |  |     |     |     |
| 6  |  |  |  |     |     |     |
| 7  |  |  |  |     |     |     |
| 8  |  |  |  |     |     |     |
| 9  |  |  |  |     |     |     |
| 10 |  |  |  |     |     |     |
| 11 |  |  |  | cla | rin | #ra |
| 12 |  |  |  |     |     |     |
| 13 |  |  |  |     |     |     |
| 14 |  |  |  |     |     |     |
| 15 |  |  |  |     |     |     |
| 16 |  |  |  |     |     |     |
| 17 |  |  |  |     |     | Ш   |
| 18 |  |  |  |     |     |     |
| 19 |  |  |  |     |     |     |
| 20 |  |  |  |     |     |     |
| 21 |  |  |  |     |     |     |

### Definiciones

1⊳ Piedra preciosa; 2⊳ Parte del busto que deja al descubierto el vestido: 3 > Píldora de azúcar, de valor meramente psicológico; **4** ▶ Volcán de la zona central de Ecuador, en la cordillera de los Andes, cerca de Quito; **5**▶Buque de guerra blindado y de grandes dimensiones; 6 > Autosuficiencia económica de un país; **7**⊳Sobresale una persona o cosa entre otras; 8 ▶ Caparazón que cubre las tortugas, los cangrejos y otros animales; 9 ▶ Hace pasar un cuerpo del estado líquido al de vapor; 10 ▶ Partículas que se desprenden al limar un metal; 11 ▶ Poner a uno viejo antes de serlo; 12 ▶ Relativo al culto público y oficial que la Iglesia rinde a Dios; 13 ► Adorno, compostura, atavío: 14 > Bot. Que tiene forma de panoja; 15 ▶ Corrupto, que ha aceptado soborno: 16 \( \text{Que se pueden derribar o echar por tierra:} \) 17 ► Fijar o establecer el programa de una serie de actividades conducentes a un fin determinado: **18** ▶ Poeta griego fundador de la poesía bucólica o pastoril y uno de los más importantes del Helenismo; **19** ▶ Porción de masa hecha con yeso, tierra, etc., y agua u otro líquido; **20** ⊳ Adorno o labor que sobresale en la superficie de una cosa; 21 ▶ Polo positivo de una pila eléctrica.

### Las palabras se forman con las siguientes sílabas a - a - a - a - a - a - á - al - au - ba - bles - bo - bor - ca

- ce - ce - ce - cho - co - co - co - cri - do - do do - do - du - e - es - ge - gi - gra - ja - jen - jo - le - li -li - ma - ma - ma - mar - men - na - na - no - o - ó or - pa - pa - pa - pla - po - pre - pro - quí - ra - ra - ras - re - ri - si - so - tar - tar - te - te - ti - to - to - to - túr va - va - ve - xi - za - za.

Sudoku
Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Básico | ) |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9      |   |   |   | 5 |   |   |   |   |
|        | 2 |   |   | 4 |   |   | 7 | 5 |
|        |   | 8 | 1 |   |   |   |   |   |
|        | 5 |   |   |   |   |   | 8 | 4 |
| 6      |   |   | 7 |   |   | 9 |   |   |
|        |   | 7 |   |   |   |   |   |   |
|        | 8 |   |   | 1 |   | 3 |   |   |
| 3      |   |   |   |   |   | 6 |   |   |
|        |   |   |   |   | 6 |   |   | 9 |

| Avanz | ado |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 8     | 2   |   |   |   |   | 4 |   |   |
|       | 9   |   |   |   | 7 |   |   |   |
|       |     |   |   |   |   | 8 |   | 9 |
| 6     |     |   |   | 4 |   | 7 | 3 |   |
| 3     |     | 2 |   | 6 |   |   |   |   |
|       | 4   |   | 3 |   |   |   |   |   |
| 1     |     |   |   |   | 3 |   | 6 |   |
|       |     |   |   |   | 9 |   |   |   |
|       |     |   | 2 |   | 6 | 3 | 1 | 8 |

### Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| VELOZ<br>ESTATUILLA<br>DE<br>CERÁMICA | <b></b>                          | QUE PULE<br>(FEM.)<br>GALIO          | <b></b>        | TIERRA<br>SEMBRADA<br>DE LINO<br>(PL.) | <b></b>                     | <b>√</b>                  | FRUTO DE<br>LA ANONA<br>LANTANO     |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>→</b>                              |                                  | *                                    |                |                                        |                             |                           |                                     |
| FAMOSO<br>MEDICO<br>GRIEGO<br>HELIO   | <b>*</b>                         |                                      |                |                                        |                             |                           | INTERJ.:<br>¡CUIDADO!               |
| <b>-</b>                              |                                  | INSUS-<br>TANCIAL<br>DE LA<br>ÓRBITA | <b>→</b>       |                                        |                             |                           | *                                   |
| FILMAR UNA<br>PELÍCULA<br>PAPAGAYO    | *                                | +                                    |                | <b>+</b>                               |                             | CERCOS<br>PARA<br>DEFENSA |                                     |
| <b>-</b>                              |                                  |                                      |                | RÍO DE<br>SIBERIA<br>GANSO             |                             | *                         | 7                                   |
|                                       | ASCUA<br>CAPITAL DE<br>BANGLADES | <b>→</b>                             |                | +                                      |                             |                           | MADRE DE<br>CAÍN Y<br>ABEL<br>LITIO |
| <b>+</b>                              | +                                |                                      |                | <b>→</b>                               | ABORRECEN<br>PREF.:<br>OTRO |                           | £                                   |
| ENREDO,<br>EMBROLLO                   | <b>→</b>                         |                                      | EGRESA<br>NEÓN | <b>→</b>                               | +                           |                           |                                     |
| <b>→</b>                              |                                  |                                      | +              |                                        |                             |                           | +                                   |
| HACES<br>ESTRÍAS EN<br>UNA COSA       |                                  |                                      |                |                                        |                             |                           | PLURAL<br>DE VOCAL<br>ALARES        |

### Soluciones Sudoku Nº 6.930

| Bás | sico | • |   |   |   |   |   |   |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 3   | 2    | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| 1   | 5    | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 4   | 6    | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 |
| 5   | 8    | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 |
| 2   | 9    | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 7   | 3    | 1 | 8 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| 8   | 1    | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 6   | 7    | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| 9   | 4    | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 |

| Αv | anz | ado | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 2  | 6   | 4   | 7 | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 |
| 9  | 3   | 8   | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 5  | 7   | 1   | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 |
| 3  | 8   | 2   | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 1  | 9   | 6   | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 7  | 4   | 5   | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 4  | 2   | 3   | 9 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 |
| 6  | 1   | 9   | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 8  | 5   | 7   | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 |

### Claringrilla Nº 20.237

La felicidad no es un premio, es una consecuencia. **Robert Ingersoll.** Abogado

| y jurista norteamericano. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1                         | L | É | G | Α | М | 0 |   |   |   |  |
| 2                         | Α | Ñ | Α | D | 1 | D | 0 |   |   |  |
| 3                         | F | Α | R | Α | 0 | N | Ε | S |   |  |
| 4                         | Ε | х | Р | R | Ε | S | Τ | Ó | N |  |
| 5                         | L | Α | N | 0 | S | 1 | D | Α | D |  |
| 6                         | 1 | N | С | R | U | S | Т | Α | R |  |
| 7                         | С | Н | Е | R | Ν | 0 | В | L | L |  |
| 8                         | 1 | N | Е | Х | Α | С | Т | 0 |   |  |
| 9                         | D | Ε | R | Ε | С | Н | 0 |   |   |  |
| 10                        | Α | Ñ | T | С | 0 | S |   |   |   |  |
| 11                        | D | 1 | ٧ | Т | Ν | 0 |   |   |   |  |
| 12                        | Ν | É | М | Ε | S | 1 | S |   |   |  |
| 13                        | 0 | Х | T | G | Ε | Ν | Α | R |   |  |
| 14                        | Ε | N | D | 0 | С | R | 1 | N | Α |  |
| 15                        | S | Α | N | Т | U | R | R | Ó | N |  |
| 16                        | U | D | Ó | М | Ε | Т | R | 0 | S |  |
| 17                        | Ν | 0 | ٧ | Ε | Ν | Т | Α | ٧ | 0 |  |
| 18                        | Р | Ε | R | 1 | С | L | Ε | S |   |  |
| 19                        | R | Ú | S | Т | - | С | 0 |   |   |  |
| 20                        | Ε | F | Т | С | Α | z |   |   |   |  |

Horizontales. La, figulina, Galeno, He, inane, rodar, loro, Eva, brasa, odian, Li, At, sale, acanalas, aleros. Verticales. Lío, ligero, Daca, Ga, orbital, pulidora, Ne, Lena, ánsar, linares, alo-, anón, vallas, epa, íes.



### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$9.999.0 - Magnetix La Cludad \$9.999.90 - Genios \$ 2.300,00 - Revista Ñ \$ 2.500,00 - Arquitectura \$ 2.300,00 - ELLE \$5,000.00 - Prescolar Genios \$3.500,00 - Relanzamiento Cocina en Casañ N \$1.999.90 - Autos de Colección \$9.999.0 - Relanzamiento Dionasurios Asombrosos \$5.999.0 - Arquitectura Esp. con DN \$2.000,00 - ELLE Cocina \$4.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999.90 - Junited Genios \$2.800,00 - ELLE Deconación \$3.000,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón ura \$ 2.300.00 - FLLE \$ Caja Contenedora \$11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$4.999,90 - Adoptá tu Mascota \$7.999,90 -

Edición de 72 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Cámpana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Ziarta Edición de 54 páginas para el resto de la Argentína. El precio de tapa es sim cerago de envío para Capila Federa (Cam Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con necargo. DIRECCONES. A los cládico Edición di Agrantino S. A Registro de la pro-piedad intelectual mº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras T743 (†140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: pita 3220 (†285), Capital. Tel: 4309-7800. Fax: 4309-7810. Publicidad: Ta cuari 1846 (†139), Capital. Tel: 4348-7777, Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

### clasificados.clarin.com

CLARIN - JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Cartas 59

CARTAS AL PAÍS

### "Esa desesperada búsqueda de la felicidad"

En busca de la felicidad. Novelas, frases y películas sobre el tema, abundan. Y es una cuestió de entender

Tan sencilla, tan frente a "nuestras narices", a la vista de la conciencia humana que, a la menor distracción, pasa inadvertida. No refiero a situaciones especiales de dolor, en las que la única alternativa es procesar el duelo, para sanar una pérdida. Hago alusión al día a día, al tiempo subvalora-

do por nosotros mismos, en el que "encarna" el constante deseo insatisfecho de que ocurra un hecho extraordinario para recuperar el sentimiento de alegría.

Y ha de ser algo verdaderamente sorprenden-te, pues hemos perdido la capacidad de asombro En esa búsqueda constante de sueños y deseos del más allá, si se obtienen o cumplen de igual modo si se tornan imposibles; se pierde el hábito del agradecimiento y la paz interior, indispensables para saborear la nada.

La nada, esa otra cara del todo en la más valiosa, veraz y única moneda, a la que denominamos "vida". Buscar con ahínco determinado objetivo o meta, nos conduce al indispensable propósito, al necesario sentido de la existencia.

Pero cuidado, si perdemos de vista cada segundo de la jornada



en ese afán, sin duda, al finalizar el hoy con éxito, o decidir desistir de la "carrera", el esfuerzo desplegado devendrá en la inevitable sensación de amargura, vacío y escasez, por la conocida frase: "El fin no justifica los medios

Aldo Cristian Alí

luzyluci@hotmail.com

### Los incendios en Córdoba y "la negación de la realidad

Mientras arde Córdoba en primavera, la actual administración dice que no existe el calentamiento global, recorta recursos a la prevención del fuego y no declara la emergencia nacional, que permitiría una más amplia colaboración para paliar los tremendos incendios.

O sea, es el mecanismo de negación de la realidad, que enunciara Sigmund Freud a principios del siglo XX.

Fernando Miranda

### Le pide a Milei ir despacio: "Los sueldos no alcanzan"

Señor Milei, la mavoría lo hemos votado para evitar de aterrizar como en Venezue la, pero, por favor, no nos lleve a Bangla-

Agradecemos que reduzca la corrunción, pero el déficit cero no se puede alcanzar en un año y no a costa de no poder comer y vivir dignamente. Napoleón dijo: "Vísteme despacio que tengo prisa". Ir demasiado rápido es siempre peligroso. Eliminar los subsidios exagerados está perfecto, pero despacio, los sueldos no lo aguan-

#### Alfredo Bohlmann

### La polémica por los paros de Aerolíneas Argentinas

Los gremios aeronáuticos afirman que sus sueldos están cuatro veces por debajo de los de American Airlines, y se congregaron frente al Congreso, según afirman, en defensa de Aerolíneas Argentinas. Si realmente desean defender AA, debe-

rían hacer todo lo necesario para hacerla eficiente, oponiéndose al exceso de personal, a los privilegios de vuelos familiares sin cargo; a los sueldos deseados comparados con empresas extranjeras; más, procurando reducir sus sueldos para que la empresa finalmente sea rentable y que no deba ser sostenida por el resto de los argentinos, aun por los más pobres, para sufragar el enorme déficit diario de la misma.

¿Por qué creen estos personajes que un

iornalero del Chaco debe sostener con sus impuestos los viajes de la familia de los gremialistas de AA?

¿Por qué un cajero de un supermercado debe contribuir con sus impuestos a las as-piraciones de sueldos elevados de los empleados de la deficitaria AA?

Jorge Augusto Cardoso

#### Habla sobre la falta de políticas educativas

Las políticas educativas no encuentran su rumbo. Quedó atrapada entre los niños y jóvenes que saben más que sus maestros y padres. Viven en la absoluta inmediatez con códigos propios y un mundo que está al alcance de su mano a través de Internet. Y los incorregibles, que no acceden a los

dispositivos tecnológicos, que quedaron fuera de las políticas educativas y que nutren los expedientes judiciales.

### Mónica Straschnoy

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA/ M.N.: 9.059 / ESPECIALISTA CLÍNICA / PERITO JUDICIAL / monicpsi@yahoo.com.ar

LIBROS RECOMENDADOS

### Amistad. caminatas y la belleza de la botánica

TÍTULO Pequeño tratado sobre la amistad AUTORA Joana D'Ales **EDITORIAL** Vinilo COSTO \$12.000



"Me entrego a este momento que se desliza parejo, de charla y amplitud, no quiero interrumpirlo. La vida podría ser esto, mi amiga y yo bordean-do un lago", escribe Joana D'Alessio en Pequeño tratado sobre la amistad, una serie de textos en primera persona sobre distintas caminatas que realizó con distintas amigas por barrios porteños como Núñez, Belgrano, Parque Saavedra o Palermo en tiempos de pandemia. Cada uno de los capítulos y el epílogo están dedicados a alguna de sus amigas o al hermano y a las especies botánicas que descubre durante los recorridos; a su vez, establecen itinerarios por las charlas que la autora mantiene con ellos sobre sus vínculos con los hombres, sus hijas o su padre. "Leí en un libro sobre plantas nativas algo hermoso, decía: Es importante conocerlas porque no podemos cuidar lo que ignoramos; pensé que se podría aplicar a todo", reflexiona D'Alessio entre otras citas de autores como Emily Dickinson, Henry David Thoreau o Katherine Mansfield.

.. Dalia Ber Especial para Clarín

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN
Email: cartasalpais@clarin.com
Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarin se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR 😝 🗞 🎯











мін 11° 18°

MAÑANA

MIN MÁX 11° 19° SÁBADO

<sup>мін</sup> 14° o A

Correo Argentino Franquicia a pagar







### **Pasiones Argentinas**

### Queríamos tanto a Lost

Horacio Convertini hconvertini@clarin.com

vaba al comienzo del siguiente. Las horas pasaban y uno no quería irse a dormir con la ansiedad de un enigma reverberando en la cabeza. Luego, una vez que nos pusimos a tiro, nos tocó la tortura de la emisión semanal. Llenábamos el vacío con debates que no conducían a ningún lado: "Sawyer estaba leyendo "La invención de Morel", eso significa que...". A veces buscábamos pistas en la web, con de centenares de páginas diseccionaban cada línea de diálogo para encontrar las cla-

ves que sólo conocían los guionistas.

En 2007, Clarín me mandó a Los Ángeles a cubrir las ruedas de prensa de la tercera temporada. En el comedor del personal de Disney vi a dos de los autores de la serie: Damon Lindelof y Carlton Cuse. No eran marcianos: hacían cola con su bandejita para que les sirvieran el almuerzo como empleados comunes y silvestres. Tenían en vilo al mundo (permítanme la exageración) y ahí estaban, dudando entre pasta o pollo. La historia origi-

nal se había ramificado tanto que cualquier hipótesis parecía posible. ¿Los protagonistas murieron y están en el purgatorio? ¿Pasaron a otra dimensión por culpa de un experimento? Lindelof y Cuse debían saberlo.

"Creo que el error más común de la gente es pretender armar el rompecabezas sin tener todas las piezas. Además, los misterios que plantea el programa no pueden sintetizarse en una oración: 'están en el purgatorio'. No es tan simple', dijo Cuse en la rueda de prensa.

Yo, militante absoluto de la infalibilidad de estos tipos, creía que el delta infinito que habían abierto en mi cabeza iba a terminar desaguando en un cierre glorioso y cristalino que saciaría todas mis preguntas. Pero tras seis temporadas y 121 episodios, el desenlace fue el más obvio de todos: los pasajeros del vuelo 815 sí estaban muertos, sí estaban en una especie de purgatorio. Hoy recuerdo a "Lost" como la mejor serie con el peor final de la historia, pero también como la que nos reunió en familia para vibrar con una aventura extraordinaria

CRIST

Calzado YO, MATÍAS Por Sendra



aigo en la cuenta de que se cumplen 20 años del primer capítulo

de "Lost", la serie que modernizó el género y despertó un boom po-

cas veces visto hasta entonces. La

saga de los sobrevivientes del vuelo 815 de

Oceanic Airlines nació por un pedido de los ejecutivos de la cadena norteamericana ABC

al productor J.J. Abrams: querían un programa que cruzara el universo de la película

"Náufrago" (aquella de Tom Hanks) con el del reality "Survivor". Abrams (que gracias a

"Lost" ganaría dos Emmy y dirigiría en el futu-

ro varios tanques de Hollywood) respondió

con una historia intrincadísima, en la que ca-

da misterio (el humo negro, los Otros, los nú-

meros de la Iniciativa Dharma) era superado

por otro y sus alegorías multiplicaban las es-

La descubrí gracias a una amiga que me

prestó la edición en DVD de la primera tem-

porada, que maratoneamos en casa con fer-

vor adictivo en pocos días. El final de cada

capítulo era un anzuelo infalible que nos lle-

peculaciones de un fandom casi religioso.



TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*



clarin#ramiro.correia.martins@gr